## LA PROVINCIA

www.laprovincia.es

DIARIO DE LAS PALMAS

Este periódico utiliza papel reciclado en un 100%

PROYECTO DEL GOBIERNO REGIONAL PARA LOS BARRIOS VULNERABLES

# Autogestión vecinal para frenar la desigualdad

La Agenda Canaria 2030 potencia en los Presupuestos que colectivos de zonas como Las Rehoyas, Los Riscos o Cruz de Piedra lideren la transformación de su tejido socioeconómico

**ECONOMÍA** 

# El CES alerta del retraso de la Islas en la implantación de las energías renovables

Falta de almacenamiento y burocracia, causas de la demora en el proceso de descabornización

PÁGINA 18



#### DEPORTES

### La UD ya piensa en el Sevilla tras empatar ante el Liverpool (0-0)

El cuadro de Carrión inicia el viernes la campaña liquera ante el cuadro hispalense de Pimienta

PÁGBAS 38 # 39

iSurfea la nueva estación bp!
Inauguramos una estación
de servicio en Cruce
de Melenara, Gran Canaria

Rotonda Concejal Juan Rodríguez Betancor,
35214 Telde, Las Palmas.

Certa de 1.
para livrante más lejos

#### LAS PALMAS DE GC

#### El Ayuntamiento prevé una red de senderos con vegetación de 300 kilómetros

Carreteras en desuso por la Circunvalación serán integradas en el circuito

#### La hoguera

### Operación Jauja



Juan Soto Ivars

PERIODISTA Y ESCRITOR

ay dos alternativas: la primera es que una serie catastrófica y antidemocrática de complicidades haya permitido a un prófugo anunciar una cita en la calle, hablar públicamente y huir del país sin ser importunado. Esto demostraría la existencia de un auténtico contubernio político de prevaricación que habría puesto en danza a instancias que van desde Moncloa a la Guardia Urbana de Barcelona. convirtiendo el Estado de derecho en España en una filfa. La segunda opción, que es la que uno prefiere creer, es que a la policia efectivamente se le haya escapado Carles Puigdemont, pese a sus denodados esfuerzos por apresarlo con la operación «Jaula».

La cosa habría sido más o menos así. El agente Fagúndez reci-

be la misión de informar sobre movimientos sospechosos en la frontera española y ni corto ni perezoso se monta en el coche patrulla y viaja desde Barcelona a Cádiz, donde se pone a mirar fijamente el Estrecho de Gibraltar a la espera de que Puigdemont aparezca a nado o en patera. El agente Pamplonez debe seguir los pasos de Puigdemont, así que se pasa seis meses investigando el nú-

> La primera alternativa es que una serie catastrofica y antidemocrática de complicidades haya permitido a un profugo hablar y huir del pais

mero 42 de zapato, bamba y chancleta, y analiza con una macroencuesta a todas las zapaterias y otros comercios minoristas de calzado en un radio de tres kilómetros de Waterloo para averiguar qué modelo usa Puigdemont, tarea para la cual todavia no ha terminado su informe. El agente Ciprosa tiene asignada la tarea de vigilar los entornos independentistas afines a Puigde-

> La segunda opción es que a la policía efectivamente se le haya escapado Puigdemont, pese a sus denodados esfuerzos por apresarlo con la operación «Jaula»

mont para detectar sus redes efectivas de apoyo en Barcelona, de modo que se inscribe como agente encubierto en Junts y termina de concejal en el Ayuntamiento de Amer, donde acaba sepultado por toneladas de burocracia y pierde el rastro definitivamente. El comisario Onánez está destinado para coordinar las entradas y salidas de Barcelona, pero el ordenador que maneja cobraconciencia de sí mismo e inicia una discusión sobre el sentido de la existencia para la que la precaria formación humanística del policía resulta del todo insuficiente. El agente Malparit, el corredor más rápido de todo el cuerpo de los Mossos d'Esquadra, es quien debe darle caza en su huida por las calles del Raval, pero cuando arranca a cabalgar se confunde de peluca, termina en una reunión de señoras y al retroceder en busca de la pista correcta choca frontalmente con una farola y queda fuera de servicio. Así ha tenido que ser la cosa. No pensemos co sas peores de nuestros poderes publicos.

#### Billete de vuelta

#### El sanchismo mirando las estrellas



Francisco García

n las noches despejadas de este verano tórrido reconforta mirar al cielo y contemplar el majestuoso lienzo de la bóveda estelar, de monumentalidad innumerable. Sirve este acomodo de terapia nocturna para evadirse por unos minutos, cuando el silencio apremia, del acontecer de una realidad sorprendente que nos circunda y cuya fatuidad nos abruma y nos supera.

Tan odiosamente relevante es lo que está ocurriendo en este momento y en este país que uno podria sentarse a charlar con un extranjero y explicarle cómo está España con una versión propia del memorable monólogo cinematográfico del replicante de «Blade Runners: «Hemos visto cosas que vosotros no creeriais». Las naves de ataque en llamas más allá de Orión refulgen menos que el incendio interminable que el sanchismo ha prendido en la sociedad española, resucitando lo peor de las dos Españas que solo se entienden a garrotazos. Si el personaje de la célebre película vio rayos-C brillar en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhäuser, nosotros contemplamos cómo Moncloa amnistia a delincuentes y entrega sin reparo a manirrotos la llave de la caja a cambio del salvoconducto para acomodar el culo a toda costa en la poltrona.

Esperemos que algún día no muy lejano, mejor pronto que tarde, podamos enterrar esta sombría etapa de política tóxica con las palabras del replicante de Ridley Scott: «Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia». Lágrimas o polvo microscópico de estrellas, no olviden Sänchez, Puigdemont y los secuaces de sus respectivas gandayas que somos menos de la décima parte del menor grano de arena en el desierto sideral: habitantes, tal vez únicos, de un sistema solar que viaja a 720.000 kilómetros por hora alrededor del centro de la Vía Láctea, donde conviven dos mil millones de estrellas. O sea, que no somos nada.

#### LA PROVINCIA

Director:

Antonio Cacereño Ibáñez acacergilaprovinciales gajcace

EDITORIAL PRENILA CAMARINA

Air aldo Harrison Bernencourt, B. Parto II. Le Painnes de Gran Canaria, FSSN 1976-0820 Dir. G.C., 717/1978 www.high covincia.ou y www.inibici-salpronsca.ananca.es.

Subdirector:

Fernando Canellada

Redactores jefe: Soraya Deniz, Javier Duran y Dunia E. Torres

Jefes de Sección: Misraim Rodriguez, Manuel Ojeda, Nora Navarro y Jacobo Corujeira

Directora Comercial: Vanessa Merino Jefe de Contabilidad: José Uria

Redacción y administración: Hno.: 928 479 400, Fax: 928 479 401 Apr. de Correos, 180. laprovincia depiles

Publication publicidad laprovincia giepi.es

Thos.: 928 479 412 / 400 Fax: 928 479 413

Suscripciones: swichptorollaprovincia.es Tino: 928 479 496

CLIEBLA PROVINCIA

Director laws coras. León y Casallo, 39 - 925 479 400

Erlitorial Previsa Cararta, S.A. Las Palesos de Gran Cararty.







MEDALIA DE ORO DE LA COMBNIDAD AUTONOMA







ESTA EMPRISA SE HA ACOGUN ALAS YORK FINCOMES DEL GOBIERNO DE ESPAÑA COPRANCADAS CON EL PONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL PARA LAS REGIONES ULTRAPERIFERICAS PARA EL TRANSPORTE DE MERL AM 125 EN CANARIAS

THE MANERS OF HACTER ELECTRIC



#### **EL RETROVISOR**

FERNANDO MULTITUD

#### Psicofonías en edificios de renombre de la capital

Las Palmas Paranormal se anuncia en el programa de Rutas Misteriosas. Convoca con reserva y pago en el Castillo de Mata para un recorrido tétrico entre psicofonias y fantasmas de edificios capitalinos de renombre: hospital San Martin, antiguo Conservatorio y otros. ¡Suerte!

#### Nada edificante la basura tras los fuegos de San Lorenzo

La recogida descomunal de basura tras los fuegos de San Lorenzo no es nada edificante, pero ahí está. A ver si en la próxima edición hay advertencia sobre el asunto para no dejar el campo del municipio hecho un asco. Tanta porquería no puede convertirse en normalidad.

#### Medioambiente Plan de Infraestructuras Verde III



Recreación del reverdecimiento de la carretera general de Tarnaraceite al Puerto, a la altura del Cementerio San Lázaro en el barrio de Las Perreras. | 12/11/21

## Más de 300 kilómetros de senderos llenos de vegetación unirán la ciudad

Varias carreteras capitalinas con poco tráfico se convertirán en espacios de movilidad donde convivirán los peatones, ciclistas, guaguas, vehículos y vegetación

#### Gretel Morales Lavandero

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Si Las Palmas de Gran Canaria se mira desde el espacio lo que más se percibe es una inmensa capa de edificios con poco espacio para el verde. A través del Plan Director de Infraestructuras Verde-Azul y Biodiversidad, el Ayuntamiento pretende que esta imagen cambie. ¿Cómo? A través de la renaturalización de los barrancos y una red de senderos urbanos de 311 kilómetros que acompañe a los caminantes por un paseo lleno de vegetación.

«Se puede aprovechar esa trama urbana para ir insertando como una capa de verde con arbolados, en pequeños parques y rincones», apunta el geógrafo y técnico de Urbanismo, Santiago Hernández. La ciudad busca crear puntos de 'refugio climático', un concepto que surge ante las olas de calor de los últimos años y que en el futuro se espera que aumenten. «Son alarmas que nos indican que tenemos que hacer algo. Queremos que las calles sean refugios y zonas de sombra, ya sea en las aceras, las rambias, los pequeños y grandes parques o las plazoletas», detalla Hernández.

El cambio físico de la capital busca que los vecinos salgan a la calle, caminen y tengan una vida más saludable. «Los niños que no tienen relación con zonas verdes crecen

menos y son más propensos al asma, es una alarma que nos llega para preparar la ciudad, sobre todo pensando que pueda seguir creciendo en población», observa Hernández.

Un ejemplo de este proyecto es el sendero peatonal verde entre El Lasso y Pedro Hidalgo, presentado en 2022. Aunque hay otros previstos que son más ambiciosos, y aún por presentar, como una ruta que partiria de Las Canteras y llegaría hasta Bandama. «También estamos trabajando en el sendero que uniria

los altos del Risco de San Juan, que va saliendo de las baterías y mesas de San Juan, y siguen todo el recorrido hasta Tafira», afirma el técnico.

#### Conexiones rurales

El proyecto contará con la conexión de espacios urbanos, pero también rurales, como algunos recorridos que estarán centrados en la zona de San Lorenzo. «Esa conexión de San Lorenzo que viene incluso de La Milagrosa, puede conectarse con Tamaraceite, es

un paseo en esos barrios de la zona de la periferia», añade,

Los barrancos, entre ellos el Guiniguada, juegan un papel esencial en este aspecto, no solo como vias de posibles senderos sino como lugares que pueden ser reverdecidos para que se conviertan en arterias del municipio. En total, serán 136 kilómetros de barrancos en los que se actuará. «Estamos incluyendo el barranco de Tamaraceite, Tenoya, Las Goteras, algunos vienen desde la cumbre de la Isla, pero también

incluimos los barrancos menores como el de San Lorenzo», enumera Hemández.

Por otra parte, 311 kilómetros de las carreteras de Ciudad Alta se convertirán en espacios de movilidad donde convivirán los peatones, los ciclistas y los vehículos. La idea es conectar Ciudad Alta con barrios de la periferia con recorridos peatonales. De esta forma, el plan pretende regenerar esas vias que ya existen y acondicionarlas para convertirlas en espacios más verdes.

Los barrancos municipales serán sometidos a un proceso de reverdecimiento

> El proyecto pretende crear refugios climáticos' ante el aumento de las temperaturas

«Son en realidad carreteras que han quedado obsoletas porque ha surgido la circunvalación», señala Nieves Martin, coordinadora general de Planificación. Desarrollo Urbano de Geursa. La conexión de Almatriche con Hoya Andrea o la carretera de Tamaraceite al Puerto son algunos ejemplos. «La Carretera del Norte tiene una bilera desde el Centro Comercial La Ballena hasta el Centro de Salud de Miller Bajo muy interesante que es en si mismo un espacio de conexión verde», añade por su parte el geógrafo y técnico de Urbanismo.

#### Líneas del plan para enverdecer la urbe

#### · LINEA!

#### Proteger la biodiversidad

La primera línea de actuación explicada en este artículo es la protección de la biodiversidad. En este punto el plan prevé la incorporación de 11.300 hectáreas para la conservación de la fauna y 1.875 para la flora.

#### · LINEA II

#### Reforestación

El plan plantea una segunda línea de actuación en la que se centra en la creación de áreas de Revegetación y Reforestación. Para este fin esta previsto destina 2,500 hectáreas de arbolado de áreas rurales y periurbanas.

#### · LÍNEA III

#### Conexiones verdes

En la tercera línea de actuación está previsto que 162,47 kilómetros se llenen de senderos y paseos en los que los protagonistas será la vegetación. Además, 136,20 kilómetros de barrancos serán adaptados en senderos y 311 kilómetros de senderos y carriles bici para conectar la Ciudad Alta con barrios rurales.

#### · LINEA IV

#### Patrimonio hidrico

No todo está relacionado con especies vegetales, el agua también juega un papel importante en el plan. En la cuarta línea está pensado

comprar 1.125 embalses, presas y maretas para relienarias con agua, ya que muchas de ellas están abandonadas...

#### LINEA V

#### Espacio natural urbano

La reconsideración del espacio natural urbano es la quinta acción del plan. Está previsto que 378 hectáreas de fachadas de edificio municipales serán recubiertas de vegetación y 242 hectáreas de cailes con más ábroles.

#### UNEA VI

#### Participación ambiental

La última línea de actuación busca aumentar en 700 hectáreas las áreas de ocio, crear 10 huertos urbanos y 103 granjas participativas.

#### **Puerto**

## El conflicto del Mar Rojo trae a La Luz otros dos portacontenedores gigantes

El 'MSC Anita' y el 'MSC Eva' hacen escala en la capital para mover unos 10.000 depósitos vacíos y llevarlos hasta las terminales de la naviera suiza en China

M. Reyes

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Puerto de Las Palmas recibe estos días dos grandes portacontenedores que unen de forma habitual los países de Extremo Oriente con Europa para el transporte de mercancias.

Ambos buques mercantes dejarán otro pico de trabajo adicional en la terminal de Operaciones Portuarias Canarias SA (Opesa), con cifras récord en lo que va de año por los barcos derivados hacia Sudáfrica para evitar los ataques huties en el Mar Rojo.

Se trata del MSC Anita y del MSC Eva, dos gigantes del transporte marítimo internacional, sobre todo el Anita, que tiene capacidad para cargar en sus bodegas
y cubierta hasta 16.520 TEU, que
es el sistema utilizado para clasificar los contenedores en unidades de 20 pies. Este buque atracó
el sábado en el muelle Cristóbal
Colón, mientras que el Eva lo hará el martes o el miércoles de esta
semana.

Los dos portacontenedores, que vienen de hacer escala en puertos del Mediterráneo como Barcelona, Giogia Tauro, en Italia, o Korfez, en Turquía, cargarán unos 10.000 contenedores vacios en la terminal internacional de transbordo del Puerto de Las Palmas para llevarlos de vuelta a China, Singapur o Sri Lanka, por citar algunas de las plazas principales en las que opera el servicio Dragón de la naviera Mediterranean Shipping Company (MSC).

#### 'Megagrûas'

La terminal que explota MSC en el Puerto de Las Palmas, gracias a la capacidad de las nuevas grúas Malacca Max, se consolida en el Atlántico Medio como centro estratégico para almacenar y distribuir los contenedores de la naviera italo-suiza, en particular desde que las grandes compañías marítimas comenzaron a evitar el Canal de Suez y optaron por rodear Sudáfrica para llegar al norte de Europa, en lugar de cruzar el Mediterráneo en sentido Este-Oeste, que era la ruta habitual y más económica antes de que estallase el conflicto en el Mar Rojo y la guerra de Israel en Gaza.

A principios de julio, en ese contexto geopolítico, atracó en el muelle Cristóbal Colón el MSC Nueva York, con 399 metros de eslora, 54 de manga y capacidad para 16.864 contenedores de 20 pies (TEU). Es el buque más grande que ha recalado hasta la fecha en La Luz para una operación de estiba, y también el que más movimientos ha realizado en una so-

la operativa: 7.500 contenedores vacios con destino también al Lejano Oriente.

#### Segunda mayor operación

El MSC Arrita, que llegó el sábado desde Barcelona, es un buque más moderno que el Nueva York, aunque con menos tamaño de largo y una capacidad similar de transporte: posee 366 metros de eslora, 61 de manga y la posibilidad de llevar hasta 16.520 TEU. Entró en funcionamiento este mismo año para cubrir las rutas entre Asia y Europa,

frente a los 10 años de servicio que arrastra ya el MSC Nueva York. En La Luz, con las dos grúas Malacca Max, cargó 5.500 contenedores vacios. Es la segunda operación en importancia registrada en los 140 años de historia del Puerto de Las Palmas, explican fuentes del sector.

El MSC Eva tiene dimensiones algo más pequeñas que el Nueva York y el Anita, aunque está entre los grandes mercantes de la naviera: puede cargar hasta 13.798 contenedores de 20 pies, lo que lo hace habitual en grandes puertos europeos como el de Hamburgo, entre otros. En concreto mide 366 metros de eslora, 51 de manga y fue construido en 2010 junto a otros 11 portacontenedores de la misma clase, como el Kalina, que inauguró la serie en 2009. En La Luz recogerá cerca de 5.000 contenedores para devolverlos a Oriente.

Tanto el Anita como el Eva serán la primera vez que recalen en Las Palmas para cargar contenedores vacios y llevarlos de vuelta a Asia por el Cabo de Buena Esperanza, una ruta para las exportaciones e importaciones de los países asiáticos que se ha afianzado este año como alternativa a la del Canal de Suez, más corta y, por tanto, más rentable para las contrataciones de los fletes.

Este tipo de grandes buques suele cubrir el servicio Dragón, con el que naviera italo-suiza une puertos de Extremo Oriente como Shanghái, Singapur y Busan con enclaves del Mediterráneo como Nápoles, Génova, Fos-sur-Mer y Barcelona.

El 'Anita', con más de 16.000 TEU, iguala casi al 'Nueva York' en capacidad, récord histórico de La Luz

> Las 'megagrúas' se preparan para atender a los grandes buques en el muelle Cristóbal Colón

Una liga, la de los portacontenedores de grandes dimensiones, de la que Canarias estaba fuera hasta la irrupción de la crisis en el Mar Rojo y la llegada de las Malacca Max, que son las grúas más potentes del mercado y están diseñadas para operar con este tipo de megabuques.

#### Un verano con tres gigantes transoceánicos

Después del MSC Nueva York y del MSC Anita, ambos por encima de los 16.000 TEU, el tercer portacontenedores de mayor capacidad que ha atracado en el Puerto de Las Palmas es el MSC Virgo, con 366 metros de eslora y capacidad para 15.000 contenedores de 20 pies. Le siguen el MSC Eva, que llega esta semana y tiene espacio para 13.798 TEU, el MSC Flavia, con 13.000 TEU, 365 metros de eslora y 140.096 GT, y el MSC Filippa, con 12.600 TEU, 366 metros de eslora y 140.259 GT. La tendencia, por tanto, es recibir y

dar servicio a buques cada vez más grandes, como revelan las escalas realizadas este verano por el Nueva York, el Anita y el Eva, tres primeras espadas del transporte marítimo internacional que dispararán la actividad del Puerto de La Luz en sus próximos recuentos estadisticos. A modo de ejemplo, en junio, el incremento fue importante, con un aumento del tráfico superior al 30%, gracias, sobre todo, al crecimiento en suministro de combustible (37,5%) y al auge de los movimientos de contenedores en tránsito (50,2%). | M. R.



Entrada en el puerto del buque 'MSC Anita', el sábado en el Puerto de Las Palmas.) JUAN CARCOS CASTRO

Teófila Sánchez González, nacida en 1933 en San Mateo, conoció las dificultades desde muy joven. A los 18 años se casó y se mudó al barrio de San Lorenzo, que ahora la ha distinguido como Madre Mayor.

### Una vida de amor y sacrificio

Teófila Sánchez González, Madre Mayor de las fiestas de San Lorenzo, es un ejemplo de lucha

Rita María Rodríguez Ramírez

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Teófila Sánchez González, nacida en 1933 en San Mateo, tiene una vida que parece sacada de una novela. Conoció las dificultades desde muy joven. A los cinco años la tragedia golpeó su vida cuando quedó huérfana de madre. Sus circunstancias difíciles la llevaron a trasladarse a Las Palmas de Gran Canaria con tan solo 12 años. Durante su juventud, trabajó como empleada doméstica hasta los 18, cuando se casó y se mudó al barrio de San Lorenzo.

Poco después, su vida cambió drásticamente ante el fallecimiento repentino de su esposo, dejándola viuda con una hija de apenas cuatro meses. Con una admirable determinación, Teófila volvió a la ciudad y continuó trabajando, peto ante la enfermedad de su her-

te el amor con un vecino viudo que ya tenía tres hijos, con el que tuvo tres más, formando así una gran familia. Durante el feliz matrimonio. Teófila continuó trabajando duro junto a su marido cuidando de la familia, cultivando plataneras y atendiendo su ganado.

La vida volvió a ponerla a prueba en la década de los 80, cuando su marido sufrió una trombosis que lo dejó parapléjico. En ese momento, Toledo tenía el único centro especializado en España para tratar este tipo de afecciones, por lo que ambos se trasladaron allí durante unos meses.

Sus hijos los visitaban, y Teo, la hija menor del matrimonio, guarda buenos recuerdos del lugar describiéndolo como un sitio con enormes instalaciones y jardines. Hoy narra cómo en una noche de Navidad todos los pacientes y algunos familiares se reunieron en el gim-Lorenzo. Allí encontró nuevamen- pa, la fortaleza y dedicación de rendirse, continuó luchando para



Teofila Sánchez González. MAN CARLOS CASTRO

Teófila fueron fundamentales para lograr que su esposo mejorara y poder volver a Gran Canaria. Sin embargo, en una de las visitas anuales al centro, él acabó fallenasio para cenar. Durante esta etaciendo. De nuevo viuda, lejos de

sacar a su numerosa familia hacia adelante.

A su vez, la familia fue un refugio para Teófila, que en su amor ha encontrado «inmensas satisfacciones», reconoce. Ha tenido la dicha de viajar hasta Finlandia para re-

encontrarse con parte de sus seres queridos y hoy vive rodeada de sus 14 nietos, 13 bisnietos y su tataranieto. Sus hijos atesoran recuerdos felices de su infancia y su hija Teo la describe como una madre ejemplar, estricta en la educación, que «siempre parecia adivinar si hacían pellas gracias a una bola de cristal» que hoy su hija conserva con cariño.

Hoy en día, a sus 91 años, Teôfila sigue siendo un ejemplo de vitalidad. Hasta hace poco ayudaba a sus hijos en la tienda familiar, mostrando siempre un espíritu trabajador y dispuesto. Cada sábado acude al bar de su hijo en San Lorenzo, bar Talavera, para hacer de comer, y aún conserva la costumbre familiar de tomarse un chupito de coñac cuando está cocinando, una tradición por la que se conoce a la familia en San Mateo como Los pipantes.

Actualmente reside en Alcaravaneras y añora con nostalgia el bamio de San Lorenzo que la acogió con cariño durante tantos años y donde siempre disfrutó de los fuegos artificiales desde su hogar.

En definitiva, su vida marcada por el trabajo duro, el amor y la entrega, ha dejado una huella imborrable que ha sido reconocida con la distinción de Madre Mayor en las fiestas de San Lorenzo. La noticia, que Teófila recibió con sorpresa y alegría, le permitió pasar una noche especial rodeada de sus seres queridos. Algunos incluso viajaron desde la península para acompañarla en este momento.



#### **ANÁLISIS**



Esteban Santana

MAESTRO

La historia del agua en Canarias es un reflejo de la evolución socioeconómica y tecnológica de nuestra región, desde tiempos de escasez y lucha por el recurso más preciado hasta la modernización y mejora en la calidad de vida. Mucho ha cambiado el acceso y uso del agua en Canarias en pocos años, y muy pronto lo hemos olvidado, pero bastante fue la lucha y el ingenio de nuestros antepasados en busca del agua.

Hace apenas unas décadas, el acceso al agua en Canarias era un desafío diario. En la época anterior a las potabilizadoras, la gente tenía especial cuidado para no malgastar el agua. Con el crecimiento de la ciudad, la demanda superaba la oferta, lo que llevó a las azoteas a llenarse de bidones de uralita para almacenar el agua y evitar quedarse sin el suministro indispensable sobre todo en época veraniega. Recuerdo de pequeño llenar barreños de agua para tener reserva por si se acababa la de los bidones y los cortes se prolongaban más allá de tres o cuatro días.

Sin embargo, si retrocedemos unos 60 o 70 años más, el escenario era aun más complicado. Nuestros padres y abuelos dependían de un grifo en la caile, el pilar, para abastecerse de agua para sus necesidades básicas, como bañarse o cocinar, ya que no había agua corriente en las viviendas. Para los más jóvenes, el pilar era una fuente de agua que se abría generalmente por la mañana unas horas y donde la gente podía abastecerse.

El grifo del pilar en mi barrio, Tamaraceite, como en muchos barrios de la ciudad de los años 40 o 50 del siglo pasado, funcionaba con un horario restringido, abriéndose a las 7 de la mañana y cerrando a las 4 de la tarde. Antes de la existencia del pilar, los vecinos debian ir a buscar el agua al barranco, donde también se lavaba la ropa. El transporte del agua se hacía de manera muy particular. Las mujeres utilizaban un «ruedo» en la cabeza para llevar los cacharros, mientras que los hombres usaban «ganchos», unas maderas gruesas con un cerco en los extremos y cuerdas o cadenas para colgar los recipientes.

La cola para coger agua era un evento significativo en la vida cotidiana. La gente se levantaba a las 6 de la mañana para poner sus cacharros en fila, a menudo utilizando los más viejos y agujereados que luego cambiaban por los «nuevos». Estos cacharros podían ser de pintura, aceitunas o petróleo y, cuando se rompian, se les ponía jabón para evitar que el agua se escapase.

El agua recogida se usaba para cocinar, regar las flores y para la higiene personal, donde una vez a la semana se usaba jaboncillo para la cabeza y jabón «suasto» con estropajo para el resto del cuerpo. La co-

## De los cacharros al grifo en casa

Hace apenas unas décadas, antes de la llegada de las potabilizadoras de agua de mar, el acceso en Canarias al suministro indispensable era un desafío diario









Estampas de Tamaraceite sobre la historia del agua en Canarias. Arriba, la presa de Tamaraceite en los años 40. Abajo, de derecha a izquierda, mujeres acarreando cacharros llenos de agua sobre sus cabezas, mujeres lavando en el lavadero del barranço de Tamaraceite y dos hombres en el el pilar, apagando la sed bebiendo directamente del grifo. | 19/019

cina también reflejaba las dificultades de la época. Se usaban bostas de vaca, tabaibas, leña o brasero y el agua se calentaba, especialmente en invierno, para evitar enfermedades. Los baldes pequeños, que no requerían hacer fila, se tapaban con hojas de «capa de la reina» y los guardias mantenian el orden en medio de peleas y discusiones.

El pilar no solo era un punto de abastecimiento de agua, sino tam-

La historia del abastecimiento del agua en las Islas constituye una lección de resiliencia, solidaridad y evolución

bién un reflejo de las desigualdades sociales. La «nobleza» rara vez se veía llenando baldes en el grifo comunitario, prefiriendo pagar a chiquillos para que les llevaran el agua. Además, aquellos con aljibes, los que las tenían que eran muy pocos, vendian agua a 2 perras o I real el balde, destacando la disparidad entre los más y menos pudientes.

A pesar de las dificultades, el pilar era un punto de encuentro y socialización, donde la gente de todos los lugares del pueblo o barrios se reunia para charlar y entretenerse. Hoy en día, con la llegada de las potabilizadoras y la modernización de las infraestructuras, el acceso al agua en Canarias ha mejorado significativamente.

Sin embargo, la historia de nuestros antepasados y sus esfuerzos por obtener agua nos recuerda la importancia de este recurso y la necesidad de no malgastarlo, El agua es un bien preciado, y la memoria de tiempos más difíciles debe servimos para valorar y cuidar mejor este vital recurso en el presente y el futuro.

#### La mejora definitiva

La solución a los problemas de acceso y calidad del agua en Canarias comenzó a vislumbrarse con la llegada de las potabilizadoras. La primera potabilizadora en Canarias se instaló en la década de 1960. Estas plantas fueron una respuesta a la creciente necesidad de un suministro de agua seguro y confiable para una población en aumento. Las potabilizadoras trajeron consigo varias ventajas, como la mejora de la calidad del agua, ya que permiten la eliminación de contaminantes y garantizan que el agua sea segura para el consumo humano. Esto marcó una gran diferencia en comparación con el agua obtenida de fuentes naturales, que a menudo estaba contaminada.

Otra ventaja es la disponibilidad de un mayor caudal. El agua se hizo más accesible a una mayor parte de la población, independientemente de su ubicación geográfica.

Las potabilizadoras también proporcionaron mayor fiabilidad en el suministro, pues las plantas de tratamiento proporcionan agua de manera constante, reduciendo la dependencia de fuentes irregulares como los barrancos o el pila.

Por extensión, las potabilizadores impulsaron el desarrollo social y económico. El acceso seguro al agua propició el desarrollo urbano y económico, mejorando las condiciones de vida y fomentando el crecimiento de las comunidades.

La historia del abasto de agua en Canarias es una lección de resiliencia, solidaridad y evolución. Desde las colas en el pilar hasta la moderna distribución de agua potable, hemos recorrido un largo camino. Es fundamental recordar y aprender de nuestro pasado para asegurar un uso responsable y sostenible del agua, apreciando cada gota como un verdadero tesoro. No malgastemos este bien tan preciado.

## Este plan es bueno.



Este es mejor. Nuevo Plan Más Ahorro



Cuantos más años estés con nosotros, más ahorras en tu factura de la luz.

Contrátalo ya, sin permanencia.



900 24 24 24 iberdrola.es Puntos de Atención



Consulta condiciones en Iberdrola es-

#### Cabildo



Planta fotovoltaica instalada junto al polígono industrial de Arinaga, en el municipio de Aguimes. Lu/our

## Las comunidades energéticas agrupan ya a 21 industrias de Arinaga y Jinámar

El Cabildo capta 4,5 millones de fondos europeos para instalar fotovoltaica • Dos baterías permitirán almacenar electricidad en las horas de menor radiación solar

Jesús Montesdeoca

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Las comunidades energéticas industriales impulsadas desde el Cabildo de Gran Canaria para facilitar la penetración de las renovables ya agrupan a un total de 21 empresas, de las que 13 están ubicadas en el polígono de Arinaga y las otras ocho en la zona industrial de Jinámar, lo que según el consejero insular de Medio Ambiente y Energía, Raúl García Brink, pone a la ísla «a la vanguardia de la captación de fondos públicos para acelerar la transición energética».

Las primeras comunidades ya están en marcha, la de Arinaga con la forma jurídica de una cooperativa y la Jinámar como una asociación, detalló Alexis Lozano, director insular de Energía y Clima del Cabildo, que este jueves anunció los ocho proyectos fotovoltaicos que se impulsarán en la zona industrial teldense tras lograr un subvención de 1,5 millones de euros de los fondos Next Generation.

Previamente, la comunidad industrial de Arinaga obtuvo otros tres millones para ejecutar sus 13 proyectos de energía solar mediante la instalación de placas fotovoltaicas en las cubiertas o zonas anexas de las industrias. Además, el Cabildo, a través del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria (Ciego) asesoró al poligonos de La Cazuela para obtener una ayuda de 400.000 euros y al de Montaña Blanca para otra subvención de 350.000 euros, resaltó García Brink.

Las instalaciones incluidas en la concesión a la comunidad industrial de Arinaga corresponden a las empresas Vindaco (para una potencia de 98 KWp), Orthidal (320 KWp), Archipiélago Producciones (514), Corpaumar (57), Atlas Canarias (114), Maximino Ojeda Torres (167), Grúas Maximino Ojeda (167), Alberto's Perfum (169), Frapin Mecánica (171), Congelados Herbania (456), Azidau-

tos (228), Frío Ortiz (559), y Gestiones Noche y Día (171).

La ayuda solicitada por esas empresas de Arinaga es de tres millones de euros, para una inversión total estimada de 7,57 millones. La sociedad Frío Ortiz es la que realiza la mayor inversión en su planta fotovoltaica, 1,39 millones.

#### Inversión y ahorro

Las empresas que forman la comunidad energética de Jinámar son BRB Construcciones Fachadas y Reformas (con dos plantas solares de 114 y 49 kWp de potencia), Izmanins (57), Airvema Insular (135), Canarias Explosivos (514), Reparaciones Automóviles Jinámar (230), Pequince (30 e Instaladora Quintana (228).

La subvención de 1,57 millones pera esos ocho proyectos de energia fotovoltaica permitirá una inversión total de 3,80 millones de euros y un ahorro de 1.699 toneladas al año de CO2, según las estimaciones del Ciego.

Aparte de las instalaciones fotovoltaicas de las empresas asociadas, y como proyecto emblemático de la zona industrial de Arinaga, el Cabildo ha concedido ayudas a cuatro instalaciones fotovoltaicas sobre marquesinas con un potencia total de generación de 1,32 MW y una capacidad total de almacenamiento de 12,1 MW hora, que servirá para aprovechar los excedentes generados en las distintas instalaciones de energía renovable de la comunidad energética.

Alexis Lozano señaló que también se está pendiente de la resolución del SandBox regulatorio para Arinaga, donde se ha presentado un proyecto para la compraventa de energía entre los usuarios de la comunidad energética. Para ese proyecto de SandBox, se va a licitar una herramienta para la monitorización y gestión de la propia cooperativa.

En Jinámar, a las ayudas obtenidas en Bruselas se añaden otros 811.000 euros conseguidos recientemente por el Ciego, que permitirán la instalación de otra bateria de almacenamiento energético con una capacidad de 2,05 MW hora.

El presupuesto de ejecución de la instalación de las baterias, junto a una tercera en el pabellón deportivo Gran Canaria Arena, asciende a 6,7 millones de euros, con una ayuda obtenida de 4,52 millones de euros.

El Cabildo aprueba la instalación de placas solares en las marquesinas de la zona de Arinaga

> El Consejo Insular de la Energía saca en septiembre una nueva convocatoria de subvenciones

Esas baterias de almacenamiento son esenciales para dar estabilidad al suministro de energía eléctrica en las horas de menor radiación solar, pues permiten aprovechar los excedentes generados en las plantas fotovoltaicas de los dos poligonos industriales, «Suponen un complemento ideal para las renovables y un avance significativo para la Isla, ya que el almacenamiento mediante baterías es un componente clave para lograr un futuro de cero emisiones y avanzar en electrificar Gran Canaria con seguridad y estabilidad», sostuvo García Brink.

El próximo mes de septiembre se publicará una nueva subvención para ayudar a la puesta en marcha de otras comunidades energéticas en la isla. Tendrá una dotación de 500.000 euros con el objetivo de fomentar la constitución y el desarrollo de estas asociaciones.

Los gastos subvencionables podrán ser de hasta el 100% del presupuesto que sea aceptado por el Ciego, sin que en ningún caso, aisladamente o en concurrencia con otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos pueda superar el coste total de la actuación. Serán subvencionables los proyectos técnicos, la dinamización y puesta en marcha de las comunidades. los estudios de conexión o la creación de páginas web. Se podrán subvencionar y pagar los gastos realizados y pagados desde el 1 de enero de 2023 hasta en 30 de junio de 2025.

La convocatoria podrá prever que el pago de la subvención se realice con anticipos, lo que supondrá la entrega de fondos con carácter previo antes de la justificación, como financiación necesaria para llevar a cabo las actuaciones inherentes y previa presentación de un aval al Ciego. También se recoge la posibilidad de pagos fraccionados que respondan al ritmo de ejecución.

#### **Azoteas de Siete Palmas**

Una vez creadas las comunidades energéticas en industrias de Arinaga y Jinámar, el Cabildo mantiene su intención de desarrollar en la zona residencial de Siete Palmas un proyecto piloto de autoconsumo colectivo mediante la instalación de paneles fotovoltaicos en las azoteas de los edificios. Según adelantó el consejero Raúl Garcia Brink al presentar la iniciativa, la de Siete Palmas será la primera experiencia en la isla de las llamadas comunidades energéticas ciudadanas y la previsión es que se beneficien más de 3.400 viviendas de esa urbanización. En lo que el gobierno insular denomina «revolución de las azoteas», la experiencia consiste en realizar una o varias instalaciones fotovoltaicas en conjunto con aquellos vecinos pertenecientes a la misma agrupación de edificios que estén interesados. J.M.N.

#### **Tribunales**

## Los matrimonios de Telde se divorcian un 25% más que los de Guía

Los juzgados del este de Gran Canaria encabezan la tasa de pleitos por rupturas en los primeros meses de 2024, seguidos de los de la capital grancanaria

Benyara Machinea

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El inicio de 2024 ha dado tregua a los matrimonios de Gran Canaria. El cierre del periodo navideño y los propósitos de año nuevo parece que están dando sus frutos porque los divorcios, separaciones y nulidades matrimoniales cayeron en picado en enero, febrero y marzo con respecto a los tres últimos meses de 2023. Sin embargo, las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial evidencian diferencias entre las distintas localidades: las parejas del partido judicial de Telde, que integra los municipios de Aguimes, Ingenio y Valsequillo, se divorciaron un 25% más que las de Guía, Agaete, Gáldar, La Aldea de San Nicolás y Moya.

Los órganos judiciales del este de la Isla fueron los que experimentaron una menor caída de las rupturas en los primeros meses del año y en Telde esto se reflejó con 109 procedimientos por disoluciones matrimoniales, es decir, una tasa de 62 por cada 100.000 habitantes. Es la cifra más alta que se registró en Gran Canaría durante el periodo analizado. La opción que más utilizaron para poner fin a su unión fueron los divorcios (106) en detrimento de las separaciones (solo tres).

El segundo partido judicial con más disoluciones matrimoniales fue Las Palmas de Gran Canaria. en el que se integran Santa Brigida y la Vega de San Mateo. Estos tres municipios registraron en enero, febrero y marzo un total de 225 disoluciones matrimoniales, lo que les sitúa en una tasa de 55,65 por cada 100.000 habitantes. Como viene siendo habitual en toda España, la minoria de estas disoluciones se produjo por la vía de la separación (17), mientras que la alternativa más empleada fue la del divorcio (208). La diferencia entre estas dos opciones es que el divorcio corta la relación de forma que no siguen casados, mientras que la separación mantiene este lazo e impide que los miembros de la pareja puedan volver a casarse.

Le sigue el partido judicial de Arucas, en el que se incluyen los municipios de Artenara, Firgas, Tejeda, Teror y Valleseco. A pesar de que solo registró 36 disoluciones matrimoniales en los primeros meses del año (un 7,6% de las registradas en la Isla), como es el segundo partido menos poblado esto supone una tasa de 54,8 por cada 100.000 habitantes, lo que lo sitúa en un punto intermedio en el mapa insular.

Los juzgados de San Bartolomé de Tirajana, que también atien-

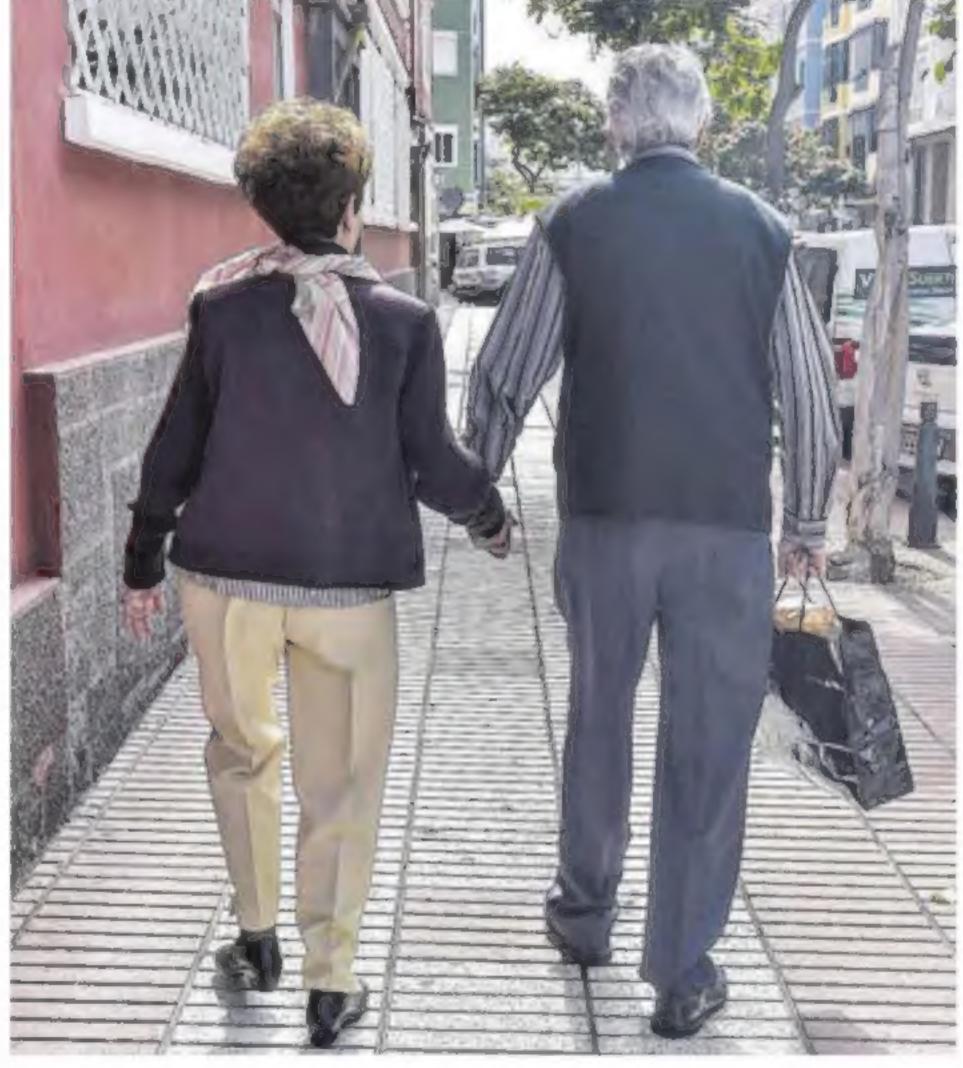

Un matrimonio paseando de la mano en Las Palmas de Gran Canaria. Micres cruz

62

Disoluciones por cada 100,000 habitantes

El partido judicial de Telde, que incluye Agüimes, Ingenio y Valsequillo, registró entre enero y marzo 62 disoluciones por cada 100.000 habitantes. 49

Disoluciones por cada 100.000 habitantes

En el otro extremo está Guía (con Agaete, Gáldar, La Aldea de San Nicolás y Moya) que registró 49 disoluciones por cada 100.000 habitantes. 58%

De divorcios consensuados entre enero y marzo

Guía lideró, por otro lado, los divorcios por la vía del consenso entre las partes de la pareja, fórmula utilizada en un 58% de los casos.

#### Canarias pierde la mayor tasa de separaciones

El primer trimestre de 2024 ha bajado a las Islas Canarias de entre las comunidades con más disoluciones matrimoniales de España. La tasa registrada entre enero y marzo fue de 56,4 rupturas por cada 100,000 habitantes, que fue la séptima más alta del país. Los datos del Consejo General del Poder Judicial reflejan que las Islas han pasado de registrar 25.685 divorcios, separaciones y nulidades entre octubre y diciembre de 2023 a tener 25.043 a comienzos de 2024, un 2,5% menos. Aún así, la tasa sigue estando por encima de la media nacional, de 53,6 rupturas por cada 100.000 habitantes. Entre estas, los juzgados civiles de Canarias computaron 1.267 demandas por separaciones, divorcios o nulidades matrimoniales, lo que supone un 12,5% menos que en el mismo periodo de 2023, cuando se registraron 1.448. Las comunidades que encabezaron la tasa fueron Navarra con 74,9, Baleares (72,1), Cantabria (69,5), Castilla-La Mancha (67,1), Murcia (65,4) y Asturias (62,9). | B. M.

den a los municipios de Santa Lucía de Tirajana y Mogán, son los que han registrado la segunda tasa más baja de disoluciones matrimoniales entre enero y marzo (51,18 por cada 100.000 habitantes). Es la zona en la que más se ha notado el comienzo de un nuevo año, ya que ha pasado de ocupar el liderazgo en cuanto a rupturas matrimoniales a caer a final de tabla. Los tres municipios han registrado un 34,75% menos de divorcios y separaciones, al pasar de 118 hacia finales de 2023 a 77 en los primeros registros de este 2024.

Por otro lado, los matrimonios que menos se han separado hasta la fecha son los del partido judicial de Guía. Han registrado una tasa de 48,67 rupturas por cada 100.000 habitantes, convirtiéndose en la única zona que baja de los 50. En total, solo 29 residentes de los municipios del noroeste han decidido romper su relación matrimonial a comienzos de este año, dos mediante el método de la separación y 25 a través del divorcio.

Las estadísticas del CGPJ reflejan un descenso de las separaciones tras la época navideña

> Las parejas guienses también fueron las que más utilizaron el consenso para ir por caminos separados

Los matrimonios guienses también tienen el mérito de ser los que mejor resuelven sus rupturas mediante el consenso y el acuerdo, evitando en su mayor parte entrar en largos pleitos judiciales para dejar atrás sus alianzas. Estos vecinos utilizaron la palabra para poner fin a sus relaciones con términos pactados entre las partes en un 59,26% de los casos.

A continuación se encuentran las exparejas de Las Palmas de Gran Canaria, que decidieron poner fin a sus conflictos de forma consensuada en un 58% de los casos. En la mitad de la tabla está el partido judicial de Arucas, que utilizó la vía del diálogo para un 57,57% de las situaciones.

En el extremo contrario se encuentra San Bartolomé de Tirajana. Pese a que la tasa de litigios bajó con respecto a otras zonas, fueron los vecinos del sur y parte del sureste de Gran Canaria los que más utilizaron la vía de los juzgados para resolver sus diferencias, en un 37% de las ocasiones. Los divorcios consensuados tampoco tuvieron mucho asentamiento en Telde, donde un 43,39% de los matrimonios iniciaron pleitos para sellar sus rupturas,

Más información en página 46 >>

#### Telde

#### Carla Gil Alberiche

TELDE

«El pueblo unido jamás será vencido», cantaban los vecinos de Lomo Magullo, vestidos de canarios y con los baldes de agua volando por las calles del pueblo. Una reivindicación clara a todos los que decidieron que este año no se iba a celebrar la tradicional Traída del Agua por falta de disposición. Los rumores que había sobre la posible organización del evento por parte de los vecinos se hizo realidad, y la Traida del Agua regaló a los más veteranos aquella fiesta que anhelaban desde hace tiempo, cuando el acto era más íntimo y menos multitudinario, como en ediciones anteriores.

«Yo tenia claro que iba a venir a regar la iglesia y que me iba a vestir de canario», apunta Diego Suárez, vecino de Lomo Magullo de toda la vida. Lloviendo, con frío, cuando se juntaban personas de todos los rincones de la isla o cuando era una tradición del pueblo, Diego siempre ha estado presente en la Traida del Agua, y este año no iba a ser menos, «Aquí lo importante es que si el pueblo quiere fiesta se hace, y pese a que parecía que no se iba a realizat, finalmente se ha hecho espontáneo, natural y muy parecido a lo que viviamos cuando éramos niños. Ojalá todos los años sea como este, intimo, familiar y con el pueblo unido», señala enchumbado en agua.

#### Falsas ilusiones

Pese a que la Traida del Agua se había caído del programa festivo de este año, este miércoles un rayo de esperanza jugó con la ilusión de los vecinos de Lomo Magullo al encontrarse varias vallas con carteles anunciando la prohibición de aparcar en las vías que forman parte dei recorrido del evento. Un error involuntario por parte del Ayuntamiento de Telde y de algunos de los trabajadores, que al encontrarse con las cartelerías impresas no cayeron en la cuenta de que no estaba previsto realizarse. «Estaba en la agenda del Ayuntamiento y nos dieron a entender que había, pero cuando retiraron todo, la desilusión fue peor que si no hubieran puesto nada», explica Jaime Mendoza.

Ha sido la Traída del Agua más íntima en Lomo Magullo desde hace años, y el pueblo lo ha agradecido. Tal y como explican, llegó un momento en el que la fiesta se popularizó tanto, que los vecinos tenían que irse para que vinieran los de fuera a disfrutar, como pasa también en celebraciones populares como La Rama de Agaete. «Había problemas de seguridad y llegó un punto en el que lo que estábamos viviendo no era lo que realmente queríamos», explica Diego Suárez.

Declarado un enamorado de Lomo Magullo, Suárez califica lo vivido ayer en el pueblo como «la verdadera fiesta», con el deseo de que el próximo año los que parti-



No estaba previsto en el programa inicial, pero los vecinos del barrio teldense de Lomo Magullo salieron para demostrar que sus fiestas no se tocan, devolviéndole la esencia de antaño.

### La Traída del Agua más íntima

Vecinos de Lomo Magullo salen a las calles para defender su tradición pese al 'no' del patronato

cipen sean los de siempre, haciendo de la Traida un evento intimo y personal. «Al final esto es un reencuentro, aquí estamos los de siempre, los que viven fuera y regresan, los que hace tiempo que no ves y los que son capaces hasta de pedir este dia libre para estar aquí, como mi compadre», sentencia Suárez.

Un palo de grandes dimensiones cruza los hombros de José Luis Bosa con sus dos cacharros colgados, que ya suman más de 60 años. Unos cubos que tienen mucha historia. «Cuando yo era niño y no había agua en las casas, había que bajar a los canales a buscarla porque en las acequias tampoco había, y yo recuerdo lle-

var siempre estos cacharros», recuerda. Ya de adolescente, cuando Bosa tenía 20 años más o menos, se instaló el agua en los hogares. «Más adelante se ideó la Traida del Agua, y desde entonces nunca me he desprendido de mis cubos», apunta. A sus 72 años, ha estado presente en todas las ediciones, a excepción del año en el que la pandemia por el coronavirus paralizó el mundo. «Uno de mis mejores recuerdos es que al principio deseábamos que viniera mucha gente, y cuando se llegó a juntar hasta 20.000 personas lo detestábamos. Ahora nos gusta lo intimo, como lo que hemos vivido esta vez», argumenta José Luis.

#### La fiesta del pueblo

Un pueblo unido y volcado con la firme intención de no perder sus tradiciones. «La fiesta es del pueblo, y el pueblo ha hablado», co-

menta Rosa Suárez. Vecina de Lomo Magullo, Suárez no olvida la tradición que siempre ha corrido por sus venas en un día tan especial como lo es la Traída del Agua en su pueblo. «Este dia nos despierta la banda de Agaete con la diana floreada y lo vivimos con mucha alegria. Hoy nuestros cánticos han querido reivindicar todo esto», apunta. Una tradición y un sentimiento desde hace más de 60 años que nació por la falta de agua y el reclamo a los dioses a las puertas de la iglesia que lloviera.

La imagen de los vecinos, cuesta arriba con las puertas de la iglesia como destino formó una postal perfecta. Es una estampa típica, pero ayer todo parecía más personal, más familiar. Los niños pudieron vivir el festejo como lo hicieron sus padres y sus abuelos

Pasa a la página siguiente >>







Agua y tradición por las calles de Lomo Magullo. En la imagen principal, uno de los momentos clave de la Traida del Agua, con el pueblo subiendo hacia la iglesia disfrutando del agua. Sobre estas líneas, José Luis bosa con sus dos cacharros. Arriba, momento del baile en la plaza y por encima, vecinos y agua unidos. J. CASTRO

<< Viene de la página anterior

hace muchos años, correteando sin ningun peligro, llenando sus propios baldes en las acequias y mojando sin miedo a alguna pelea repentina. Incluso los bebés, con apenas unos meses, disfrutaron de su primera Traida del Agua, como fue el caso de Iván, que aunque dormia en su carrito. llevaba su ropa de canario. Los vecinos respetaron su sueño y esta vez se libró del agua.

La música y las carcajadas formaron una melodia perfecta y los reencuentros fueron, como en muchas fiestas, los protagonistas en una jornada marcada por la diversión y la reivindicación de todo un pueblo, «Yo no sabía que se iba a juntar tanta gente, pero lo que tenía claro es que aunque viniera yo solo con mi cubo no iba a dejar morir esta tradición, y menos aun cuando no existia ningun motivo aparente», confiesa María Perdomo.

Juan Martel, concejal de cultura del Ayuntamiento de Telde explica que todo le cogió por sorpresa. «Ha sido espontáneo, nosotros solo teniamos organizado la paella y la verbena», apunta. «Nunca hubo esperanza porque el patronato tenia patentada la fiesta, no la dejaron hacer y nosotros lo respetamos», señala. A pesar de que los vecinos aseguran que hubo un rayo de esperanza con la equivocación del consistono a la hora de poner las vailas, Martel lo niega, «No lo esperaba, pero estoy emocionado al ver al pueblo salır así a la calle, han hecho todo a mis espaldas pero solo tengo palabras de agradecimiento y opalá pronto se solucione este problema», dice.

No hizo falta una banda para montar la fiesta, ni tampoco una convocatoria oficial para que los

vecinos salieran a la calle. «Todo esto que ha ocurrido este año es como el que tiene una lesión y tiene que estar en reposo», comenta Agustin Santana. Su edad le ha impedido participar debidamente, pero a los pies de la iglesia disfruta mientras escucha los cánticos de los jóvenes, «La Traída del Agua es mi vida, y ahora me veo reflejado viendo a mis nietos», asegura. La felicidad en su rostro se ve a kilómetros de distancia, pues la Traida del Agua de este año le ha permitido disfrutar como en antano. «Espero que esto no haya molestado a nadie, porque por venir a mojar la iglesia y mojarnos entre nosotros no hacemos daño a nadies, afir-

#### Una gran paella

Dos grandes paellas para 500 personas y la verbena al solajero pusieron el colofon a la fiesta. Cocineros más veteranos y los que se estrenaban pot primeta vez se unieron con el fin de hacer un poquito más felices a los ahi presente «Lo hemos hecho con camño y mimo, porque el pueblo lo merece», comentan. Desde antes de las once de la mañana comenzaron con los preparativos con la intención de hacerlo todo a fuego lento. Aunque los ingredientes son los mismos, las cantidades varian de forma considerable «Uno de mis récords en la hostelería es de 2.000 huevos sancochados, pero a mis espaldas llevo muchas historias, pues después de 40 años en la hostelería, recuerdos entre fogones tengo muchos», explica uno de los cuatro cocineros. «Lo más bonito de esto es que ha colaborado todo el pueblo», sentencia.

Diego Suárez: «Ojalá todos los años sean como este, intimo, familiar y con todo un pueblo unido»

José Luis Bosa: «Hace muchos años deseaba que viniera mucha gente, y cuando se hizo realidad lo odié»

No fue la fiesta más larga ni tampoco la más corta, pero sí la más histórica. Porque esta edición de la Tratda del Agua pasará a la historia por un solo motivo: el de la umón que mantuvo el pueblo pese a las adversidades de un patronato de fiestas que no dio un paso adelante. Una decisión que en un primer momento hizo daño al sentimiento de los vecinos de Lomo Magullo, pero que rápidamente se esfumó.

El boca a boca, las redes sociales y las ganas se unieron para no perder una tradición que tantos buenos momentos ha regalado a todo un pueblo. Porque los vecinos lo dicen, y es que si la Traída del agua se vive sanamente es única, y ayer sin duda alguna lo fue, superando las expectativas.

#### Cabildo

#### Los cazadores se movilizan contra el Cabildo por la prohibición de cazar por el calor

LA PROVINCIA/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANAR A

«Es una vergüenza que no nos dejen cazar por el calora. Esta la queja generalizada del colectivo, que en la mañana de ayet decidió realizar una protesta en el municipio de Tejeda contra la decisión del Cabildo de Gran Canaria de impedirles la práctica de esta actividad durante la alerta por altas temperaturas.

En la movilización, en la que según fuentes del colectivo han participado alrededor de 500 personas, la sociedad de cazadores ha hecho constar su malestar por la decisión de la corporación insular de prohibir la caza durante los episodios de altas temperaturas en la Isla. Es más, fuentes del sector aseguran que en el resto de las islas sí que se permite la actividad incluso con esta situación. «Los otros cabildos más comprensivos», lamentan.

Además, a su juicio, los termómetros registrados en la zona de la movilización durante el dia de ayer tampoco fueron tan elevados como para prohibir la caza en la zona. «22 grados en Tejeda y 19 en la cumbre no es calor», asevera uno de los portavoces del colectivo molesto.

La movilización se realiza porque en las anteriores alertas del Gobierno de Canarias por riesgo de altas temperaturas tampoco se les ha permitido cazar, e incluso reclaman al Cabildo de Gran Canaria que permita recuperar los dias perdidos.

Todo este malestar se une a un alto porcentaje de desobediencia por parte de otros cazadores llegados desde otras islas, que durante la última semana han hecho caso omiso a las advertencias del gobierno insular, haciendo con algunos jueguen con más ventaja que otros.

#### PUNTAMIENTO DETEROR LANUNCIO OFICIAL

La Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 22 de Julio de 2024, acordó aprobar y someter à información publica el Avance y Estudio Ambiental Estratégico del Plan General de Ordenación de la Villa de Teroi.

Por lo tanto, se informa que, durante un plazo de CUARENTA Y CINCO DIAS HÁBILES, computados a partir del siguiente al de la publicación del correspondiente Anuncio en el Boletín Oficial de Cariarias, se podrá consultar el Avance y Estudio Ambiental Estratégico. del Plan General de Ordenación en la Villa de Teror, en la Sede Electrónica https://pgo.terones y en el Portal de Transparencia https://teror.sedelectronica.es/

Durante dicho periodo de tiempo, se podrán presentar alegaciones en cualquier registro. onicina de los previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas

Igualmente, podrán consultar el documento de lunes a viernes, salvo festivos, en horariode 10:00 a 14:00 horas, en las instalaciones municipales del Centro de Interpretación Turística de Teror, en la segunda planta, ubicada en la Plaza del Pino. A efectos informativos, no computan como días hábiles los declarados festivos, sábados, domingos y los dias del mes de agosto.

En Teror, a fecha de firma ejectronica El Alcalde-Presidente, D. Sergio Nuez Ramos.



#### Santa Lucia de Tirajana







Remojón en la pisicna para ahuyentar el calor. En la fotografía superior, Hugo Matos salta en la piscina junto a su familia. Abajo, a la izquierda, Marganta Dominguez y Pepi Morales se refrescan junto a sus amigas. A la derecha, Lourdes Cabrera y su pareja se protegen del sol bajo una sombrilla. Loss carlos guerra

El verano es sinónimo de playa, calor, comilonas y de pasar tiempo con la familia y los amigos. Los días de piscina se han convertido en una de las actividades favontas para los pequeños de la casa, pero también es una vía de descanso y desconexión. Una nevera llena de refrescos y bocadillos y un una silla bajo la sombra son los elementos que hacen falta para disfrutar de un día diferente durante los meses de verano en la Isla.

## Una piscina en las alturas

El casco de Santa Lucía de Tirajana pone en remojo las altas temperaturas con unas instalaciones que se llenan en verano con visitantes procedentes de toda la Isla

Elena Montesdeoca Herrera LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

«Pasar tiempo junto a mi familia y disfrutar en la piscina todos juntos es una de mis actividades favoritas durante el verano», explica Yeray Santiago mientras acomoda su silla bajo la sombra de un árbol. «La sombrilla no me la traigo», argumenta, «porque aquí hay muchos huequitos con sombra y no me hace falta». Santiago es de Vecindario pero cada vez que tiene un día libre se traslada hasta la pis-

cina municipal de Santa Lucía de Tirajana para refrescarse durante los meses de verano. Aunque el municipio está situado en la parte alta de la isla, es muy fácil disminuir el sofoco en los dias calurosos de la estación «Hoy he venido con mis hijos y sobrinos, un poco de todo», recalca.

José Santiago, uno de sus acompañantes durante esta actividad «tan divertida» subraya que le gusta «mucho más» la piscina que la playa porque el agua está «más caliente» y, encima, no se le «ensucian» los pies. Una nevera cargada de refrescos, zumos y bocadillos es «fundamental» para poder disfrutar al máximo de la experiencia.

Hugo Matos hace volterelas y acrobacias dentro del agua. «Me he comido un helado antes de venir, porque si no se derrite dentro de la nevera, y pretendo comerme otro cuando salga, porque el helado es lo que más me gusta comer durante el verano», subraya. Hacer amigos nuevos con los que diverturse durante la jornada veraniega

es su «plan favonto». «A veces vengo sólo con mis padres, pero luego aqui conozco a miños nuevos con los que me lo paso muy bien, y despues me da mucha pena irme», lamenta. Para Matos, pasar un día en la piscina es lo que le da «significado» al verano. «Me encantaria tener una piscina, aunque sea pequena en mi casa, y me bañaria hasta en el mes de Navidad», asegura con una sonnsa.

«Para ir a la playa, que es todo arena y muchos mños, prefiero venir a aquí, que es más tranquilo», destaca Lourdes Cabrera mientras disfruta de un apentivo a media mañana. «Yo sí que me traigo sombrilla porque así me protejo del sol y también del calor, y me sirve para colgar el bolso y que no vengan hormigas hacia la comida», argumenta. Cabrera está muy bien acompañada. «Hoy he venido», continúa, «con mi mando, pero también he traido a mi meto, que me hace mucha ilusión».

Kenay Rosales, «el mño de sus ojos», es de Bañaderos pero durante los meses de vacaciones pasa mucho tiempo con sus abuelos. «Aunque tengo la playa del Puertílio justo al lado de mi casa, a veces también me gusta cambiar un poco la ubicación y venir a la piscina con ellos», acentúa mientras corre a lanzarse de bomba en el agua. «A mi me gusta», concluye Cabrera, «pasar tiempo con Kenay porque nos transmite tanto al abuelo como a mí, mucha felicidad»

Hacer nuevos amigos es la actividad favorita de los más pequeños de la casa en los días de vacaciones

"Yo suelo venir una semana si y una semana no», explica Pepi Morales, mientras se refresca en el agua junto a una de sus amigas. "Hoy he convencido a mi compañera Margarita para que venga de relax conmigo». Para Morales, pasar un día de tranquilidad en la piscina municipal de Santa Lucia de Tirajana le da «sentido» al verano. "Yo vengo por la mañana», argumenta, «y desde que coloco mi toalla desconecto de todo».

Su acompañante, Margarita Domínguez, afirma que no frecuenta «demasiado» las piscinas en esta época del año, pero que le está «cogiendo el gustillo». «Hoy me tomaré una cervecita, o quizás dos», recalca con una sonrisa. Ambas pretenden quedarse en la piscina hasta que sea la hora de cerrar. «Ya que venimos, intentamos disfrutar el máximo tiempo posible de esta tranquilidad», resalta Morales.

Marta González está triste porque no quiere que se acabe el dia. «Siempre le pregunto a mis padres que cuándo volveremos». Aunque todavia quedan muchas horas de diversión por delante, ya está pensando en el próximo dia «entretenido» de verano. «Aqui estoy tranquila porque no hay olas que me muevan para los lados», acentúa. Agarrada a la mano de su madre. González sumerge la cabeza en repetidas ocasiones y explica que «se siente como una sirena», «No quiero salir a comer», continúa, «porque de esa forma pierdo tiempo de diversión, y en mi casa no tengo piscina para recuperarlo», lamenta. Asegura que hacer amigos, es su «plan» favorito durante las vacacrones de verano.



La dulcería Nublo, ubicada en el municipio grancanario de Tejeda, abnó sus puertas hace 78 años. La trayectoria del negocio, fundado por Dolores Navarro, se caractenza por la superación y la honestidad. Sin embargo, Rosa Mari Medina, que junto a su mando es dueña de la pastelería, asegura que los trabajadores han ocupado un papel clave en el éxito del local, pues todos colaboran como «una familia».

## 70 años de superación

La dulcería Nublo, ubicada en Tejeda, comenzó su andadura en el año 1946 \* La pastelería se ha convertido en uno de los locales más populares Gran Canaria

Alexandra Socorro

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Hace ya más de 70 años que la dulcería Nublo, en el municipio grancanario de Tejeda, abrió sus puertas. Fue en 1946 cuando Dolores Navarro decidió fundar un negocio que, ahora, se ha convertido en uno de los más populares de la isla de Gran Canaria.

Palmeras de más de veinte sabores, polvorones, bollos, mazapanes o dulces de almendras. Son muchos los productos que la dulcería Nublo ofrece. Sin embargo, la fundadora empezó «haciendo piñones y mazapanes en Casas del Lomo, un barrio del pueblo de Tejeda, y los vendía después de la misa», explica Rosa Mari Medina que, junto a su marido, Pepe Antonio, es la actual dueña del negocio.

Tras un comienzo que se desatrolló «muy poco a poco», Dolores Navarro alquiló en el pueblo un pequeño local que, como mucho, «mediría tres por cuatro, era muy chiquitito», dice Rosa Mari, Ahora, cuando echa la vista atrás tiene ciaro que Navarro «fue una mujer adelantada a su tiempo».

Apenas tenían 21 y 23 años cuando Rosa Mari y su mando, hijo de Dolores Navarro, se adentraron en la aventura de hacerse cargo de la dulceria Nublo. «Eran otros tiempos» y, por aquel entonces, el negocio solo contaba con una persona dada de alta en la Segundad Social. Actualmente, después de casí 40 años al frente del local, cuentan con 23 empleados contratados.

El calor aprieta en Tejeda cuando llega el verano, «todos los almendros de la zona están secos»
y, desde que llegue el mes de septiembre, el horno de leña, primer
elemento que Dolores Navarro
construyó, se encenderá todos
los días. «Hay que preparar la
campaña de Navidad», dice Rosa
Mari. Es ahí, en ese horno de leña
que acumula anos de historia,
donde todas las noches duerme
la harina «para hacer los famosos
polvorones de Tejeda».

#### Crisis consecutivas

78 años han dado para mucho y la crisis económica de 2008 «fue temble» para la empresa. También lo fue la pandemia en 2020, pues tuvieron que mandar a «todos los trabajadores al ERTE», destaca Medina. Recuerda, durante el confinamiento, la gente le decia que descansara y se dedicara a su casa, pero su objetivo

era «no dejar morir la dulcería Nublo».

«Le comenté a mis hijos que pusiesen en redes sociales como Instagram o Facebook que, desde nuestro negocio, repartíamos a domicilio por toda la Isla si hacian un pedido superior a los 25 euros», cuenta.

Lejos de quedarse en una idea loca, la puesta en marcha de la iniciativa les permitió, en un plazo de 15 dias, sacar del ERTE a los 18 empleados que trabajaban en 2020 en la dulcería. Por eso, no es de extrañar que Rosa Mari Medina lo comente con mucho orgulio y presuma, además, de que ella «también recornó toda Gran Canaria» mientras repartía los míticos dulces de Tejeda

Durante la pandemia, la dulcena Nublo llegó a la puerta de muchos hogares grancanarios. Lo hizo en momentos especiales como, el Dia de la Madre o el Dia de Cananas. «El Dia de la Madre saqué más lágrimas que pelos tengo en la cabeza», reconoce Medina y explica que, para celebrar la efeméride, hizo unas cestas a las Palmeras de más de veinte sabores, bollos, polvorones, mazapanes o dulces de almendras ofrece el negocio

«La trayectoria de la dulcería se la debemos a los trabajadores, todos remamos en la misma dirección» que incluyó «unos gladiolos preciosos de la finca».

El regalo se llevó a casa de muchas abuelas y madres. «Cuando me veian con la cesta, ocurria algo mexplicable», confiesa. Una de las cosas que más ha sorprendido a la dueña de la dulceria Nublo es ver cómo la gente conocia, incluso, hasta el lugar exacto en el que se encontraban los dulces. «Cuando repartiamos a domicilio nos decian, por ejemplo, quiero el dulce blanco que está al lado de los mantecados», explica.

#### Un viaje por toda Canarias

Otro de los aspectos que destaca es la solidandad en Canarias. «Íbamos a La Aldea y nos daban tomates», comenta a modo de ejemplo. También resalta que la pandemia supuso emprender un camino de supervivencia, del que ha extraído como enseñanza que en la vida, no se puede esperar a que te toquen la puerta. «Debes buscar e ir detrás de todas las oportunidades que encuentres», asevera.

En el local de Tejeda se vende un 20% de lo que produce la dulcería Nublo. El resto viaja a difetentes partes como, por ejemplo, restaurantes, mercadillos o cadenas de supermercados. Además, cuando llega la campaña de Navidad, los postres de esta localidad grancanaria llegan a todas las Islas Canarias.

Para Rosa Mari, lo que convierte en especial a sus productos es la calidad y la materia prima con la que se cocina, pero también ha influido en la populandad alcanzada «el trato que se le da a la gente y el caso que en el negocio se le otorga al consumidor final»,

Asimismo, explica que uno de los dulces más famosos que tienen son las palmeras. Cuentan con aproximadamente veinte clases de palmeras y la variedad ha ido creciendo en función de la demanda. «Los clientes preguntan, por ejmeplo, por qué no se puede hacer una de plátano, una de galleta lotus, una de polvito... y hemos ido probando», expone Rosa Mari

Hace un año y medio que la dueña del local dio paso en la empresa a su hijo. Destaca que, una de las cosas más importantes es el trato que se le da a los empleados. «Ahora somos 23 y la trayectoria de la dulcería se la debemos a los trabajadores, todos remamos en la misma dirección, somos una familia», apunta.

La clave del éxito, reconoce, «es ser honesto con todo». La experiencia le ha demostrado que la honestidad con «los proveedores, los trabajadores y los clientes es lo más importante», pues «para ser feliz primero hay que ser honesto».



Una empieada de la Duiceria Nublo, en Tejeda, atiende a clientes. José CARLOS GUERRA

Etnografía | Homenaje a una emblemática agrupación folclórica

### Voz y esencia del foclore lanzaroteño

La Casa Amarilla acoge hasta octubre la exposición 'La voz de la tierra: 60 años de Los Campesinos' • Es un recorrido por su historia musical y también de la Isla

LA PROVINCIA / DLP

ARREGRE

La Casa Amarilla acogerá hasta finales octubre la exposición La voz de la tierra: 60 años de Los Campesinos, una muestra que recoge las seis décadas de existencia de la agrupación folclórica, una de las más importantes e influyentes de Lanzarote y del Archipiélago, Medalla de Oro de Canarias en el año 2003.

La voz de la tierra es, a juicio de los Los Campesinos, un recomdo por la historia de la veterana agrupación, pero también «un paseo por las huellas del tiempo, una invitación a contemplar la belleza cruda de Lanzarote a través del cuerpo y el alma de sus folcionstas. Y es que, como ellos mismos afirman, en sus canciones y danzas, se encuentra «el aliento de la tierra, la danza de los volcanes y la melancolía de la sequía».

La muestra está organizada por la agrupación folclórica, bajo la dirección de Miguel A. Corujo. La dirección artística y creativa es responsabilidad de Carmen Corujo,
mientras que los textos que acompañan la exposición son de Benito
Cabrera. La iliuminación es de
Shelma Zebensuí, encargándose
él mismo de los audiovisuales,
junto a Adriana Sandec. A su vez,
Sandec es responsable de las fotografías de la exposición, que se
combinan con imágenes del archivo de Los Campesinos.

La exposición está organizada por Los Campesinos, con el patrocinio del Cabildo, el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Arrecife y CajaStete y colaboran la Fundación César Manrique y la bodega Vega de Yuco.

La muestra permanecerá abierta hasta octubre. La entrada es libre y gratuita y los horarios de apertura son: de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas, y de 14.30 a 18.00 horas. Los sábados de 10.00 a 14.00 horas y los domingos y festivos cerrado.

La agrupación folclórica nacida en 1964 sostiene que la exposición no es solo un homenaje al grupo y toda su trayectona, sino que también supone un reconocimiento «a la esencia más pura de la vida rural, un testimorio línco de la existencia en medio de la aspereza de una isla moldeada por el fuego y la aridez».

Los firmantes del disco Isla con viento (1997) se muestran en La voz de la tierra como unos «poetas del jable», que han labrado su propia identidad artistica a fuerza de escribir «versos en el viento donde el trabajo de la tierra y la música tradicional se enredan como los hilos de un telar ancestral, tejiendo la esencia misma de Lanzarote».

En el acto de mauguración estuvo presente la consejera de La Casa.



Un momento de la presentación de la exposición.



Una de las salas con objetos y fotografias.14/00-



Visitantes observan algunos de los paneles de la muestra. J/BUP

Amanila del Cabildo de Lanzarote, Ascensión Toledo, quien aseveró que «la historia de Los Campesinos es la historia de Lanzarote. Resulta del todo inabarcable resumir en unos pocos metros de pared el ingente trabajo de rescate, conservación y divulgación de nuestro folclore que la agrupación ha llevado a cabo en estas décadas. Y que además ha realizado desde varios frentes: el musical, por supuesto, pero también el de la danza o el de la vestimenta tradicional»,

Por su parte, el temente de alcalde, Echedey Eugenio, se expresaba
en términos similares, resaltando
lo importante que es la agrupación
para mantener viva la esencia del
folclore lanzaroteño. «Los Campesinos, al igual que muchos grupos
de la isla, han evolucionado y se
han adaptado a cada momento historico, pero siempre han sobresalido por conservar y proteger las raíces del folclore de Lanzarote

El evento es un reconocimiento a la esencia más pura de la vida, destacan desde la agrupación

Sus miembros se define como poetas del jable, con una carrera forjada con «versos en el viento»

Miguel A. Corujo, presidente de Los Campesinos, dedicó su intervención a agradecer el trabajo de todos los miembros históricos de la agrupación, «personas que a lo largo de estos 60 años han formado parte de nuestra agrupación, dedicando su tiempo, talento y pasión para mantener viva nuestra tradición de musica y danza popular»,

También tuvo palabras de reconocimiento para todos los artistas
que han acompañado a Los Campestnos en su historia, «escribiendo juntos y conservando la tradición, gracias por su compromiso y
colaboración invaluables». Y, por
ultimo, quiso reconocer el apoyo y
colaboración que instituciones y
otras entidades han tenido con los
proyectos e iniciativas de Los
Campesinos a lo largo de estos
años, «haciendo posible la divulgación y conservación de nuestro
patrimonio».

En el acto, que también conto con la presencia de las concejalas de Arrecife, Abigail González y Maite Corujo, así como de Benito Cabrera, entre otros invitados,

«Esta magnifica exposición, que recoge 60 años de trayectona impecable y en la que colabora el Ayuntamiento de Arrecife, resume de forma ejemplar ese 
gran trabajo de décadas que ha 
hecho de Los Campesinos un 
nombre fundamental en la cultura tradicional de Lanzarote», exponía González respecto a la 
muestra.

#### El 'Pollo de Uga' tendrá una escultura de homenaje en la plaza del pueblo

Yaiza encarga a Cintia Machin la realización de la obra para inmortalizar a Joaquín Rodríguez

LP / DLP

YA.ZA

La expresión escultórica recordará para siempre la figura
de Joaquín Rodríguez Cabrera (1895-1959), conocido y reconocido en el mundo de la
lucha canaria y el deporte con
el apodo del *Pollo de Uga*. Será la plaza de Uga, su pueblo,
el espacio publico que albergue la escultura que el Ayuntamiento de Yaiza ya encargó
a la maestra en artes plásticas
sureña Cintia Machin Morin,
encomienda que confirma el
alcalde, Óscar Noda.

Uga tendrá en la escultura de Joaquín Rodríguez no solo una creacion artistica que engalanará la plaza con la figura de un hijo ilustre del pueblo. sino una imagen transmisora de sentimientos y emociones «Conferimos a Cintia Machini la responsabilidad de esculpir la obra de homenaje al *Polio de* Uga, porque ya lo ha hecho estupendamente con otros personajes de nuestro municipio como Victor Fernández Gopar. Estamos convencidos que por su taiento, su amor al municipio de Yaiza y preocupación por preservar los valores culturales y patrimoniales de nuestros pueblos, es capaz de concebir la representación artistica del 'Pollo de Uga' más próxima a la realidad», anota Oscar Noda.

La artista Cintia Machin declara que «es un orgullo y responsabilidad representar un personaje tan iconico para el deporte y la historia de mi municipio y Lanzarote». El alcalde, el concejal de Deportes, Angel Lago, y la creadora visitaron la zona donde será instalada la obra. «La familia de lucha de Lanzarote y de Cananas, y especialmente quienes hemos estado estrechamente ligados al deporte autóctono, admiramos la travectoria del Pollo de Uga, así que estoy convencido que el sentimiento de Yarza es compartido por todo el Archipiélago», subraya el responsable de Deportes.

En julio se cumplieron 65 años del fallecimiento de Joaquin Rodriguez Cabrera, 'Pollo de Uga', y Yaiza abre las puertas al arte para inmortalizar su efigie y legado, La web histórica de Yaiza reseña al Pollo de Uga como un «mozo espigado y de cuerpo perfecto para el que era dificil encontrar luchador que lo derrotara». Deslumbraba con su sola presencia y su fama de indomable

#### **Antigua**

## El Albergue de Pozo Negro se perfila como recurso clave para los jóvenes

Setenta jóvenes de todos los municipios participan en una convivencia juvenil \*
Los participantes disfrutaron de talleres, excursiones y observación de estrellas

LA PROVINCIA / DLP

PLERTO DEL ROSARIO

El Albergue de Pozo Negro se convirtió durante el pasado fin de semana en un lugar de connivencia de setenta jóvenes en el marco de las celebraciones por el Dia Mundial de la Juventud. Los talleres, la música, excursiones y la observación de las estrellas son algunas de las actividades desarrolladas.

Del total de jóvenes participantes en el citado evento juvenil, 40 de ellos, residentes de la isla majorera entre 14 y 17 años, van a participar de un campamento y pernoctaron desde el sábado hasta ayer domingo, Los chicos y chicas que participaron en esta convivencia contaron gratuitamente con servicio de transporte y comidas, así como una serie de actividades adicionales como una clase de zumba y una salida a la playa.

Además, 30 chicos y chicas disfrutaron de las actividades que se organizaron para este evento, con una amplia programación enfocada en la promoción del ocio saludable, las actividades culturales o las nuevas tecnologías.

El encuentro juvenil estuvo organizado por la Consejería insular de Juventud en colaboración con Servicio Insular de Información y Prevención de Adicciones (SIPA) del área de Acción Social. A la jornada asistieron la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García; los consejeros Adargoma Hernández y Víctor Alonso, responsables de las áreas de Juventud y Acción Social, respectivamente, así como el alcalde de Antigua y consejero insular Matías Peña

Desde hace dos años, la institu-



Imagen de un grupo de jóvenes durante una de las actividades celebradas en el Albergue de Pozo Negro 🛷

Programa de ocio saludable, actividades culturales y nuevas tecnologías

ción insular celebra este dia bajo el eslogan 'Fuerteventura Territono Joven' una acción recogida en el Plan Insular de Juventud para promocionar y poner en valor los recursos juveniles insulares. Este año, el evento se realiza en el municipio de Antigua, destacando el Albergue de Pozo Negro como un recurso clave para la juventud ma-

jorera.

La presidenta del Cabildo, Lola García, indicó que la institución insular y los ayuntamientos se preocupan por la juventud de la isla. «Estamos con un grupo de chicos y chicas festejando el Dia Internacional de la Juventud que. aunque es el hoy lunes, lo celebramos en el Albergue de Pozo Negro». Además añadió que «desde el Cabildo teniamos claro que habia que ir rotando por distintos municipios para descentralizar todas las actividades que realizamos. Por eso queremos agradecer al Ayuntamiento de Antigua, que puso toda la disponibilidad para la

organización de las actividades y, desde luego, la participación de las diferentes consejerías para que los jóvenes puedan disfrutar de este dia».

Por su parte, el alcalde de Antigua, Matias Peña, señaló que Pozo
Negro «se confirma como el lugar
idóneo para organizar un evento
como este en el que se involucran
numerosas instituciones colaboradoras tanto del Servicio Canario
de Salud, como del Gobierno de
Canarias, o áreas sociales. Desde el
Ayuntamiento de Antigua siempre colaboraremos en ofrecer los
mejores servicios, logistica e infraestructura municipal».

#### Marcos Hormiga será el pregonero de las fiestas de La Peña, patrona de Fuerteventura

LP/DLP

PLERTO DEL ROSARIO

El exprofesor, poeta y escritor, entre otras muchas actividades culturales, Marcos Hormiga Santana (Puerto del Rosano, 1957) será el pregonero de las fiestas en honor a la Virgen de La Peña, Patrona de Fuerteventura. La cita será el próximo 19 de septiembre, en el pueblo de Vega de Rio Palmas, municipio de Betancuría.

La elección de Hormiga ha sido una acertada decisión del Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Betancuria, dado que supone un reconocimiento a su labor por la defensa del patrimonio y la cultura más ancestral de Fuerteventura, así como a los 47 años dedicados a la educación, la poesía, la escritura y la literatura, además del folclore, defendiendo la imagen de su Isla y las principales demandas sociales y económicas.

Marcos Hormiga es Licenciado en Filosofía y Letras, especialidad Lengua y Literatura Inglesas por la Universidad de La Laguna, estudios que concluyó en el año 1981. Desde muy temprana edad, en torno a los 14 años, comienza su pasión por la escritura con la elaboración de una libreta en la que recoge sus primeros poemas.

Defensor a ultranza de su isla natal, de las costumbres y tradiciones canarias, siempre tuvo especial interés por la investigación. Ha publicado obras, desde los más puros estilos: poesia, narrativa o traducciones. Desde hace varios años, conjuga narrativa junto a parrandas, diversos talleres y varias actuaciones relacionadas con el romance

### Recuerdo para dos músicos

La Rondalla del Centro de Mayores de Antigua ha tributado un merecido homenaje a dos de sus componentes recientemente fallecidos, Juan Cerdeña Roger y Angel Rodríguez Torres. Este último fue uno de los grandes musicos que ha dado la isla. Director de la Rondalla del Centro de Mayores durante seis años, además de componente de varios grupos musicales, entre ellos Los Mantequillas o Los Fantásticos, entre otros. Los familiares de ambos músicos desaparecidos fueron agasajados durante el acto tanto por el Centro de Mayores como por el Ayuntamiento de Antigua con placas y ramos de flores.





#### Consejo Económico y Social



Planta fotovoltaica y parque eólico en el Sur de Gran Canaria. | MORE ----

## El CES alerta del retraso de Canarias en la implantación de las renovables

La descarbonización para 2040 es un objetivo colocado en el papel que nadie ve factible • Interconexiones y almacenamientos acelerarán el proceso

Julio Gutiérrez

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La penetración de renovables en Canarias (19.4%) se situa a más de 30 puntos de la media estatal (50,3%), segun datos del operador del sistema -Red Eléctrica de España (REE)- para el año 2023. Una, al menos aparente, contradicción, si se atiende al objetivo de descarbonización que se ha autoimpuesto el Archipiélago. La comunidad autónoma pretende llevar a cero las emisiones de gases de efecto invernadero en 2040, diez años antes que el resto de España. Es uno de los puntos en los que incide el informe anual que el Conse-10 Económico y Social de Cananas (CES) presentó la pasada semana.

Fuentes del sector estiman que el problema es la colocación de los hitos. No solo en las Islas, sino en el conjunto del país. Por ejemplo, el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) se propuso que haya entre uno y tres gigavatios de potencia eólica marina instalada en 2030. En una posterior revisión del Pniec (Plan Nacional Integrado de Energia y Clima) decidió situar la meta en el rango alto de la horquilla. Los operadores privados afirman que no da tiempo.

En su informe La economia, la sociedad y el empleo de Canarias en 2023, el CES detalla que las energías renovables representaton «aproximadamente un 3% del PIB regional». Una cifra exigua pata cubrir los mencionados hitos temporales. El propio ótgano del Parlamento de Canarias Informa de «una tendencia de crecimiento» que podría llevar al sector a «alcanzar hasta el 5%» en 2024.

Si la eólica manna, que iniciará su andadura en el país frente a las costas del Sureste de Gran Canana -nunca a menos de 6 kilómetros-, descuenta el incumplimiento del objetivo de penetración para 2030, el grueso de los operadores canarios también ven masumible esa descarbonización propuesta para 2040.

Las razones para el retraso acumulado son dos principales; la lentitud y las trabas burocráticas de las administraciones publicas, y la ausencia de infraestructuras para almacenar los excedentes de energia limpia generada por el viento y el sol. En todo ello se trabaja para conseguir aminorar las emisiones de dióxido de carbono cuanto antes.

En el plano político, la Consejería de Transición Ecológica y Energia del Gobierno de Cananas trabaja en una modificación de la Ley de Cambio Climático en la línea de evitar confrontaciones con otras administraciones, como los cabildos, que signifiquen la judicialización y retraso de la puesta en marcha de parques eólicos y plantas fotovoltaicas. Además, dinero no falta. «El Miteco ha concedido 85 millones de euros a 51 proyectos de renovables y almacenamiento en 2023, algunos de los cuales se destinan a Cananas», señala en su informe el CES. El organismo se refiere en ese caso a proyectos centrados en el almacenamiento energético e iniciativas en el ámbito del hidrógeno verde.

Hay 467 millones de euros procedentes de Europa para descarbonizar el Archipiélago

Reducir burocracia y evitar conflictos judiciales ayudarán a elevar la velocidad de implantación

Esa suma es parte de los casi 467 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que deben llegar hasta 2026 para afrontar la Estrategia de Energia Sostenible en las Islas Canarias, anunciada por la ministra Teresa Ribera en febrero de 2022,

Los almacenamientos son la clave para entender parte la demora en el desembarco de las energias limpias en el Archipielago. Pueden autorizarse cuantos parques eólicos y plantas fotovoltaicas se quiera; sin esos silos para la energia, de poco sirve, habra que pararlos todos cuando la demanda no los requiera. Con el añadido de que en Cananas los promotores no perciben a cambio ninguna compensación por esas paradas obligatorias, al contrario de lo que sucede en la Peninsula.

Dentro de este panorama gnsáceo, también hay espacio para el optimismo. Aun descartado llegar a los plazos, no faltan voces que validan el establecimiento de fechas límite como medio para acelerar el proceso de implantación de energias limpias. Para que sus cuentas cuadren, es esencial meter en la ecuación a Salto de Chira en proceso de construcción- e infraestructuras similares en otras islas; en Tenenfe ya se proyecta.

Las interconexiones mediante cables submannos que unen los sistemas eléctricos de diferentes islas son el otro elemento esen cial. Unirlos significa incrementar la demanda a atender con renovables, lo que evitaria algunas paradas de parques. El Lanzarote-Fuerteventura se ha reforzado y se despliega el Tenenfe-La Gomera. Cuando esas infraestructuras entren en servicio, la cuota de demanda atendida con fuentes limpias crecerá de manera exponencial en la comunidad autónoma.

19,4%

de la demanda

El año pasado tan solo el 19,4% de la demanda eléctrica canaria pudo atenderse con fuentes de generación lim pias. En el conjunto de España, el porcentaje fue del 50,3%, según REE.

2040

año de la descarbonización Canarias se ha fijado 2040 como el año para su total descarbonización. Son diez años antes de la fecha marcada por España para conseguir ese mismo objetivo.

467

millones de euros

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) destina hasta 2026 un total de 467 millones de euros para la Estrategia de Energia Sosten ble en las Islas Canarias.

3%

del PIB canario

El CES señala que «as renovables aportaron «aproximadamente un 3% del PIB regional» durante el pasado año. El organismo espera que este 2024 el porcentaje alcance el 5%.

### Los barrios frente a sus desigualdades

Las Rehoyas, Los Riscos, Los Gladiolos y Ofra son zonas vulnerables que acogerán 'laboratorios ciudadanos' para modificar su tejido socioeconómico

Salvador Lachica

SANTA CRUZ DE TENER FE

No se trata de regalar un pescado a un hombre para alimentarie un día; sino de enseñarle a pescar para que se nutra el resto de su vida, como reza la célebre frase de Confucio. Esa es la premisa en la que se basan, a efectos sociales, económicos y medioambientales, los Espacios de Innovación Social, uno de los cinco proyectos estratégicos de la Agenda Canana 2030 seleccionados por el presidente Fernando Clavijo para dotarlos con financiación en los Presupuestos de 2025 y que sean una realidad en 2027, cuando concluya la presente legislatura.

Unas Infraestructuras sociales que buscan abordar y solucionar desde un punto de vista integral «y a pie de barrio» las desigualdades sociales y económicas de las zonas urbanas más vulnerables del Archipiélago.

La novedad de este proyecto es que no será impulsado desde los despachos de un ayuntamiento o de una entidad no lucrativa, sino que el propio colectivo vecinal liderará la transformación social y económica de su entorno.

«Se trata de que la gente sea la protagonista de la transformación de su propio barrio», resume Betenjuí Hernández, perteneciente a la Oficina de Información Cívica (Ofic) y coordinador del proyecto estratégico del grupo de Sostenibilidad Social de la Agenda 2030.

Zonas como Los Riscos, Las Renovas o Cruz de Piedra-Sansofé en Las Palmas de Gran Canana o Los Gladiolos y Ofra en Santa Cruz de Tenenfe, aunque aun no se ha decidido la ubicación final de los proyectos piloto, serán el destino de estos 'laboratorios vecinales' que contribuirán a la «cohesión, vertebración y fortalecimiento de la comunidad a través de la mediación, dinamización y dotación de herramientas para la participación y la autogestion».

«En un barno con unos altos indices de pobreza se suelen poner todos los recursos en atender la urgencia que supone la situación de esas personas, pero se dejan de lado las causas de esa situación para poder cambiarla, por lo que al final se convierte en algo crónico que requiere cada vez más medios porque la fuente del problema no hace más que empeorar», afirma Hernåndez.

Este círculo vicioso es lo que pretenden cambiar los Espacios de Innovación Social, que son mfraestructuras que se «conectarán con otras como colegios, espacios asociativos, parques, farmacias o centros de salud que incentiven, faciliten y consoliden iniciativas que no estaban conectadas entre si para dirigirlas hacia el objetivo de transformar la realidad socioeconómica» del barno.

«También son espacios de en-



Una vecina del barrio de Los Riscos pasea por la calle, i rosé carlos guerra

cuentro vecinal de referencia, que promueven la inclusividad y los cuidados en el propio espacio y en el terntono», insiste Hernández.

Estos espacios también impulsarán la economía circular, pues pueden albergar grupos de consumo agroecologico, compostaje comunitano, biblioteca de objetos y tienda de segunda mano, tallet de reparación o una tienda de productos ecológicos y a granel: «no nos quedamos solo en enseñar por octo sino en potenciar que se pongan en marcha micropymes que strvan à la gente para crear su propio negocio y obtener ingresos».

Y es que no hay que olvidar que el objetivo principal de estos Espacios de Innovación Social va más allá del modelo asistencial y busca mejorar el tejido económico y los datos de empleo con impacto positivo a través de una economia de proximidad «para apoyar emprendimientos ecosociales, promover el empleo en las personas en nesgo de pobreza y exclusión social, así como potenciar y visibilizar la economia de los cuidados para tener barnos y comunidades más resiltentes».

Los datos sobre las designaldades sociales que existen en Cananas son contundentes. La última Encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2023 revela que un 11% de los isleños (alrededor de 246.000) sufre pobreza extrema y no tiene ingresos suficientes para

El coordinador del proyecto resalta que «la gente será la protagonista del cambio en su barrio»

> La propuesta va más allá del modelo asistencial; generará tejido económico propio en cada zona

cubrir los mínimos gastos de subsistencia. Ni siguiera los 478 euros del Ingreso Minimo Vital (IMV) llega al 30% de los hogares que lo necesitan. En este momento, 12.899 familias perciben la Renta Canaria de Ciudadanía (RCC), cada mes se incorporan 450 nuevos expedientes y la Consejería de Bienestar Social destina 11 millones mensuales a cubrir esta prestación.

Bien es cierto que el informe elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) sitúa a Canarias a la cabeza de Espana en aumento del gasto público en políticas de bienestar social desde el año 2015 (31,2%) y es la segunda (19,3%), tras Baleares, si el período de análisis se extiende al año 2011.

Pero hay otros análisis que demuestran que, pese al esfuerzo por mantener el escudo social, las Islas siguen inmersas en la pobreza. Lo adeianto en octubre el informe Arope -segunda comunidad autónoma, tras Extremadura, con mayor proporción de personas en nesgo de pobreza y la segunda en pobreza severa, solo superada por Andalucía- y en mayo lo confirmó Cántas Cananas: la institución atendió en 2023 un 17,5% más de personas que en 2019. Aunque quizas el dato más rotundo es que 376.570 niños y adolescentes menores de 18 años están en nesgo de pobreza y exclusión social, la cifra más elevada de toda la sene histórica de la Comunidad Autónoma.

#### NC tacha de «insostenible» la gestión de los **Servicios Sociales** en el Archipiélago

La diputada majorera Natalia Santana carga contra la consejera Candelaria Delgado (CC)

LA PROVINCIA / DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANAR A

Natalia Santana, diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) por Fuerteventura, criticó ayer la gestión de los Servicios Sociales en Canarias. La parlamentaria majorera advirtió hace meses de las «multiples vias de agua» que en su opinión existen en la Consejeria de Asuntos Sociales; ahora afirma que «la situación ha pasado de ser preocupante a insostenible. El barco se hunde y la capitana (la consejera Candelaria Delgado) sigue culpando a una tripulación desbordada»,

Las acciones de la consejería son para Santana meros intentos de achicar agua, sin abordar los problemas estructurales, «Ahora, con todos los profesionales en su contra, el barco se va a pique», declaró la diputada de NC-BC. Santana destacó que la consejera ha ignorado por completo las advertencias de su propio equipo, ha parado «máquinas» y ha dejado a los pasajeros -los ciudadanos más vulnerables-- agolpados en cubierta, desatendidos y en riesgo.

La diputada tambien criticó la actitud autoritana de la consejera, quien declaró publicamente que «en su casa manda ella». La canarista replicó con firmeza que «parece olvidar que no se trata de su casa, sino de la casa y el dinero de todos los canarios. No puede tratarse de un feudo personal, porque las consecuencias las pagamos todos». Segun la canansta, estas declaraciones reflejan una gestión que prioriza el control personal por encima del bienestar colectivo.

Además, arremetió contra el presidente del Gobierno de Cananas, Fernando Clavijo, quien, segun ella, «ha agravado la crisis al imponer a la consejera unos directores generales que trenen más carriet de partido que curriculo profesional», senaló la diputada majorera. Según sus palabras, esos nombramientos han «contribuido al detenoro de la gestión, exacerbando el colapso de los Servicios Sociales".

Santana también denunció que la intención de convertir el nuevo decreto de dependencia en un «decretazo» no es un golpe de autondad para mejorar la situación, sino «el definitivo golpe de gracia que va a hacer estallar en pedazos los avances logrados durante el mandato antenor».



#### Utiaca

#### «Gracias, Venezuela»

#### Salvador Rubio

e todas las inscripciones que recuerdo de mi primer viaje a El-Hierro, en torno a 1968, fue la que vi, y anoté, en la casa más alta, la única que tenia ascensor, de las cercanias de Valverde, Entonces El Hierro era Valverde y algunos pueblos más, todos ellos dependientes de la llegada del barco, que a veces no podia atracar. Las olas infinitas, y destructivas, impedian el ingreso a la isla, de la que además salian con frecuencia barquitos que se lanzaban a la mar con la misma esperanza que la que la tenían en la isla los que se quedaban: sobrevivir.

Mi viaje a la isla tuvo muchas compensaciones, entre ellas la de conoceren ese momento a un personaje extraordinario, José Padrón Machin, que era corresponsal allí de todos los periódicos locales, con nombres distintos, y de algunos medios nacionales que acudían a él cada vez que algo extraordinano ocurría en El Hierro. En este último caso, él fue quien informó de un asesinato, por amor, o por desamor, de un médico isleno al que todo el mundo conocía y de

Mi viaje a la isla tuvo muchas compensaciones, entre ellas la de conocer en ese momento a un personaje extraordinario, José Padrón Machin

cuya muerte se hizo leyenda que dura hasta hoy.

Padrón Machin. que fumaba como un carretero, me llevó al Pinar, su paraje favorito, y a Tamaduste, a todos los lugares donde yo pudiera compro-

bar hasta què punto la isla estaba hecha y a la vez sin hacer, pues tenía el aire imborrable de una isla, pero estaba dejada al garete como si fuera un islote, como otros que entonces sobrevivían a la espera de que el mundo fuera otro.

Ahora el mundo, en Canarias, es otro, y tanto esa isla de Machin como los islotes, como La Graciosa que tanto cautivó a Ignacio Aldecoa y la isla de Lobos que fue cuna de Josefina Pla, la poeta paraguaya que nació en el faro que aun ilumina la nada que es el mar adentro.

En ese viaje del que ahora me hago eco, tantos años después, vi, en aquella casa de tantos pisos, una inscripción que siempre vuelve a mi memoria cuando escucho o leo acerca de Venezuela. No quiero decir mucho más, sólo quiero declarar mi tristeza actual, mi congoja por lo que ocurre en un país que tanto nos dio, que nos hizo más llevadero el sufrimiento y el hambre en la posguerra, a la que unos agradecidos herreños que volvieron entonces y se pudieron hacer aquel edificio escribieron con el corazón en la mano: «Gracias, Venezuelan.

#### Observatorio

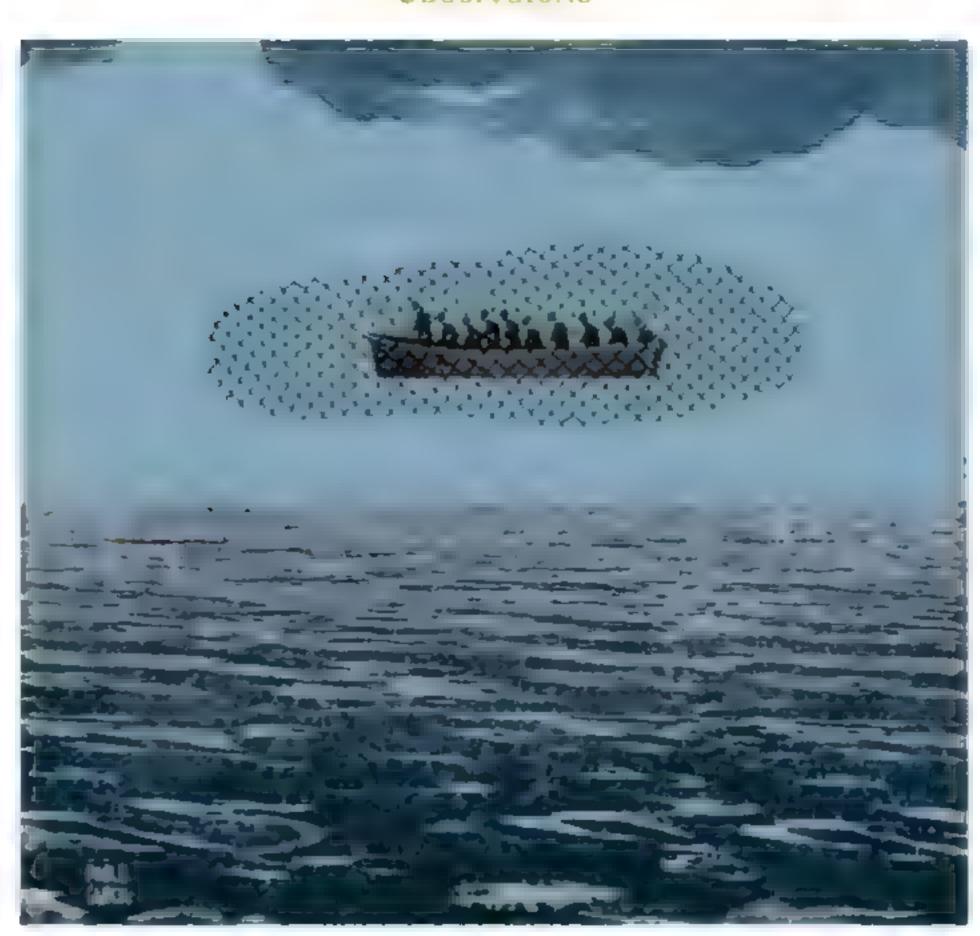

## Lecciones británicas de un incendio veraniego



Alfonso Armada

a gramàtica es un patio de recreo para las almas pequeñas, las que comienzan las guerras y destrozan el planeta cada siglo. Hitler es un ejemplo clásico: escribió un libro y luego llevó su contenido a la práctica. Sus admiradores son sencillamente personas con un nivel bajo de evolución espiritual. Y esas personas de segundo nivel son siempre mayoria. Podemos elegir cualquier tiempo y espacio, la conclusión siempre es la misma: una amalgama de estupidez e ignorancia=crimen». Faruk Sehic experimentó el desguace de Yugoslavia y trató de clarear su alma en un libro que es doliente y preciosa historia de un río: «Las aguas tranquilas del

Enfrascado en su lectura sintoruzo el malestar de la cultura. ahora en el Remo Unido, multiplicado por el fermento de las redes: gasolina cuando se propagan mentiras. El nuevo primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, ha anunciado que la ley caerá sobre el «matonismo de la extrema derecha». Como

comenta The Economist, «es dificil pensar en una peor manera. de recordar a las tres minas asesinadas en Southport el 29 de julio». El autor no era un sirio llegado en patera que estaba en un listado terronsta. Todo mentira, pero es leña cuando se trata de cebar el odio al extranjero. La policía tardó en desmontar la desinformación. Para quienes ansian quemar mezquitas y hoteles para demandantes de asilo la línea que separa lo cierto de lo falso es indiferente. Tienen maestros: desde que Elon Musk se aduenó de Twitter para convertirlo en ominosa X los controles

contra las falacias y el desprecio han saltado por los aires. La mentira se ha convertido (como temía Kafka) en el nuevo orden universal

A esa hoguera purificadora se suman hienas políticas y

amantes de la violencia como una forma de ser. Hace falta cabeza fria y datos para derrotar a los que se aprovechan del fuego para esparcir miedo y ceniza, quienes mienten a sabiendas porque saben que da rédito político. Como en España, el sistema de asilo (como el de obtención de visados y permiso de trabajo en el pais de origen) es un trágico fracaso. La policia no da abasto, los emigrantes se convierten en sospechosos o ilegales a la fuerza porque las barreras son infranqueables y cualquier suceso se troca en siniestra antorcha. como este verano en el Reino

Umdo. Lo recalcaba The Econo-«Los emigrantes must, que hace honor a su liberalismo favoreciendo los flujos humanos: «Gran Bretaña tiene mas éxito en la integración de los inmigrantes que cualquier otro país de Eu-

тора».

se convierten en sospechosos o ilegales a la fuerza porque las barreras son infranqueables»

#### CARTAS AL DIRECTOR

#### Guagua y metroguagua

En las décadas de los cuarenta y cincuenta del siglo pasado, el transporte de nuestra ciudad se consideraba el mejor de España. Era tan rápido y frecuente el servicio de las Jardineras Guaguas que llevaba a los ciudadanos desde el mercado de Vegueta al Puerto, que nadie jamas subía a ellas para ir de pie, pues sabia que muy pronto llegaba otra donde podia viajar cómodamente sentado.

También los barnos de la capital y los pueblos del intenor contaban con buen servicio de transporte, pero se les llamaba coches de hora a las guaguas con horanos de salida hacia los pueblos, y piratas a los autos pequeños que transportaban a quienes querían viajar más rápido que en el coche de hora. Ambos tipos de transporte tenían su estación en la calle Bravo Munilo.

Sabemos que la palabra guagua nos llegó de América, pero lo de «jardineras» que precedia la palabra americana en el letrero que llevaba pintado el transporte en la carroceria, y muy a la vista, no sabemos de dónde venia miqué significaba.

En aquellos tiempos la guagua era como una especie de tartana grande con motor y sin caballos. La entrada y salida del pasa
je estaba en la parte postenor, por donde sobresalian dos peldaños exteriores para facilitar la subida y bajada del pasaje y donde
iba siempre de pie el cobrador, agarrado a una larga barra, y con
su enorme bolsa de cuero colgada del hombro. Los viajeros iban
mirándose unos frente a los otros y había junto al techo cartelitos que decian. «Prohibido fumar y escupir» pues ambas costumbres se practicaban en todas partes como lo mas comun, de
tal forma que en las salas de las casas de las abuelas siempre había sobre el suelo una especie de tazones de loza, los escupidores, para que las visitas pudieran escupir; así como los ceniceros
que aún perviven en nuestros días. La costumbre de escupir sobre las aceras, lamentablemente, y la de fumar, aun no han desaparecido del todo.

Otro cartelito junto al techo de las guaguas, con la bandera de España, advertía que en aquel asiento sobre el que estaba era "Preferente para caballeros mutilados". Los que tenían problemas de movilidad sin causa en la guerra, no tenían ninguna preferencia.

En cada parada, si no había asiento líbre, el cobrador gnitaba siempre: «Cuatro de pies», pero, como ya he dicho, todo el mundo esperaba al siguiente vehículo para ir sentado, pues otra guagua llegaba inmediatamente detrás, a los pocos minutos.

La gente subta y se sentaba, y luego el cobrador pasaba a cobrar, uno por uno, a los nuevos viajeros. Una costumbre muy cunosa de aquellas epocas y que duro algun tiempo, fue la de la obligación de pagar la guagua a algun vecino o conocido que viajara también en el mismo vehículo. Las discusiones entre dos personas conocidas para ver quién pagaba a quién eran constantes dentro de la guagua, hasta que se extinguió la figura del cobrador y cada cual terua que pagar al conductor al subir. Cuando esto ocurno, ya las viejas guaguas tartana se habian sustituido por otras mucho más grandes, con entrada delantera y puerta postenor para la salida.

De todos es sabido que también tuvimos un tren (la Pepa) que hacia el transporte del centro antiguo al Puerto. Por aquellas épocas sólo habia una zona comercial en Triana que llegaba hasta el Mercado de Vegueta y alrededores, y otra menos importante en la calle Juan Rejón y Mercado del Puerto. En tiempos de escasez de petróleo se volvió a sacar la Pepa de su destierro en unas dependencias que estaban justo donde ahora se alza el Club Náutico. Los railes de la Pepa continuaron muchos años a lo largo de la calle León y Castillo, hasta que el asfalto los fue cubriendo y sólo nos quedan unos pocos metros del tramo de la calle Triana, que quisieron dejarlos a la vista como recuerdo del pasado.

Afortunadamente, nuestra ciudad ha contado siempre con muy buen servicio de transporte, y hoy tenemos muchas más lineas que llevan a todos los innumerables nuevos barrios que han ido surgiendo y rodeando la ciudad. Nunca he visto a nadie quejarse del servicio de transporte urbano que tenemos y, sin embargo, nuestro ayuntamiento decidió en su dia ( no sé cuántos años hace ya de eso) que necesitábarrios una metroguagua. Desde entonces, las obras para la metroguagua la estamos sufriendo los ciudadanos como un castigo para nuestros sentidos y para nuestros bolsillos, también. El dia llegará en que comprobarernos si valió la pena, o no, tanto sacrificio. Todo llegará...

Laurentina Parada

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Ida y

### El oficio pagano de Antonio Arroyo



Luis León Barreto

PERIOD STAIY ESCRITOR

n un lugar recondito de la costa del norte viven Antonio Arroyo y su mujer Toñi. El ha sido docente y en 2018 logró el premio hispanoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez en Huelva por su libro Las horas muertas, desde entonces se ha sentido potenciado y se ha reafirmado en sus propuestas, su obra es cada vez más madura. Licenciado en Filologia Hispánica por La Laguna, impartió clases en el instituto de Guía, hasta la hora de la jubilación. Su obra es ya abundante y está incluida en diversas antologias como la dedicada al poeta Miguel Hernández con motivo de la celebración del centenario de

su nacimiento
en el año 2011,
el Álbum de
Poesía. Mundial, publicado
en Brasil, la antologia Galaxias y la obra
Ocho poetas,
un infinito.
Tiene grandes
relaciones con
poetas de Aménica Latina.

Esquina Paradise fue uno de los primeros libros de este autor, en él se presentaban las raices de la poesía insular

el misterio, el territorio y el mar. Desde aquel poemario pionero se adivinaba que el oficio de Arroyo iba a ser dilatado, y por ello la obra ha ido creciendo sin cesar. En estos años nos ha ido entregando libros cada vez más maduros, y ahora aporta un guiño entre pudoroso y picaro que viene a demostrar el oficio libre y pagano de un buen conocedor de la literatura clásica y contemporánea. En tu casa o en la mía es la última propuesta.

Para el tinerfeño Daniel Bernal, a pesar de las variaciones
formales y temáticas, Arroyo
Silva conserva una voz subteriánea que late bajo la superficie de cada nuevo libro. Más
que una cuestión de estilo, se
trata de la cohesión natural que
le otorga su visión de la poesia.
En efecto, la se sustenta sobre
una serie de pilares fundamentales, algunos de los cuales serian: la poesia entendida como
misterio, la poesia como forma

de consciencia, y lo poético mismo como impulso vital y sensitivo.

El impulso pagano de Arroyo se aprecia en su disfrute de la vida, del aire, del mar, de la pareia, de los frutos del verano, de la palabra en definitiva. Porque los paganos de Grecia y Roma sin duda fueron divertidos, fuera de la culpa y el drama, fuera del sufrimiento que potencian algunas religiones, no todas. Poesia bien escrita que apetece leer en esta cuidada edición de Jorge Liria, cada vez mejor editor. Por su parte, Rosario Valcárcel confirma en su prólogo que lo último publicado por Arroyo es una acertada incursión en la poesía erótica, guiado por la sutileza, el doble sentido y el buen gusto. El erotismo y el sexo han estado asociados a la sociedad, la cultura y la literatura, desde el inicio de los tiempos, pero libros como este habrían estado prohibidos, desterrados

> de manera privada. De hecho a finales del XVIII las obras del Marqués de Sade, Delmira Agustini, John Cleland, fueron detestadas, como más tarde sucedió con Henry Miller, D.H. Lawrence o el Ulises de Joyce A princlpios del siglo XX, escritores y artistas trataron de escribir sobre el sexo de manera cada vez más ex-

o distribuidos

plícita, eso si exponiéndose a sanciones, multas, encarcelamiento o destierro.

Pero hoy, hablar del amor, lujuria, pasión, deseo, infidelidad, insatisfacción o juego placentero, es algo presente en todas las facetas de la vida: en la política, en la moda, en los medios de comunicación, en la expresión de lo literano. Se ha convertido en un himno a la condición humana, a la vida. Porque como cantaba Bob Dylan ¡Los tiempos están cambiando!

Valcárcel opina que este nuevo libro de Arroyo es destacable, y nosotros lo reafirmamos.
Hay en el volumen un ápice de
poesía existencial, otro ápice de
filosofía de la vida, un tercer
ápice de exaltación y gozo
cuando traza sus acertadas metáforas y cuando entiende que
todos los frutos tienen un punto erotismo: desde el plátano al
pepino o a la sandia. La felicidad de vivit

#### Con lo bien que iba todo

#### España 5, USA 4



Santiago Romero

stados Unidos de América es un gran país, a todo quieren ganar y a mucho 💷 lo consiguen. Casi nos igualan en presidentes asesinados, pero pierden por una oreja. Resulta que nos extrañamos por esa mania tan gringa de liquidar presidentes y es una costumbre española exportada a USA, como el real de a ocho. Por ahora vamos cinco a cuatro, gana España, nosotros liquidamos cinco en la Historia más o menos reciente, y ellos cuatro y un pico si contamos el intento de Reagan y la oreja de Trump. Con la oreja de Trump no se perdia gran cosa porque me da la impresión de que Donald solo se escucha a si mismo, y eso va por dentro, ya lo sabía Van Gogh

Los americanos nos agradecieron poco lo que hicimos por ellos cuando lo de Galvez, pero sin España, USA no sería USA. No digo yo que quiera cobrar ahora la deuda, solo pretendo que cuando nos

«Es malo
ese vicio de
condenar a los
pueblos enteros
cuando siempre
ha habido
la misma
proporción
de mala gente
por metro
cuadrado»

echen una mano no sea al pescuezo como pasó en Cuba Veia hace poco una serie amencana en que una profesora india culpaba a Cristobal Colon de sus desgracias. No sé si el guionista que escribio esas me-

meces era muy ignorante o muy atrevido, pero el causante de las penas de los indios en EE UU no tema nombre español. De todos modos, si quieren repasar la Historia, conviene saber que hasta 1866 no se abohó la esclavitud en USA y que terminó con la firma de un tratado por el que los indios seminolas aceptaban liberar a sus esclavos negros. Fueron los últimos. Nuestra linda profesora no menciona nada sobre el particular. Es malo ese vicio de condenar a los pueblos enteros -los chinos son tal, los alemanes son cual- cuando siempre ha habido la misma proporción de mala gente por metro cuadrado, esté donde esté ese metro; el hombre -y la mujer- no es peor abora que hace 3.000 años y hasta puede que sea menos malo, aunque no por propia voluntad, sino por temor a las represahas, que todo se sabe.

Queda mucho estadounidense al que le hablas de España y visualiza de México para abajo, e incluso se le viene Franco a la mente, por culpa del TIME que lo sacó cinco veces en portada -tantas como presidentes españoles muertos- y lo hizo famoso allí. Fijate tú, Paco, siendo tan poquita cosa, eras influencer y no lo sabias.

Contexto

## Más pisos para no frenar el crecimiento



Carme Poveda ECONOMISTA

asi todas las grandes ciudades europeas se enfrentan a una crisis de la vivienda. Los precios y los alquileres se han disparado y cada vez son más las personas que no encuentran vivienda aseguible cerca de su lugar de trabajo o de estudio. La reelegida presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado que desarrollará un Plan Europeo de Vivienda Asequible para ayudar a desbloquear la inversión publica y privada necesaria. El planha sido bien recibido a falta de conocer los detalles y a pesar de que las competencias en vivienda las tienen los estados. Pero cualquier financiación extra o estímulo a la

inversión será bienvenida.

En nuestro país también se han hecho anuncios relevantes en este sentido. Es el caso del convenio entre el ICO y el Ministerio de Economía para dar préstamos y avales por

valor de 6.000 millones de euros para construir hasta 43.000 viviendas aprovechando los fondos Next Generation Peto para que todos estos planes tengan éxito y se traduzcan en la construcción de más viviendas es importante analizar cuáles son las trabas que

frenan la oferta residencial en España y poner solución. En este sentido, un reciente informe del BBVA Research apunta datos relevantes.

La construcción de nuevas viviendas no ha mantenido el

> ritmo necesario para satisfacer la demanda creciente. En España, entre 2008 y 2022, las viviendas iniciadas (1.53 millones) fueron muy inferiores a los nuevos hogares creados (2.40 millones). Además, el presupuesto publico destinado a vivienda se sitúa en niveles bajos pese al ascenso de los últimos años. Des-

La medida más urgente es promover suelo urbanizable en áreas metropolitanas reutilizando terrenos industriales obsoletos y, a su vez, mejorar la red de transporte público

LATIRA

**FERNANDO MONTECRUZ** 



de 2021 tan solo se han iniciado unas 13.000 viviendas protegidas al año frente a las 70.000 anuales en 1995 y 2010.

Pero el problema de la vivienda no es generalizable a todo el territorio español, afecta sobre todo a las grandes ciudades y especialmente a las más turísticas, igual que en el resto de Europa. La fuerte concentración de la actividad económica en las grandes ciudades, la creciente movilidad internacional de los estudiantes y el boom de las viviendas turísticas, han disparado la demanda sin que la oferta haya crecido al mismo ritmo. El resultado es un aumento sostenido en los precios de la vivienda que dificulta el acceso a la propiedad, especialmente entre los jóvenes y las familias de ingresos medios y bajos, contribuyendo a ampliar la desigualdad social. Los altos precios y los alquileres también dificultan la movilidad laboral y puede convertirse en un cuello de botella para el crecimiento del empleo y para la prestación de servicios públicos básicos, como ya está sucediendo en las Baleares.

¿A qué se debe la escasa construcción de vivienda? Los principales motivos son las restricciones normativas y de tramitación, los altos costes de construcción y la escasa disponibilidad de terrenos urbantzables.

Para mitigar la actual crisis de la vivienda, es esencial simplificar y agilizar los procesos burocráticos relacionados con la construcción de viviendas. Esto incluye la revisión de normativas urbanísticas, la reducción de trabas administrativas y dar seguridad juridica a los inversores. Para ello es fundamental que se apruebe la Ley del Suelo que promueve el Gobierno. También se podría reducir el coste y el tiempo de construcción gracias a métodos de construcción innovadores, como la construcción modular y el uso de materiales sostenibles. Pero, sin duda, la medida más urgente es promover suelo urbanizable en las áreas metropolitanas con la implicación de los ayuntamientos, por ejemplo, reutilizando terrenos industriales obsoletos y, a su vez, mejorando la red de transporte público.

En cualquier caso, el aumento de la oferta de vivienda solo podrá producirse con la colaboración entre el sector público y privado. En juego está el crecimiento económico y el aumento de la desigualdad social.

#### LAS PALMAS HACE.. AÑOS

15

La primera pagina de la PROVINCIA del miercoles 12 de agosto de 2009 daba cuenta de que la apanción de guardaespaldas y efectivos de la Guardia Civil desde primeras horas de la mañana, tanto en Orzola como en Calera del Sebo (el principal nucleo de La Graciosa) hizo sospechar a la población de la posibili dad de que el jefe del Ejecutivo acudiese la pasada jornada a disfrutar de una jornada piayera en la costa graçiosera. De hecho, en su primer vera neo en Lanzarote, y councidiendo con su cumplea. ños, el 4 de agosto de 2005, estuvo en una cala del sur de esa pequeña isia, donde incluso armorzo.



LA PROVINCIA del jueves 12 de agosto de 1999 se hacia eco de que la Autondad Portuana pretende ganar para uso de servicios propios 72,000 metros cuadrados entre el barranco Guiniguada y el Casti llo de San Cristobal, segun el Plan Especial de Utilización de los Servicios Portuarios aprobado por esta entidad en el mes de marzo. Un documento al que el Ayuntamiento de la capita, grancanana no podrà presentar alegaciones por haber transcumdo el plazor y que entre otras cosas, contempla la venta de las parceias que hoy ocupan el Metropole y la Fabrica de Hielo, para financiar estas actuaciones.

50

La primera página de LA PROVINCIA del domingo 11 de agosto de 1974 recogia que el tema de las piavas, esencialmente veraniego: vuelve de nuevo a nuestras paginas, esta vez de la mano de una entrevista con el nuevo delegado de Playas y Turismo. Héctor Cabrera Martin, concejal de la nueva jornada a quien el alcalde ha quendo encargarle el dificil tema, subdividiendo la antigua delegación de Playas; Parques, Tunsmo y Jardines en dos, una de las cuales corresponde a Héctor y la otra a Laus Garcia Correa. No hay dia en que no aparezca. un comentano critico sobre nuestras playas.

Visiones

### La IA no puede sustituir al ser humano



MAG STRADO

ecientemente ha sorprendido un vídeo divulgado por las redes sociales en donde se ve a una niña subiendo a un vehículo de motor sin conductor, explicando la publicidad las ventajas de la utilización de vehículos que no llevan conductor, debido a un programa de inteligencia artificial de alta sofisticación para circular por una ciudad.

Pues bien, con independencia de la sorpresa inicial que puede depararnos este tipo de situaciones, de inmediato esta noticia, que ya hace tiempo se habia puesto en marcha en algunos países, nos debe poner en alerta de hasta dónde puede llegar esta inteligencia artificial, que, en teoria, se ha creado para el progreso, pero que tiene unos huecos difíciles de lienar si las perspectivas del uso de la misma dejan al margen al serhumano y la capacidad del mismo de la toma de decisiones en situaciones imprevisibles en las que, en algunos casos, la máguina puede fallar,

De suyo, una vez que se han empezado a expandir las ventajas y alcances de la inteligencia artificial, está surgiendo ya el debate sobre la responsabilidad civil derivada de la inteligencia artificial que va a dar lugar, incluso, a una ponencia en unas jornadas. Y ello, por cuanto, como toda actividad que se desarrolla y que es utilizada por el ser humano, no puede quedar al margen de las posibilidades de que se produzcan danos y perjuicios por el malfuncionamiento de la inteligencia artificial. Y en aquellos supuestos en los que exista un apartamiento absoluto de la intervención del ser humano en el desarrollo de actividades delegadas absolutamente al 100 % en la IA, nos vamos a encontrar con graves problemas que van a incrementar el porcentaje de que se produzcan situaciones de las que se deriven danos y perjuicios al propio ser humano que creó la misma para incrementar las potencialidades de las nuevas tecnologias, pero que si se utiliza la misma con desconexión y olvido de la intervención del serhumano en la manipulación de la tecnologia nos va a deparar más problemas que éxitos en su utilización.

Todo ello, además, debe conectarse con que si, al final, vamos a llenar todo tipo de actividades con máquinas y tecnologia nos vamos a encontrar con la pérdida de puestos de trabajo que se realizaban por personas, ya que si se quiere potenciar al máximo la IA, puede que algunos empleados se consideren como prescindibles para apostar más por la máquina que por el ser humano, lo cual es un error de grandisimas dimensiones, y que en el caso de que algunas empresas apuesten por retirar a empleados para apostar más por la máquina conllevará muchísimos más problemas, y de gravedad, que las ventajas de rapidez que les pueda deparar la IA.

En este sentido, por muy perfeccionada que esté la tecnologia nunca podrá sustituir las habilidades, el sentido común y la toma eficaz de decisiones del ser humano tan necesarias para el «caso concreto inespetado»,

La lA puede sorprendernos en las cosas a las que puede llegar, pero no podemos perder la naturalidad de hacer el esfuerzo de escribir un libro, un articulo, crear una canción, esforzarte en aprender una lengua, el esfuerzo de buscar la respuesta a algún problema que es preciso resolver. La inteligencia artificial debe servimos para avanzar en el acortamiento de la respuesta al problema que nos surge, pero en modo alguno debe enfocarse la presencia de la lA para que desaparezca el ser humano en la toma de decisiones.

En el ámbito de la justicia se están utilizando ya jueces-robot que se han creado para resolver conflictos de ciudadanos, una vez que se la han planteado los hechos y las pruebas que amparan a cada parte, lo cual es algo que podríamos denominarlo como desproporcionado, y supone un error confiar la responsabilidad de decidir un conflicto à una máquina. Porque la lA se ha creado, o este debería ser el objetivo, para ayudar al ser humano, no para retirarlo a éste para ponerse ella. No se trata de un proceso de «sustitución» de la máquina por su creador. No se trata de que si se potencia la sofisticación de la lA sobren las personas, sino que estas van a trabajar mejor, van a ser más eficaces en la respuesta que den a un problema, se van a acortar los plazos para avanzar en los resultados y conseguirlos más y mejor. Pero si se introduce la IA para que las personas se vayan al paro y a su casa mai vamos. Porque con «inventos» así seria mejor recurrir al dicho de que «me quede como estoy»...



#### Dalia Guerra

SANTA CRUZ DE TENER FE

Disfrutar del sol y del mar a bordo de una embarcación, bañarse admirando las costas de las Islas o saborear una exquisita comida en un yate o un velero ya no es solo cosa de los más ricos. Desde hace unos años el alquiler de todo tipo de barcos se extiende en el Archipiélago y se ha convertido en una actividad cada vez más habitual para los turistas que visitan las Islas. Las empresas de arrendamientos proliferan y ofrecen a los interesados multitud de opciones para que subirse a una de ellas esté al alcance de casi todos los bolsillos.

\*Cada vez hay más notoriedad, los tunstas conocen más la actividad y la solicitan más\*, expone Virgilio Suárez, gerente de Ocean Charter Club, una de las empresas que ofrece el servicio en Canarias y que dispone de unas 40 embarcaciones. La demanda comenzó a despegar sobre todo después de la pandemia, cuando muchas personas huian de la poca privacidad que ofrecen otro tipo de alojamientos y excursiones y optaban por disfrutar en solitano de unas vacaciones en barco.

Desde ese momento, cada año ha sido diferente, explica Suárez, y el volumen de trabajo depende de muchos factores. «Este verano, por ejemplo, ha costado arrancar por la celebración de la Eurocopa pero en cuanto terminó notamos un aumento de las solicitudes de reserva», apunta. Las llegadas récord de turistas que se están produciendo durante este año nutren de clientes esta actividad, a la que también se apuntan los residentes en Canarias.

Los usuarios que más la solicitan suelen tener más de 35 años y en su mayoría lo disfrutan en familia o con su grupo de amigos, sobre todo en la temporada de verano. Las celebraciones siempre son una buena excusa para subtrse a bordo y entre ellas abundan las despedidas de soltero, ya que desde hace unos años decirle adiós a la soltería disfrutando de un paseo en el mar se ha vuelto cada vez más popular

Ni siguiera se debe saber navegar porque la oferta incluye también embarcaciones con patrón y tripulación para quienes no sean expertos marinos. En las Islas pueden alquilarse desde barcos para pasar unas horas de excursión en grupo admirando cetáceos o visitando calas, hasta exclusivos yates con todo lo necesario para navegar durante varios dias. Los precios, eso si, no tienen nada que ver. Por 60 euros se puede adquirir un ticket para pasar unas horas a bordo de un barco para ir a ver delfines y desde 600 euros al dia se puede disfrutar de una embarcación privada. Hay empresas que en estos precios incluyen el gasoil, la tripulación y hasta un menu para disfrutar durante la excursión, mientras que en otros casos estos gastos se cobrarán como extra.

Si lo que se quiere es salir de



Excursión en uno de los barcos que gestiona Ocean Charter Club en Cananas, J DESMICHARTER CLIB

## El auge del turismo llena también las embarcaciones en las Islas

El alquiler de yates o veleros despega en Canarias con precios un 30% por debajo de los que se pagan en el Mediterráneo



Paseo por la costa del sur de Gran Canaria. I oceaviousmentale

**600** 

#### Euros al dia

Alquilar una embarcación en el Archipiélago para disfrutar un dia de un recorrido privado por las costas de alguna de las Islas cuesta una media de 600 euros.

5.000

#### Euros un catamarán

Pasar una semana a bordo de un catamarán sale a partir de 5.000 euros. Este tipo de barcos son perfectos para viajes en grupo, con más espacio y estabilidad. crucero, el alquiler de un catamarán por una semana puede costar alrededor de 5.000 euros. Este tipo de barco puede resultar ideal para grupos grandes ya que ofrece más estabilidad y espacio en alta mar. El precio por día para alquilar un yate para doce personas ronda los 4.000 euros, pero existen opciones más económicas, como un velero por unos 1 100 euros.

Aunque para algunos puedan parecer desorbitados, los precios que se pagan en Canarias no tienen nada que ver con los que se abonan por el mismo servicio en la mayoria de los puntos de la costa del Mediterráneo. Disfrutar de una embarcación en las Islas cuesta hasta un 30% menos. ¿El motivo? «Además de porque los costes son menores aquí, el público que viene no es el mismo que va a Ibiza», explica Suárez, por lo que las empresas también tienen que adaptar sus tanías para poder conseguir clientes.

Aunque en los últimos años el servicio tambien se ha encarecido debido al alza de los precios, para muchos este tipo de vacaciones ofrece ventajas, sobre todo si se hacen en grupo, ya que al dividir el coste entre todos puede resultar más económico que otras opciones de alojamiento y da la oportunidad de visitar vatias islas en un viaje privado.

#### Cosa de jóvenes

A diferencia de lo que ocurre en otros puntos del Mediterráneo, el alquiler de embarcaciones no sufre en Canarias una parálisis tan abrupta en los meses de invierno. Aunque Suárez destaca que es durante el verano cuando la actividad está en auge, a pesar de no ser la temporada alta turística en el Archipiélago. «En invierno viene más gente mayor que suele quedarse más en los hoteles no hacen tantas actividades al aire libre», valora.

Y, ¿cuáles son las rutas más demandadas? Dentro del Archipiélago las empresas señalan como los mejores lugares para fondear la playa de Maspalomas o las Canteras en Gran Canaria; la playa de las Teresitas o del Duque, en Tenenfe; Playa Bianca o Papagayo en Lanzarote; o Corralejo y la playa del Matorial en Fuerteventura.

A las empresas locales se han unido en los últimos años lo que se conoce como Airbnb del mar Plataformas como SamBoat o Click&Boat que ponen en contacto a propietarios de embarcaciones y clientes interesados en alquilarlas. Segun los datos de esta última, la actividad ha crecido en España un 24% este año y la facturación puede alcanzar hasta los 200 millones. La actividad está de moda entre los jovenes, aseguran, y el 98% hace reservas para solo una jornada. Los propietarios también salen beneficiados ya que este arrendamiento les sirve para ayudar a sufragar los importantes costes de mantenimiento y atraque de sus barcos, que la mayoria de ellos solo utiliza un par de veces ai ano.



Hangar de la compañía aéra canaria Binter

#### Sara Ledo

Las petroleras empiezan a sellar acuerdos de suministro a largo plazo de combustible renovable con las aerolineas ante la obligación europea de que parte del aprovisionamiento de los aeropuertos sea limpio a partir de 2025. Hasta ahora, habian proliferado acuerdos puntuales entre ambos sectores para determinados vuelos, pero poco a poco empiezan a aflorar pactos a más largo plazo, como el firmado hace dos semanas por Repsol con Ibena, pata su suministro durante seis meses, o con Volotea, para su suministro en los próximos cuatro años. También Cepsa, con Wizzair o Voiotea para su suministro a partir de 2025

El combustible renovable para aviación (SAF, por las siglas en inglés de Sustamable Aviation Fuel) es aquel que se produce a partir de materia orgánica, como restos agricolas o forestales, aceites reciclados o grasas animales. La norma RefuelEU Aviation, incluida dentro del paquete Tit for 55', obliga a las gasolineras de los aeropuertos a incrementar su suministro de combustible sostenible de forma progresiva, con una tasa del

# Compromiso de líneas aéreas y petroleras por el combustible renovable

Bruselas exige el aumento del suministro de SAF de forma progresiva a partir de 2025

2% en 2025, del 5% en 2030, del 20% en 2035 y del 70% en 2050.

Estos objetivos no implican que en cada aeropuerto deba haber esa proporción de combustible disponible, sino que los proveedores de queroseno tienen que asegurarse de proveer una media del 2% de su suministro total de combustible renovable en total, pero pueden hacerlo solo en un puñado de aeropuertos. La tasa puede parecer modesta, pero no lo es si se tiene en cuenta que antes de la pandemia en el sector de la aviación apenas el 0,1% de su consumo era SAF. con lo que se trata de multiplicaria por 20 a partir del año que viene.

Hasta ahora, este producto se ha desarrollado a muy pequeña escala en las refinerias de las grandes petroleras, pero las compañias han empezado a poner en marcha plantas especificas. Es el caso de Repsol en Cartagena, con una instalación que tiene capacidad para generar 250,000 toneladas al año. Y también de Cepsa, que planea una planta similar en Huelva, de la mano de BioOils, que comenzará a producir en 2026 con el objetivo de alcanzar las 500 000 toneladas al año de combustible renovable para aviación (SAF) y diésel renovable (HVO).

De momento, este combustible no se utiliza para lienar al completo el tanque de los aviones, pero se puede mezclar hasta en un 50% con el quetoseno tradicional sin necesidad de hacer ningun tipo de modificación ni en el motor, mi en la aeronave, ni en el sistema de combustible de los aeropuertos. Los dos principales fabricantes, Airbus y Vueling, están desarrollando las aeronaves que permitan alimentarse al 100% con SAF

whay fuentes alternativas de propulsión a más largo plazo como hidrogeno y es probable que el avión de hidrógeno sea válido para los vuelos de corto y medio radio, pero el SAF seguirá siendo fundamental para los vuelos de largo radio y, además, un avión tiene una vida útil de entre 15 y 20 años, por lo que la flota convencional tardará muchos años en renovarses, explica el jefe de la patronal de los aviones (ALA), Javier Gándara

#### Combustible 'made in Spain'

Hay dos grandes tipos de SAF Por un lado, el de ongen biológico, que a su vez se divide entre el convencional, creado a partir de aceite de cocina usado, y el de origen biológico avanzado, que es el que tiene más potencial, a partir de biomasas o residuos sólidos, como los huesos de aceitunas. Por otro, el de origen sintético a partir de CO2 capturado e hidrógeno renovable,

que todavía no se comercializa, pero tiene gran potencial. El primero cuesta entre 3 y 4 veces más que el queroseno convencional, mientras que el segundo asciende a 6 veces más.

«El precio es excesivo por la falta de escala de la producción, Pero creemos que hay una oporturudad, como ocumó con las renovables, que al principio eran poco competitivas en precio y necesitaron subvenciones, pero ahora son supercompetitivas. Tenemos una ventana de oportunidad en los próximos diez años para incentivar la creación de plantas de SAF y reducir el diferencial de precios aprovechando fondos europeos Next Generations, afirma Gándara, quien añade que España podría convertirse en productor de combustibles. «Más del 90% del queroseno para aviación se produce en apenas 22 países, que sin aquellos que han tenido la suerte de tener petróleo en el subsuelo. Para el SAF lo único que hace falta es la materia prima», defiende

Airbus y Vueling desarrollan aviones que se alimenten al 100% con sumistro sostenible

España podría poner en marcha hasta 40 plantas de producción por todo el país

Segun un análisis de PwC para IAG, de cara a 2050 las aerolineas necesitarán cinco millones de toneladas anuales de SAF, que se podrian producir en este pais con la construcción de entre 30 y 40 plantas situadas por todo el territorio. Las regiones con mayor capacidad para producir SAF de origen organico son, por este orden, Andalucia, Castilla y León, Castilla La Mancha, Catalunya, Aragón y Extremadura, aunque los autores del informe afirman que todas las comunidades autónomas tienen potencial para desarrollar estos combustibles.

## Canarias tiene ahora 2,69 ocupados por cada ciudadano que está jubilado

La ratio de las Islas mejora la media estatal, que es de 2,32 y que también ha crecido por la buena marcha del mercado laboral

**Eff** MADR D

El fuerte impulso que ha experimentado el empleo en la última década ha elevado el número de cotizantes por cada pensionista, de forma que en junio había 2,32 trabajadores por cada perceptor de una pensión, una media que es superior en Canarias al alcanzar los 2,69 empleados. Según los datos de la Segundad Social, al cieme de junio habia en España 21,32 millones de cotizantes ocupados y casi 9,2 millones de pensionistas, lo que situa la ratio de dependencia en el 2,32.

En el caso de Canarias, esa ratio es de 2,69 trabajadores por cada pensionista, siendo ligeramente superior en el caso de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (2,70) que en la de Las Palmas (2,68). En los últimos años, esta tasa ha tenido una evolución claramente as-

cendente, pasando del 1,97 de 2013 hasta el 2,28 de 2023, gracias a que el número de cotizantes ha crecido en la última década un 27,5 %, casi tres veces más que el de pensionistas, que ha aumentado un 10,4 %. No obstante, esa ratio de trabajadores por pensionistas presenta diferencias territonales que fluctuan desde los 3,5 ocupados por pensionista de Baleares a la poco más que pandad en la provincia de Orense.

Al detaile, el grueso de los cotizantes se encuentra actualmente enmarcado en el régimen general (16,8 millones), en tanto que hay casi 3,4 millones de autónomos, 12,543 trabajadores del régimen del mar y 906 del carbón. Del total de los 9,198,059 pensionistas, la mayor parte recibe pensiones de jubilación (6,35 millones de personas), seguidos de los perceptores de viudedad (1,52 millones), incapacidad permanente (956,679), orfandad (323,278) y a favor de familiares (45,500).

De acuerdo con los datos de la Segundad Social, la tasa de crecimiento anual de la afiliación media a la Segundad Social (2,5%) algo más del doble que el crecimiento del número de pensionistas (1,16%). Pese a este aumento

de la tasa de dependencia, todos los estudios apuntan a su reducción en el futuro, una vez comience a jubiliarse la llamada generación del baby boom (nacidos desde finales de los 50 a mediados de la década de los 70).

Entre 2021 y 2022, el Gobierno llevó a cabo una reforma del sistema de pensiones para afrontar el incremento del gasto previsto en prestaciones durante las próximas décadas. En una primera parte, el Gobierno aprobó un mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), una cotización finalista para sumar ingresos a la hucha de las pensiones, y cambios en los incentivos y penalizaciones para alargar la edad real de jubilación, así como una reforma del sistema de cotización de los autónomos.



#### Curso político



## Los socios del PSOE confían en que la legislatura se normalice tras el verano

El bloque de investidura espera retomar la agenda legislativa en el Congreso después de resolver la situación catalana, pero miran con recelo a Junts

Ana Cabanilas/Elena Marín

BARCELONA

Una vez resuelta la situación en Cataluña, la incógnita que se abre ahora es cómo afectará a la legislatura, que lleva en una situación de bloqueo desde marzo, cuando se adelantaron las elecciones catalanas y descarnilaron los Presupuestos Generales del Estado.

La frágil aritmética que sostiene a Pedro Sánchez en el Gobierno sigue dependiendo de los siete votos de Junts, pero la mayoria de formaciones que componen el llamado bioque de investidura confia en que la legislatura se estabilice y, una vez investido Salvador Illa, se retorne la agenda legislativa en el Congreso.

Pero todos miran de reojo al partido de Carles Puigdemont, que será en definitiva quien decante la balanza entre la estabilidad o el boicot.

El propio socio minontano del Gobierno de coalición, Sumar, se muestra convencido de que la legislatura tomará impulso a la vuelta del verano.

Lejos de la tesis de que Junts pueda tener motivos para impedir legislar al PSOE como vendetta por no haberle permutido gobernar Cataluna, en el partido de Yolanda Díaz creen que los independentistas seguirán permitiendo gobernar a Sánchez una vez pasado el Rubición catalán. «Negociará como lo hace siempre, de forma muy dura, pero en un escenano más tranquilo», resume la formación.

En la formación Movimiento Sumar no creen que Junts esté dispuesto a renunciar al «poder influencia» que les dan sus siete votos en el Congreso, por el protagonismo político que le otorga y por los acuerdos que logra arrancar al Gobierno. Una vez perdido el poder de influencia en el Govern catalán, creen que les conviene seguir jugando esa baza, «lo único que les queda», en la frágil mayoría parlamentaria.

#### Optimismo respecto a Junts

«No le interesa acabar con la legislatura», es la opinión extendida en Sumar. En esto coincide también l'aquierda Unida, integrado en la coalición de izquierdas. En el partido de Antonio Maillo se muestran optimistas respecto a Junts, que supone un «elemento distorsionador», por su imprevisibilidad, pero al que atribuyen pocos incentivos para boicotear la agenda del Gobierno y creen que «no se va a echar al monte», al estar vinculados a la ley de amnistia, que no se ha aplicado en el caso de Puigdemont.

Tumbar a Sanchez supondria abrir la puerta a que gobierne el PP, que ya ha asegurado que derogará la norma en caso de llegar al poder sin que llegue a aplicarse la norma de gracia a sus dirigentes.

Menos optimistas se muestran con el techo de gasto, que tiene previsto volver al Congreso a la vuelta del verano y que Junts ya tumbó a finales de julio. Algo que, temen, podria volver a suceder como «demostración de fuerza» y preludio de una «dura negociación» que tendria lugar para las cuentas.

Aunque los objetivos de estabilidad y la senda de deficit son el marco presupuestano del Gobierno, no son absolutamente riecesarios, y los Presupuestos podrian salir con las reglas fiscales del año anterior.

Los Presupuestos son precisamente el segundo Rubicón que fijan en IU una vez superada la situación catalana. «La musica suena a que los Presupuestos pueden salu», defienden desde IU, donde apuntan a que «después de un año de paralisis, ahora deben empezar a aprobarse cosas».

En Compromis también comparten la nueva oportunidad que se abre a partir de septiembre. «La legislatura necesita arrancar con mas fuerza», destacan desde el partido valencianista, donde también admiten sus recelos hacia el partido de Puigdemont. «Junts no es de fiar», advierten, aunque interpretan como un «gesto» el hecho de que Puigdemont cargara contra el PP y Vox en su mitin del jueves en Barcelona. Una postura que, con mayor o menor dificultad, podría decantarles en su apo-

yo a Sanchez para evitar que la detecha gobierne.

Más prudentes se muestran en ERC, que ha afrontado severas tensiones internas para dar el Govern al PSC y que ahora quiere ver cumplidos los acuerdos cerrados con los socialistas, que contemplan la soberania fiscal. Después del fuerte desgaste asumido por los republicanos, ahora aspiran a ver materializados los pactos para lograr también el rédito político adhendo.

En Sumar creen que los independentistas seguirán permitiendo gobernar a Pedro Sánchez

Los republicanos son, de esta forma, uno de los mayores interesados en estos momentos en que continue la legislatura, no solo por ver aprobadas las reformas pactadas, sino porque necesitan tiempo para recomponerse tras los malos resultados de las elecciones catalanas y el congreso que afrontan en otoño, donde un nuevo liderazgo tendrá que coser al partido, fuertemente dividido en la consulta sobre la investidura de Illa.

#### Perfil bajo

Los dos socios vascos de Sanchez han mantenido un perfil bajo tras las elecciones catalanas, sibien tanto en el PNV como en Bildu se reconoce que con Illa al frente en Cataluña comienza una «nueva etapa» política. Tras la última fuga de Puigdemont, todo lo que se ha escuchado ha sido en boca de Arnaldo Otegi, que el viernes mostraba su «sorpresa» por lo ocurrido, pero entendia que tenía que haber una «lógica» y «estrategia política».

En el PNV, fieles a su estilo, manejan los tiempos y van a esperar a
que «todo repose» antes de subirse
a runguna ola. Pero si apuestan por
algo es por la continuidad. A pesar
de las dificultades que pueden encontrarse para alcanzar unos nuevos Presupuestos ante la incertidumbre que genera Junts, no serán
ellos quienes ayuden a romper la
baraja. O no de momento. Su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban,
era claro hace solo unos días al decir que Vox sigue siendo «el elefante en la habitación».

Aunque en el PNV tampoco ennenden muy bien la inestabilidad que genera Junts en el Congreso tras haber llevado al PSOE a la Moncloa, Esteban apuntaba hace unas semanas, que el peligro para la continuidad de Sánchez no pivotaba solo sobre los de Puigdemont sino sobre Podemos, cuyo partido hermano en Cataluña, los Comuns, forzaron la convocatona electoral que ha llevado a lila a la Generalitat

La performance de Puigdemont no hará cambiar de rumbo a Bildu. Son prácticamente el socio más fiel de Sánchez en el Congreso, el que dice sí peleando por algunas concesiones, ya que el rechazo a la detecha es superior.

#### El tablero catalán

### El Gobierno afirma que no puede hacer más por la amnistía de Puigdemont

El ejecutivo pide a Junts «esperar» a que se fallen los recursos frente al Tribunal Supremo

Juan Ruiz Sierra

MADRID

Junts, cuyos siete diputados en la Camara baja resultan indispensables para que el Ejecutivo saque adelante sus iniciativas, reclama a Sánchez «acciones» concretas que garanticen la amnistía a Carles Puigdemont.

Pero en la Moncloa contestan que ya no pueden hacer mucho más, una vez que el Supremo ha decidido no aplicar la ley al expresident, al concluir que el delito de malversación que se le imputa por el referendum del 1-0 no se puede beneficiar de la medida de gracia. Ahora, explican fuentes del Gobierno, hay que «esperar». Primero, a los recursos que tanto la Fiscalia como la Abogacia del Estado han presentado contra la polémica decisión del alto tribunal, Y después, al Constitucional. «El Gobierno ya no tiene más resortes», señalan fuentes de la Moncloa.

Sánchez y sus ministros siempre han defendido que la amnistía, acordada con ERC y Junts a cambio de sus votos a la investidura del presidente a mediados del pasado noviembre, debe aplicarse a todos los independentistas, También a Puigdemont. Cuando se conoció la decisión del Supremo sobre la malversación.

hace un mes y medio, el ministro de Justicia, Felix Bolaños, dejó claro que no compartia los «argumentos políticos y juridicos» de los magistrados.

«La posición del Gobierno es esa. La ley se tiene que aplicar de forma integral, como señala su exposición de motivos. No sabemos a qué se refiere Junts cuando pide acciones concretas por nuestra parte. El Gobierno no tiene más resortes. Varnos a esperar a los recursos de apelación al Supremo», continuan en la Moncloa, donde aseguran que Junts reconoce en la «intimidad» que al Ejecutivo no tiene aqui mucho margen.

#### Presupuestos

Pero el comportamiento en público de los posconvergentes es muy distinto. Sus siete diputados se almearon hace tres semanas con el PP y Vox en el Congreso. votando en contra de los objetivos de deuda y deficit presentados por el Gobierno y frenando así la tramitación de unos Presupuestos para 2025 cuya suerte no está asegurada.

Si Sánchez no logra sacarlos adelante, la sensación de parálisis se extenderá, dentro de una legislatura marcada hasta ahora por la seguia legislativa, y tendrá que enfrentarse a una enorme presión



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Mallorca el pasado mes de julio, isaxo el 1/1... Para entre la presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Mallorca el pasado mes de julio, isaxo el 1/1... Para entre la presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Mallorca el pasado mes de julio, isaxo el 1/1... Para el 1/1...

para que convoque nuevas elecciones generales.

Consciente de que casi todo en Madrid pasa por el partido de Puigdemont, el nucleo duro del presidente del Gobierno evita cargar las tintas.

«Segumos con absoluta normalidad relacionándonos con Junts como hemos hecho hasta la fecha, cumpliendo con los compromisos que se han establecido con ellos y ahora esperando también invitarlos para que puedan

apoyar el proyecto de Presupuestos, que empezará su tramitación en septiembre», dijo el sábado, tras la toma de posesión de Illa, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, Maria Jesus Montero.

#### Movilización ciudadana

### Las gentes de Mallorca se rebelan en pleno corazón del turismo alemán

Un centenar de residentes denuncia la masificación en Balneario 6 de la playa de Palma y amenaza con hacer lo mismo en Magaluf

#### Pere Morell

PALMA DE MALLORGA

Al grito de «¡Capfico!, ¡Capfico!», un centenar de mallorquines corren al agua sorteando turistas para reciamar su derecho a disfrutar del Balneario 6 de la piaya de Palma, el corazón del turismo alemán. La tercera acción reivindicativa organizada por Ocupem les nostres platges se alejó del paisaje idilico del Calo d'es Moro para intentar recuperar por unas horas una de las playas que representan a la Mallorca más degradada, la de la masificación y el turismo de borrachera.

Lo que empezó como un movi-

miento de protesta en redes sociales como respuesta a las ya conocidas palabras de la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas -«Los mallorquines no podemos pretender ir tranquilamente a la playa en julio y agosto» y que derivó en una acción reivindicativa la playa de Sa Răpita, ya empieza a ser un movimiento que reune a medios nacionales y extranjeros cada vez que presentan una miciativa. «Es muy importante que salgamos por las televisiones alemanas para damos visibilidade, explica una de las voluntarias del evento.

La manifestación arrancó aver a las once de la manana y siguió hasta las una de la tarde, siempre en un ambiente festivo y con lemas contra la masificación turistica como «Quien ama a Mallorca, no la destruye», «Mires donde mires solo hay guiris» y «Mehā y Barceló, ni olvido ni perdon».

Toni, voluntario de Ocupem les nostres platges, explicó que eligieron el Balneario 6 porque «representa la masificación y cómo los mallorquines hemos tenido que abandonar nuestras playas». «Hace 40 anos, cuando era joven, venía a nadar aquí, luego la gente empezó a venir a beber y se ha degradado».

Esta vez, la Guardia Civil no compareció para identificar a los



Una de las manifestantes, cuil EV 80504

presentes. Igualmente, la protesta estuvo constantemente vigilada por la atenta mirada de unos 10 policias nacionales, en un manana que transcurnó tranquila y sin apenas incidentes. Los viajeros europeos y los vendedores ambulantes se mostraron comprensivos ante las protestas y manifestaron más curiosidad que rechazo. Aunque algún extranjero se sintió un poco incómodo y avergonzado ante las pancartas contra el turismo, y sonreian avergonzados al darse cuenta de que la manifestación les señalaba a ellos directamente

#### Un único incidente

El único incidente procedió de un hombre que insultaba a los manifestantes preguntândoles donde estaban durante el covid. que nos moriamos de hambre» y les espetó a todos que eran una «manga de payasos» entre otras ofensas más graves. El hombre no recibió contestación por parte de los protestantes, y trabajadores de un hotel presentes en la manifestación le recriminaron la actitud, asegurando que «todo el mundo tiene derecho a manifestarse\*

#### Conflicto bélico en el este de Europa

## La guerra entre Rusia y Ucrania se libra también en las trincheras digitales

Hace años que Moscú utiliza las redes para retratar al bando opuesto como un país disfuncional, pero ahora este tipo de campañas también crecen en Kiev

**Álex Bustos** 

Moscu

Con influencers y trols como soldados, y con armas como memes, chistes, bulos y noticias reales, las redes sociales son una trinchera más de la guerra iniciada por la invasión de Rusia contra Ucrania en los primeros meses de 2022. Con los NAFO (las siglas en inglés de Organización de Colegas del Atlántico Norte), activistas y bots del lado de Kiev, y los nostálgicos de la URSS, conservadores y granjas de provocadores del lado de Moscú, la guerra también se libra en el ciberespacio.

La ofensiva contra Ucrania viene de lejos. La guerra informativa «comenzó incluso antes de 2014, año en el que empezó la guerra del explica Yevhen Dombás», Fedchenko, editor jefe de la organización de verificación Stopfake Las campañas difamatorias que arrancaron en esa época ya buscaban retratar a Ucrania como un pais disfuncional y fascista a ojos de los ciudadanos de otros paises, principalmente las poblaciones rusas y occidentales, magnificando cualquier incidente relacionado o protagonizado por la extrema derecha ucramana o tergiversando la realidad.

Sin embargo, de cara al publico interno ucraniano, el objetivo que se perseguía era más bien el de desınformar para desestabılızar. «Para ello contaban con medios locales afines, pero que servían a los intereses de Moscu, algo que ahora se calcó en países europeos» asegura. Justifica que para los públicos de cada país «los medios nacionales gozan de más credibilidad que los de fuera», algo que hacía más interesante para el Kremlin la busqueda de portales y canales afines fuera de sus fronteras con el obetivo no declarado de dotar su discurso y relato de mayor visibilidad.

Para responder al flujo de información contra Ucrama y sus intereses, al otro lado de la trinchera digital algunos usuarios dieron inicio a campañas de activismo que perseguían contrarrestar los envites de la maquinaria de propaganda rusa.

#### Memes contra el Kremlin

«El humor y la sátira también son importantes para otras audiencias y para la cobertura de la guerra», remarca Fedchenko, refiriéndose al enfoque del conflicto con Rusia adoptado por cuentas como los miembros de NAFO. Al poco de empezar la invasión rusa de Ucrania, muchos usuarios empezaron a organizarse para formar parte de esta suerte de guerrilla digital.



Vecinos fotografian un edificio destruido por cohetes rusos cerca de Brovary (región de Kiev, Ucrania), ayer. sexsev bolizionico / 818

Usando fotomontajes con la cara del perro Shiba Inu como imagen de perfil, una legión de usuarios tanto públicos como anónimos plantaron cara al relato ruso. Sus objetivos principales son la difusión de noticias y comentarios críticos, pero también de memes que ridiculizan a Rusia y de comentarios con los que se mofan de usuarios prorrusos.

Uno de los más conocidos en el mundo hispanopariante es Martin Tuitero. El usuano detrás de este perfil en X (antes Twitter) cuenta que su activismo en las redes empezó incluso antes de que se creara el movimiento NAFO. «En mi caso tenía la completa segundad del éxito ucraniano frente a la narrativa dominante de una invasión rápida y una victoria

El objetivo es difundir mensajes críticos, pero también memes para ridiculizar a Rusia

«Las acciones militares son tan solo una parte de la estrategia», señala Martín Tuitero aplastante», cuenta, remarcando la importancia de este frente digital. «Estamos ante una guerra hibrida en que las acciones militares son tan solo una parte de la estrategia rusa, un soporte de la narrativa con la que pretende alcanzar su objetivo de desestabilización y debilitamiento de nuestras sociedades», argumenta.

Desestabilizar tanto Occidente como Ucrama es uno de los elementos de esa guerra híbrida, en la que el activista incluye «la creación de amenazas energéticas, promoción de flujos migratorios ilegales, apoyo a fuerzas políticas disgregadoras y totalitarias». «El derribo del (avión comercial) MH17 en el año 2014 o la masacre de Bucha en 2022 son solo dos ejemplos en los que Rusia usa de-

sinformación guionizada para crear confusión y desconfianza», argumenta el activista.

Sobre la guerra informativa que está en marcha, Fedchenko cree que «es más efectiva que las armas rusas» y considera que ha tenido mucho éxito particularmente en el llamado Sur Global, es decir, en África, América Latina y Asia, continentes donde Rusia ha buscado minar el prestigio y los intereses tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea.

Sin embargo, el mismo editor señala que el trabajo más importante que hacen NAFO y otros activistas es el de «mantener el foco en Ucrania, a veces incluso sustituyendo a los medios tradicionales» para los que la larga duración del conflicto significa una pérdida paulatina del interés.

#### Contra la OTAN

Para luchar contra el relato de Ucrania y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Internet, son millares los usuarios que se colocan frente a sus teclados dispuestos a plantar cara. Una de las herramientas clave para esta campaña contra Kiev fueron las liamadas granjas de troles, tal y como se conoce a aquellos cuya presencia en las redes tiene el objetivo único de tirar abajo la producción de contenido que se opone a los intereses de quienes les contratan.

Por tanto, las granjas de troles no eran otra cosa que edificios donde trabajadores remunerados se dedicaban a condicionar el relato en redes sociales a favor de los intereses de quienes pagaban la operación.

Uno de los grandes actores dei sector era Yevgueni Prigozhin, el failecido «cocinero de Vladimir Putin» y jefe del grupo paramilitar Wagner, quien en su día llegó a explicar que el objetivo de estas operaciones consistía en «contrarrestar la propaganda occidental e influenciar a otros países» como EEUU, Alemania o Francia; o más bien a los ciudadanos de estas potencias que estaban muy lejos de legimitar la invasión del exjefe del KGB contra Ucrania.

Además de los trols anónimos y bots, también hay decenas de usuarios que por afinidad ideológica al Kremlin o por animosidad contra la Alianza Atlántica participan motu proprio en la guerra que se libra en las redes.

Uno de los más conocidos es el exmilitar español Pedro Baños, especialmente activo en la esfera digital y que cuenta con su propio canal de Youtube. Su retórica, abiertamente contraria a los «anglos» (anglosajones), repite los mantras del oficialismo ruso e incluso da voz a exmilitares españoles que sirven en el frente junto al Ejército ruso.

La principal diferencia con quienes están en las trincheras reales es que la gran mayoría de quienes actúan de este modo sirven a unos intereses que en muchas ocasiones se traducen en la obtención de poder o dinero.

#### Balance prevacacional

### Scholz apuesta por el liderazgo de Alemania en Defensa europea

El canciller defiende las grandes inversiones militares y el asentamiento de misiles de EEUU

Gemma Casadevall

ESIM N

Si algo ha descartado Olaf Scholz, el canciller de Alemania, es «hacer un Joe Biden». Es decir, hacerse a un lado para favorecer a un candidato con más opciones de vencer de cara a las elecciones generales previstas para el 28 de septiembre de 2025. «Me postularé como canciller y para seguir siéndolo», fue el mensaje lanzado por el lider alemán antes de emprender sus vacaciones. Esa fue su respuesta a la primera pregunta que le cayó en su extensa conferencia de prensa prevacacional, relativa a si pensaba seguir «el ejemplo» del presidente de Estados Unidos.

En su caso, la pregunta no se podia relacionar con dudas acerca de sus capacidades, sino con la catda libre persistente de su Partido Socialdemócrata (SPD) en los sondeos.

Tiene 66 años, lievará tres en el poder el próximo diciembre y no se le observa un deterioro físico. Pero las encuestas colocan desde hace meses a la socialdemocracia en tercera posición, tras el bloque conservador de Friedrich Merz y la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD). Esa fue la correlación de fuerzas confirmada en las umas en los comicios europeos.

#### Posible relevo

Insistentemente se baraja como posible relevo la figura de su ministro de Defensa, Bons Pistorius. Frente al poco nervio que se percibe en Scholz, su correligionario Pistorius es exponente de energia. Pistorius es una opción de «relevo virtual» y Defensa el puntal en el que parece creer Scholz para relanzarse

El canciller ve a Kamala Hams «muy capacitada» para ganar los comicios estadounidenses en noviembre. Pero si Donald Trump consigue regresar a la Casa Blanca ello no va a afectar las relaciones con Washington, asegura, dada la importancia que Alemanía da al eje transatiántico, uno de los puntales de su política exterior.

«Alemania lidera en Europa en cuanto la segundad y defensa. Destinaremos de forma continuada y duradera un 2% de nuestro PIB a Defensa de acuerdo a los criterios de la OTAN. Hemos aumentado el gasto en las fuerzas armadas de los 37.000 millones que se les destinaba del presupuesto nacional antes de mi llegada al ministerio de Finanzas, en 2017, a los

76.000 millones de euros actuales. Y para 2028 planificamos destinar 80.000 millones», aseguró Scholz. Se refiere con ellos a los cambios operados desde su gestión en Finanzas, entonces como ministro y vicecanciller de la última gran coalición de Angela Merkel, y acrecentados a raíz de la invasión de Ucrania. Es decir, del «cambio de era» (Zeitwende en alemán) que anunció al iniciarse la agresión a gran escala de Rusia.

#### Cien mil miliones

Las inversiones en el Ejército se han convertido en el mantra de Scholz desde febrero de 2022. Décadas de recortes dejaron un ejército maltrecho. La austendad de la era Merkel hicieron estragos no solo en unas infraestructuras impropias de la potencia económica que es, sino también en la seguridad nacional. La Zeirwende venia acompañada del anuncio de un paquete inversor de 100.000 millones.

El objetivo queda aún a años vista, pero en la uitima cumbre de la OTAN se anunció el estacionamiento de misiles de largo alcance de EEUU en territorio alemán. A este propósito siguieron las acostumbradas amenazas de Vladimir Putin, que alertó de la «respuesta» que ello derivaría por parte de Rusia. Pero también las criticas desde la socialdemocracia alemana, Estacionar misiles en Alemania conlleva un «peligro de escalada» con Moscú, advirtió Rolf Mutzenich, jefe de su grupo parlamentano en el Bundestag.

Más directo aun es el representante del sector izquierdista de la socialdemocracia alemana, Ralf Stegner, quien en recientes declaraciones a la televisión pública ARD advirtió de que una decisión de estas características no concernia unicamente a Scholz. Recordó que a un canciller no se le puede atribuir una «infalibilidad papal». La copresidenta del partido, Saskia Esken, por su parte, aseguró que habrá el debido debate interno y en el Bundestag antes de aprobar ese despliegue.

Scholz da por hecho que el estacionamiento de los musiles se producirá en 2026. Y es un hecho que Alemania está invirtiendo fuertemente en Defensa, ha lanzado a sus socios europeos la iniciativa de escudo aéreo Sky Shield y se está equipando «masivamente», en palabras del canciller, con sistemas Arrow-3, Patriot, IRIS-T y Skyranger. «Pero necesitamos



Olaf Scholz, el canciller aleman, el pasado 1 de agosto. CHISTOMIREI N.

El socialdemócrata asegura que volverá a presentarse como candidato en las elecciones de 2025

Las dudas se relacionan con la caída de su Partido Socialdemócrata (SPD) en sondeos más sistemas disuasorios, además de los misiles que ya tenemos», considera Scholz.

#### Sin disentimientos

El estacionamiento de misiles de largo alcance levanta ampollas en el SPD y contraviene los principios del pacifismo alemán que Scholz aseguraba compartir cuando llegó al puesto. Curiosamente, tiene de su lado el parecer de su socio, los Verdes, formación de raices ecopacifistas.

Tanto la ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, como su colega de Economía y previsiblemente candidado verde a la Cancilleria en 2025, Robert Habeck, lo defienden como necesano. El tercer socio, el Partido Liberal (FDP), apoya toda medida que revierta en favor de la industria, en este caso la armamentistica. Al menos ahí, no hay disensos entre los socios de la llamada coalición semaforo.

#### Brasil

#### El hielo en las alas pudo provocar el accidente aéreo con 62 fallecidos

El vuelo de la aerolinea Voepass se estrelló el viernes y no hubo ni un solo superviviente

Alba Casanovas Torre

BARCELONA

Nuevos datos sobre el vuelo 2283 de Voepass que el pasado viernes se estrelló en Brasil sin dejar supervivientes Por un lado, la aerolinea ha elevado de 61 a 62 las personas que iban a bordo tras «la confirmación de la muerte de un hombre que no estaba registrado en la lista inicial de pasajeros», indicó. Por el otro. el avión tenía una averia en el panel de navegación, entre otras deficiencias pendientes de reparar. También se cree que la presencia de hielo en las alas pudo provocar que el avión cayera en barrena.

La aeronave, un modeio ATR 72-500 propulsado por dos motores turbobélice construido por ATR hace 14 años, tenía que solventar algunas carencias que le fueron detectadas en la última inspección técnica. La mayoría de los problemas eran poco relevantes. Así lo revela el diario brasileño O Globo, que ha tenido acceso al informe de esa inspección. Las autoridades brasileñas encontraron ayer las cajas negras en una zona residencial de Vinhedo. a unos 80 kilómetros del aeropuerto internacional de Guarulhos, en las afueras de Sao Paulo, donde debía aternzar «Las informaciones proporcionadas por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) aun no permiten saber si el problema con el EHSI jugo algún papel en el accidente», añadió el medio.

En un comunicado, Voepass no negó las deficiencias enumeradas en el informe de inspección, pero reiteró que el avión estaba dentro de los estándares exigidos para el despegue. Las primeras hipótesis del siniestro apuntan a una pérdida del control del avión. Se trata de una situación critica llamada entrada en pérdida y barrena, que provoca que la aeronave pierda su capacidad para mantenerse estable. Como consecuencia, empieza a caer en espiral de forma descontrolada. El sur de Brasil sufre una ola polar, por lo que el frío pudo haber congelado las alas, provocando un fallo del sistema y en su capacidad para mantenerse en el aire.





El Estadio de Sant Denis de Pans iluminado con fuegos de artificio, ayer, durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olimpicos de la capital francesa. 🔻 💆 🙉

## La luz vuela a Los Ángeles

Los Juegos de París dan paso a la cita norteamericana de 2028 con una fiesta musical y de luces con Tom Cruise y Biles de estrellas & Léon Marchand, el delfín de Francia, apaga el fuego olímpico

Leticia Fuentes

PARIS

Los Juegos de París 2024 acabaron de manera oficial con su Ceremonia de Clausura, celebrada en el Stade de France con presencia de 9.000 deportistas y miembros de 'staffs' técnicos, y con más de 71.500 espectadores en las gradas para ver cómo el Comité Olimpico Internacional (COI) ha cedido el testigo a Los Ángeles 2028.

Con un video en homenaje a los grandes momentos de la Ceremonia de Apertura, empezó esta gaia en el estadio de Saint-Denis, cuyo terreno de juego tuvo un escenano de 2.400 metros cuadrados. Luego la orquesta sinfónica Divertimento interpretó. La Marselle-

sa', himno nacional de Francia, justo antes del acceso de los abanderados de cada delegación.

Los atletas Maria Pérez y Jordan Alejandro Diaz, medallistas de oro en estos JJ.00., portaron la bandera de España. Y en cuestión de 15 minutos, todos los abanderados ocuparon sus lugares sobre el escenario para ir recibiendo al resto de deportistas. Canciones como la famosisima We Are the Champions, de Queen, amenizaron el numeroso desfile. Más adelante apareció Thomas Bach, presidente del COI, para entregar a la atleta neerlandesa Sifan Hassan, a la etiope Tigst Assefa y a la keniana Hellen Obiri sus respectivas medalias de oro, plata y bronce conseguidas en la prueba femenina



Tom Cruise porta la bandera olimpica en una moto en el Stade de France. LAMESTA ANCIS

del maratón. Y tras este podio, comenzó coπ la diosa Niké un tramo artístico de hora y media.

Pero antes de dirigirse hacia el 'show' hollywoodiense que mucha gente espera habrá dentro de cuatro años, esta Clausura de París 2024 brindó un concierto de popy música electrónica gracias a la fusión de la banda Phoenix con artistas como Kavinsky, Angéle, Air y VannDa, entre otros. El popular Tom Cruise bajó con un cable desde lo más alto del estadio hasta el escenano, agarró la bandera de los aros olímpicos y sakió en moto. Todo ello para luego saltar desde un avión a numo de los Red Hot Chili Peppers y su canción 'By the Way'. Por lo tanto, ya ha empezado la Olimpiada que vuela a LA28.



## Los quintos mejores Juegos

La delegación española acaba la cita de París con 18 medallas: cinco oros, cuatro platas y nueve bronces & Mejora la actuación de Tokio 2021, pero queda muy lejos de Barcelona 92

Sergio R. Viñas

PARIS (ENVIADO ESPECIAL)

No, España no ha llegado a las xónicas 22 medallas de Barcelona 1992. Se volvió a agitar esa bandera en la larga aproximación hacia Paris 2024 y, como en otras ocasiones, el reto se le quedó grande a la delegación española, anciada en estos Juegos Olimpicos en los 18 metales: cinco de oro, cuatro de plata y nueve de bronce. La suma supone una más que en Tokto 2020 y convierte a París 2024 en la quinta cita olimpica más fértil de su historia. Un balance que, tras las expectativas creadas por el sobresaliente ciclo olimpico y con la ausencia de Rusia, no es satisfactorio.

Un botin, no obstante, que entra dentro de los parámetros habituales de España en las últimas citas olimpicas. En los seis ultimos Juegos, desde Atenas 2004 hasta ahora, la delegación nacional siempre se ha movido en una horquilla que ha oscilado entre las 17 y las 20 medalias. Lo mejor de París 2024 quizá sea que España ha sumado cinco oros olimpicos, la tercera mejor marca de siempre, empatada con Atlanta 96 y Pekin 2008, tras los 13 de Barcelona 92 y los siete de Río 2016. España ocupó la 15ª posición en el medallero.

Los que nunca fallan La vela y el piraguismo, los dos deportes más laureados de la historia de España en los Juegos, han vuelto a hacer su contribución al medallero. Desde Marsella, Diego Botin y Florian Trittel aportaron en el 49er el primer oro de la delegación; y desde Vaires-sur-Mame Begaron los tres bronces del K1 eslaion de Pau Echaniz, del C2 200 de Joan Antoni Moreno y Diego Dominguez, y

del K4 500 de Saul Craviotto, Marcus Cooper, Carlos Arévalo y Rodingo Germade, Craviotto, por cierto, se convirtió en el máximo medallista español de la historia en solitario, al ganar su sexta presea.

También cumplió con su cita habitual la marcha, aportando una medalla de cada color. Álvaro Martin logró el bronce, Maria Pérez se hizo con la plata y juntos conquistaron el oro en el relevo mixto. en triple salto, termino de coronar al atletismo espa-

nol en estos Juegos. Ana Peleteiro fue la única atleta a la que se esperaba en el podio del Stade de Fran-

ce y no llegó a pisarlo. Otro deporte clásico, el tenis, aportó dos medallas, la plata de Carlos Alcaraz en individual y el bronce de Cristina Busca y Sara Sorribes en el dobles femenino. Quedó clavada la espina del dobles masculmo del murciano y Rafa Na-



La selección españota de futboli, con Baena y Fermin en primer plano, celebran su oro olimpico de la selección



Diego Botin y Florian Trittel, pro en 49er de vela. Louvez Hosset



Maria Pérez y Álvaro Martin, oro en marcha mixta. [ 🖼



Jordan Diaz, con su oro La selección femenina de waterpolo, brazos en alto. Lavancena a



Jordan Diaz, oro en triple salto. YASSIL DONEN

dal, aunque en esa expectativa de medalla quizá hubiera más deseo que realidad al ser eliminados por Austin Krapcek y Rajeev Ram, expertos en dobles.

No tema Espana un equipo de oro desde el waterpolo masculino en Atlanta 96 y se va de Paris con dos títulos olimpicos; el de fútbol masculmo (segundo de la historia tras Barcelona 92) y el de waterpo-

lo fernenino, que se resarce tras sus derrotas en las finales de Londres 2012 v Paris 2024.

#### Pequeños fiascos

Quizá el mayor fiasco de todos ha sido el protagonizado por la selección femenina de futbol, incapaz de pasar del cuarto puesto tras un año en el que fueron campeonas del mundo y de la Nations League.

Decepcionante fue también el rendimiento final de Jon Rahm (golf) y de la pareja formada por Nora Brugmann y Jordi Xammar (vela), que apuntaban al oro y se marcharon de la cita de París con un diplo-

Sin embargo, para compensar las decepciones, si que hubo sorpresas. La primera la del baloncesto 3x3 femenino logió una plata



Carlos Alcaraz

Tenis, individual masculino

María Pérez

Marcha, 20km femenino

Ayoub Ghadfa

Boxeo, +92kg masculino

Baloncesto, 3x3 femenino



Fran Garrigos Judo, -60kg masculino

Álvaro Martín Marcha, 20km masculino

Pau Echaniz Piraguismo, k1 estaton

C. Bucsa y S. Sorribes Tenis, dobies femenino

**Enmanuel Reyes Pla** Boxeo, -92kg masculino

Natación artística (f) Moreno y Dominguez Piraguismo, c2 500

Craviotto Arévalo, Cooper y Germade Piraguismo, k4 500

Balonmano Masc.

que nadie vio venir y, sin ser estrictamente un deporte de equipo pero si colectivo, la natación artistica ha recuperado la senda de los metales abandonada tras Londres 2012. Y como colofón este domingo, el balonmano masculino cumphó su tradición, revalidando el bronce de Tokio 2020, una medalla que ha conseguido por quinta vez en su historia.

Con respecto a Tokto 2020, hay un buen número de deportistas que no han conseguido revalidar su medalla en París: Alberto Fernández, Fátima Gálvez, Alberto Ginés (oro): Adriana Cerezo, Maialen Chourraut, Teresa Portela, Ray Zapata (plata); David Valero, Pablo Carreño, Ana Peleteiro y Jords Xammar (bronce). Solo repiten de la cita japonesa el waterpolo femenino, el balonmano masculino y el K4 500, con idéntica tripulación que ahora.

Todas las medallas obtenidas por la delegación española entraban dentro de las previsiones, fueran estas más o menos optimistas, a excepción quizá de dos de ellas. Para Pau Echániz ya habia sido un gran logro entrar en la final del K1 estalon, como para la selección del baloncesto 3x3 femenino haber superado la fase de grupos. Pocos confiaban en que consiguieran una medalla, un bronce para él y una plata para ellas.

En el plano colectivo, no tanto en el individual, el rendimiento del hasta ahora aletargado boxeo también ha sido una sorpresa, con Ayoub Ghadfa obteniendo la plata en los superpesados y Enmanue! Reyes Pla haciéndose con uno de los dos bronces en la categoria de -92 kilos.





## España supera el botín de Río y Tokio por la 'tradición'

El quinto bronce olímpico de los Hispanos, que no fallan en su cita con los metales, es la 18ª medalla española en París para superar las 17 de los dos Juegos anteriores

España





#### España

Pérez de Vargas, Casado (4), Rodr guez, Tarrafeta, Garciandia, Odriziola (2), Fernández (2) -siete inicial - Corraies (ps), Sánchez-Migailon (2), Gómez (5), D. Dujshebaev (1), Maqueda (2), A. Dujshebaev (2) y Serdio (3)

#### Eslovenia

Ferlin; Bombac (2), Horzen, Doienec (6), Mackovsek (2), Janc (5), Kodrin (3) -Siete inicial- Biagotinsek, Gaber, Vlah (3), Novak (1), Zarabec y Jovicic.

#### Parciales

2-2, 3-3, 4-6, 6-6, 10-8, 12-12, 14-12, 15-15, 17-17, 19-18, 21-20 y 23-22.

#### Árhitros

Mads Hansen y Jesper Madsen (Dina marca). Excluyeron a los españoles A. Dujshebaev y Sánchez-Migallón y a los eslovenos Mackovsek y Gaber

#### David Rubio

LILE (ENVIADO ESPECIAL)

Como manda la tradición, España ha ganado por quinta vez la lucha por el bronce en unos Juegos Olimpicos tras un duelo eléctrico contra Eslovenia (23-22) que permite a la delegación española sumar 18 en Paris 2024 y superar por una el botin logrado en Rio 2016 y en Tokio 2020.

La manera como el equipo se levantó tras la dramática derrota en



La selección española de balonmano luce con orgullo la medalla de bronce conquistada ayer en Paris. I ristagras

semifinales ante Alemania y el rendimiento colectivo en otro duelo de maxima exigencia dignifican el balonmano con mención especial para el trabajo del mejor

estratega de los banquillos, el catalán Jordi Ribera.

El horario del partido fue la enésima falta de respeto del COI a unos deportistas a los que ha maltratado en la Villa con condiciones que no se dan ni en un bed and breakfast

La primera parte fue una sucesión de lo que han sido los Hispanos en estos Juegos, un bloque extraordinano con Pérez de Vargas a gran nivel que sufre en el ataque estático cuando no puede correr. Y al igual que en semifinales con Andreas Wolff, el portero esloveno Klemen Ferlin llegó a estar en un 64% de acierto con siete paradas de 11 lanzamientos.

Esa inspiración del arquero se cebo especialmente con lan Tarrafeta y permitió a los balcánicos marcharse por 4-6 (14') en el micio de la exhibición de Blaz Janc, un tesoro del Barça. La entrada de Maqueda, todo garra, lideró la recuperación española con Gonzalo notable (7-6, 20').

Los Hispanos pudieron romper el partido con 10-8 tras una contra de Dani Fernández, pero Janc lo impidió tras mutar el extremo derecho por el lateral e iniciar una serie de acciones positivas que concluyó provocando el penalti para que el exazulgrana Jure Dolenec empatase con el tiempo cumplido. 12-12 y el bronce muy abierto.

#### Ganar desde la defensa

España tan solo concedió un gol en siete minutos largos y dos golazos de Abel Serdio supusieron un 15-13 más ataque que se encargó de frenar el pistolero Aleks Vlah después de un 0-4 inicial para volver a empatar (15-15) y 17-17 tras et cuarto penalti sin fallo anotado por Dolenec (45'). Ese no matar a los nyales se traduce en malas noticias y Tilen Kodrin firmó a la contra el 19-20 a 8:50 del final, algo que no sucedia desde el 5-6. El equilibrio marcaba el partido y a 3:56 pidió tiempo Jordi Ribera con posesión y 21-21 en el marcador

Al golazo de Serdio le siguieron dos minutos claros a Sánchez-Migallón en una genialidad de Janc y un amago de atraco arbitial. Un penaltí no pitado sobre Aleix Gómez que lo lesionó y que deberla haber llevado exclusión añadida y un fuera no señalado permitieron a Eslovenia atacar para empatar. Y Gonzalo amarió el bronce con una gran parada (23-22).

#### Mikel Hansen se retira dorado

La selección masculina de Dinamarca aplastó (26-39) a Alemania en la final del torneo de balonmano de los Juegos Olimpicos de Pans 2024, la más desigualada de la historia de la competición, para proclamarse nueva campeona olimpica por segunda vez en su historia, tras un duelo que dominaron de principio y a fin y en el que despidieron a la leyenda Mikkel Hansen -en la imagen besando la medalla de oro- que se retira a sus 36 años con su segundo oro olimpico, después dek conseguido en Río 2016, que suma a un palmarés extensísimo, en el que ya relucian tres oros mundiales y un europeo, para consagrarse como uno de los mejores de la historia. (E. P.



EURUPA PRESS



## Marton y el vacío: Canarias sin gloria 20 años después

Los deportistas canarios, con bandera de España, cierran su participación sin medallas, escenario que no se daba desde 2004

#### Paco Cabrera

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Viviana Marton y el vacío. El oto de la taekwondista tinerfeña, que compite con la bandera de Hungria, conforma la única alegria para el deporte del Archipiélago en los Juegos de Paris. Cabe hacer un parentesis, al no formar parte de la delegación española. Canarias se queda a cero «ver cuadro del margen de la derecha-, circunstancia que no se daba desde los Juegos de Atenas 2004. En la cita atentense, cabe hacer otra excepción, ya que la bubaina Maria Quintanal Zubizarreta logró la plata en tiro y en la modalidad de foso compitió con España pero no ha nacido en Canarias. Lo que deja a las Islas huérfana de gloria dos décadas después. De Marton a Quintanal, hay una lista importante de héroes que no han contado con un relevo sólido en la Torre Eiffel.

El cero de Canarias en preseas deja el quinto puesto y diploma de las jugadoras de la Selección Española Femenina de baloncesto Leticia Romero, Leo Rodriguez y Maite Cazorla. Además, una de las firmes opciones a metal, el gimnasta lanzaroteño Ray Zapata, se tuvo que contentar con la séptima posición (también diploma)

En relación al equipo masculino de baloncesto, con Santi Aldama, fueron eliminados en la fase

#### Cosecha canaria

| Vistanta                               | 024<br>Marton (*) (Oro                     |        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------|
| Tokio 2                                |                                            |        |
|                                        | , 4111111. 0                               |        |
| Į.                                     | , ,                                        |        |
|                                        | 5 4 t                                      |        |
| Ro de                                  | Janeiro 2016:                              |        |
| ge e                                   | n + +                                      |        |
| . 11                                   | 1 - 11                                     |        |
| <u> </u>                               |                                            |        |
| 4                                      | <u> </u>                                   |        |
| Londre                                 | ± 2012;                                    |        |
| ,                                      |                                            |        |
| I                                      |                                            | _      |
| 17.                                    |                                            |        |
| Pekin 2                                | 2008.                                      |        |
| 7 5                                    | P                                          | _      |
|                                        |                                            |        |
|                                        |                                            |        |
| Anna                                   | 2004                                       |        |
| Atenas                                 | 2004:                                      | ir ir  |
| P .                                    |                                            | ir .   |
| P .                                    |                                            | ir .   |
| Sidney                                 | 2000:                                      | dr .   |
| Sidney                                 |                                            | *      |
| Sidney<br>Atlanta                      | 2000;                                      | ăr .   |
| Sidney<br>Atlanta                      | 2000:                                      | it is  |
| Sidney<br>Atlanta                      | 2000;                                      | ir.    |
| Sidney<br>Atlanta                      | 2000;                                      | dr.    |
| Skiney<br>Atlanta<br>Barcek            | 2000;<br>1996.<br>ona 1992;                | dr.    |
| Sidney<br>Atlanta<br>Barcek<br>Seul 19 | 2000;<br>1996;<br>ona 1992;                | ž.     |
| Sidney<br>Atlanta<br>Barcek<br>Seul 19 | 2000;<br>1996;<br>ona 1992;                | de .   |
| Sidney<br>Atlanta<br>Barcek<br>Seul 19 | 2000;<br>1996.<br>ona 1992;                |        |
| Sidney<br>Atlanta<br>Barcek<br>Seul 19 | 2000;<br>1996;<br>ona 1992;<br>geles 1984; | i it i |
| Sidney<br>Atlanta<br>Barcek<br>Seul 19 | 2000;<br>1996;<br>ona 1992;<br>geles 1984. |        |
| Sidney<br>Atlanta<br>Barcek            | 2000;<br>1996;<br>ona 1992;<br>geles 1984; |        |
| Sidney<br>Atlanta<br>Barcek            | 2000;<br>1996;<br>ona 1992;<br>geles 1984. |        |
| Seul 19                                | 2000;<br>1996;<br>ona 1992;<br>geles 1984; |        |

de grupos tras consumarse la derrota ante Canadá (88-85).

Tara Pacheco y Andrés Barno, tripulación de la clase Nacra 17 de vela, se quedaron fuera de la Medal Race. Por su parte, Joaquin Blanco concluyó su participación el puesto 21º de la clase ILCA 7, una competición que se suspendió en el recta final por la falta de viento. Misa Rodriguez, en la sección de futbol femenino, fue supiente de Cata Coll y solo gozó de unos minutos contra Brasil en la fase de grupos. Se perdió la lucha por el bronce por una indisposición. Acabó la cita cuarta -también se lleva el diploma-.

Misa Rodríguez, Zapata, Boissier, Leticia, Leo y Maite Cazorla se llevaron el diploma olímpico

El nadador grancanario Nicolás García Boissier, en salto de trampolin de tres metros, acabó sexto y firmó la mejor actuación de la historia para España en esa modahdad. El competidor del CN Metropole compitió junto a Adrián Abadia, Por su parte, la atleta Lorea Ibarzabal, nacida en Gran Canaria, se quedo fuera de las semifinales de los 800 metros por unas centésimas tras firmar una



La taelowondista Viviana Marton festera el oro con la bandera de Canarias. | D. SOLNIA.

meritoria actuación. En hípica, Ismael García Roque finalizó en el 39º lugar de la prueba de saitos de hipica individual y fue 11º por equipo. Dos decadas después, salvando a Quintanal, Canarias se vuelve a quedar sin gloria.

En los pasados Juegos de Tokio, Pedri y Zapata se dieron un baño

de plata, mientras que Sarmiento conquistó el tercer puesto.

En Rio, no falló el baloncesto que brindó cuatro preseas para el Archipiélago. Nico y su patada voladora iluminaron el Big Ben de Londres, Thais, Mangué, Tirados y Sergio el Chacho saborearon la eternidad. Y ahora, el vacío,

### Blanco: «El resultado de España no es el esperado, pero es bueno»

El presidente del COE destaca que el 57% de los deportistas españoles han acabado entre los ocho primeros en los Juegos de París 2024

Sergio R. Viñas

PARIS (ENVIADO ESPECIAL)

«Veo caras tristes...", lanzaba Alejandro Blanco ayer en la Casa Espana de París, la sede del Comité Olimpico Español durante estos Juegos Olimpicos, en la que su presidente ha querido hacer un balance de la actuación española, saldada con cinco oros, cuatro platas y nueve bronces, 18 medallas en total en estos Juegos parismos.

«Veo caras tristes, pero el más prudente en la predicción de medallas era yo, todos nos daban por encima de las 22 medallas, que era el récord que se queria batir. Nos hemos quedado a las puertas de varias medallas, pero no pasa nada.

Se ha mejorado el resultado antenor y no tengo más que palabras de agradecimiento», ha continuado el presidente del COE quien, como stempre, le ha puesto «un 10» al equipo español..

#### 134 deportistas con diploma

Una matricula de honor que atribuye a que «los deportistas han dado el máximo» y también a que el 221 de los 383 deportistas (un 57%) que han defendido los colores de España en Paris han acabado entre los ocho primeros, ganando una diploma o una medalla olimpica. En total, según las cuentas que ha trasladado, 87 deportistas se van con medalla y 134 lo hacen con un diploma.

En esta linea ha destacado los nueve cuartos puestos y los 20 quintos, una cifra que supera el récord de 14 fijado en Rio. «Siempre en las últimas ediciones nos hemos movido en la horquilla de las 17-20 medailas. Este es el nivel que tenemos. Tenemos que pensar en cómo dar el salto, pero creo que las 22 medallas son alcanzables, no hay más que ver los cuartos y quintos puestos de estos últimos Juegos», ha remarcado.

Blanco, en todo caso, invita a un análisis más profundo y sosegado en septiembre, «a la vuelta de las vacaciones», una vez se reciban y analicen los informes técnicos de las diferentes federaciones deportivas con participación olímpica. Y



Alejandro Blanco, en el centro de la imagen, levanta el pulgar. I BURGPA PRESS

también animó a realizar pronto un debate sobre el «modelo» de deporte que se quiere en Espana, la eterna coletilla post olimpica, emplazando para ello al Gobierno y solicitando que los cambios de gobernantes tengan menor incidencia en el futuro en los plantes olímpi-

«Cuando bablemos del medalle» ro, hablemos de inversión. En la comparación con países de nuestro entomo, hay que valorar el dinero que recibe España y lo que reciben ellos. Si solo miramos pais y medallero, no sería justo», concluyó.



#### Francisco Cabezas

PARS

No hay lugar donde el deportista se muestra tan expuesto, tan desnudo, como en unos Juegos Olimpicos. Es ahí, ante los ojos del mundo, y soportando la presión de una sociedad en la que no se permite perder, donde deben demostrar que el éxito o el fracaso no depende de una medalla, sino del recuerdo que generen en quienes los ven. De pie o de rodillas.

Las estrellas, claro, estuvieron ahí. Pero también hubo tiempo para reparar en historias de aquellas que sirven para cerciorarse de que los Juegos nada tienen que ver con los mandamientos de esa industria que exige el trunfo por encima de cualquier cosa. Cuando el pakistani Arshad Nadeem, medalla de oro en lanzamiento de jabalma, miró a su lado en el podio vio que quien habia en el segundo cajón, medalia de plata, era quien le había permitido una glona a la que nunca pensó aspirar. El indio Neeraj Chopra habia impulsado una campaña para recaudar fondos con el objetivo de que su gran rival en el estadio pudiera pagarse el material -claro, también la jabalina- y competir en los Juegos.

O como olvidar también las lágrimas de la baloncestista Britiney Griner al sonar el himno estadounidense tras ganar la final olimpica a Francia. Griner Estuvo presa 10 meses en Rusia por llevar vapeo con aceite de cannabis en la maleta. La liberaron a cambio del traficante de armas ruso Viktor Bout. En Paris se reencontró con su vida.

Biles, grande en cielo y tierra. Nunca pensó Simone Bries que seguiría compitiendo con 27 años. Ni que podría ser capaz de regresar a unos Juegos después de la desconexión mental sufrida en Tokio, donde perdia la noción del tiempo en pleno vuelo. Un riesgo incluso mortal para una gimnasta que convirtió el arriesgado doble salto Yurchenko carpado en una obra de arte moderna de la gimnasia. Pero Biles, que ya venia de sobrevivir a un depredador sexual como el médico Larry Nassar, logró cerrar el circulo en Paris. Aunque su momento más celebrado no fueron los tres oros conquistados (salto, concurso completo y equipos) para siete en total en su carrera, sino su reacción tras perder la final de suelo frente a la fantástica brasileña Rebeca Andrade Se arrodilló ante ella junto a su compañera Jordan Chiles (antes de que el TAS le devolviera el bronce a la rumana Ana Barbosu por un defecto de forma en la reclamación estadounidense). Y Biles demostró que también podía ser la más grande siendo la más terrenal.

 Marchand, Rev Sol francés. No hay intención alguna de exagerar. Pero todo aquel que vivió alguno de los cuatro oros conquistados por el joven prodigio León Marchand en estos Juegos (200 mariposa, 200 braza, además de los 200 y los 400 estilos) sintió el temblor de la piscina

## París, cuna de momentos olímpicos inolvidables

El dominio de Biles por los aires, la velocidad de Lyles, Duplantis destrozando marcas, el olimpo al que entró Djokovic, un Curry desatado... las justas parisinas serán legendarias



construida en la mole multiusos de La Défense. Al grito mesiánico de «Léon, Léon». Francia vio en el nadador tolosarra de 22 años un motivo de verdad por el que unirse. Marchand dejó además una de las imagenes de la historia de los Juegos, cuando gracias a un viraje y un nado subacuático prodigioso destrozó al hungaro Milak y permitió que, una hora después, aquella noche molyidable del miercoles 31 de julio, pudiera doblar oros en mariposa y braza. Algo sólo posible para este semidios acuático zurcido por Bob Bowman, quien forjara la leyenda de Michael Phelps.

#### Ledecky solo desea ser normal.

Katie Ledecky muestra una medio sonrisa timida cuando le recuerdan que, ahora sí, es ya junto a la exgimnasta soviética Larissa Latynina la mujer con más oros olimpicos de la historia (nueve). Pero la mejor nadadora de siempre, siempre con la bandera estadounidense a su espalda, saludaba con la mano baja. También con los hombros ligeramente caídos con cualquiera de sus dos oros ganados como si estuviera sola en la piscina (800 metros y 1.500), o la plata en el 4x200, o ese bronce en el 400 libres con el que muchos quisieron enterrarla por quedar

detrás de la australiana Aname Titmus (va la habia derrotado en Tokto en la misma prueba) y Summer McIntosh, prodigio adolescente de Canadá. Pero Ledecky. con los mismos 27 años de Biles, simplemente pretende ser alguien normal, hacer sus selfies con quienes comparte podios, y pasar desapercibida en la grada animando à cualquiera de sus companeros. Incluso con un sonajero en la mano. Es ahí donde más feliz se siente

▶ Djokovic y el tiempo. Tipo de obsesiones, el tenista serbio, a sus 37 años, siempre se las ha apañado para burlar al tiempo cuantas veces ha hecho falta. Así que llego a los Juegos dispuesto, ya no tanto a juguetear con un Rafa Nadal que suspiraba por vivir una despedida soñada en su tierra santa de la Philippe Chatrier, sino para que su hoja de servicios le acreditara como el mejor tenista de todos los tiempos. Le faltaba un oro en unos Juegos (tema un bronce de Pekin 2008), y no podia ser que él no formara parte del Bamado Golden Slam, quienes han ganado un Grande además de un oro olimpico (hasta entonces Rafa Nadal, André Agassi, Steffi Graf y Serena Williams). Le dio tiempo para enfrentarse a la grada de Roland Ga-

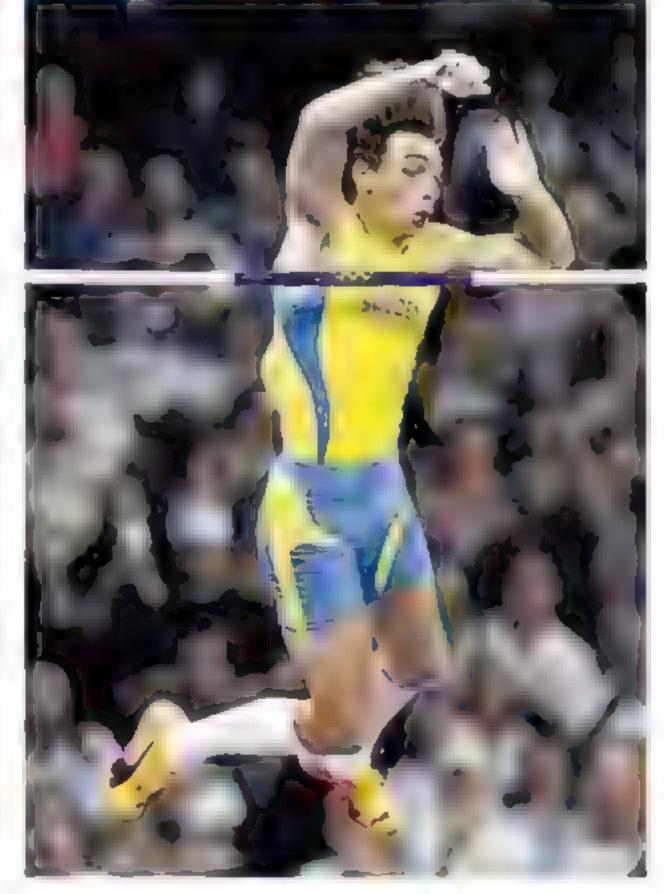











Nombres propios para el recuerdo. Biles (a la izquierda) reinó como ninguna en Paris, igual que Duplantis dejando con la boca abierta al mundo entero. Lyles (ya en esta página), sin aliento tras el bronce en los 200 metros; Curry, decisivo en el oro del *Dream Team*; Marchand, todo un león en París; y Ledecky, la mujer con más oros olímpicos (con Latynina). | EFE

rros, donde Nadal es Dios, y para llevarse por delante a un Carlos Alcaraz que no pudo reprimir sus lägrimas.

Duplantis destroza fronteras. Claro. Habrá quien defienda que el ucraniano Serguéi Bubka rompió hasta en 17 ocasiones el récord de salto con pértiga. Pero lo que está logrando Mondo Duplantis comienza a corromper todas las leyes que antes se creian lógicas, Su salto de 6,25 m (la novena vez que destroza la plusmarca mundial) le permitió además repetir oro olimpico, algo inédito desde 1956, 'Mondo' lleva batiendo récords desde que era un crío de siete años. En estadio de Saint-Denis, se fue comendo hacia sus familiares para celebrar una gloria que ya es nutina en él. Su padre, claro, fue pertiguista. Le pusieron musica de sus compatriotas Abba en la vuelta de honor. Dancing Queen. No pudo ser más apropiado.

Lyles se queda sin aire. En los primeros Juegos de la era post-covid, los atletas no estuvieron obligados a revelar sus positivos. Noah Lyles había vivido el momento de su vida tras romper al fin el dominio jamaicano y ganar los 100 metros lisos en un final desquiciante en disputa con Kishane Thompson sólo resuelto por las cinco milésimas de diferencia detectadas en la photo finish (9.784 para Lyles, 9.789 para Thompson). Pero un día y medio después. Lyles comenzó a encontrarse mal. No quiso hacer publico que habia enfermado de Covid, y decidió desfondarse en la carrera de 200 metros. Le llegó para ser bronce. «No queriamos que todo el mundo entrara en panico. Por eso corri». Pero el esfuerzo, tremendo, le dejó extenuado. Una vez acabada la carrera, se estiró sobre la pista. Y vio que, al menos en París, todo habia acabado para él.

El Gigante se descalza. El cubano Mijain López, al borde de los 42 años, se descalzó y dejó las zapatilias en el centro de la pista del Campo de Marte. Fue su manera de decir que hasta aquí había ilegado. Que el mejor luchador de todos los tiempos, el único deportista en conquistar cinco oros de manera consecutiva en la misma disciplina individual (la categoría de -130 kilos en lucha grecorromana). Desde una primera derrota en Atenas 2004, ya nunca más volvió a perder. Lloró Mijain una vez venció al chileno Yasmani Acosta, y reparó en que todo tiene un final, Incluso para este hijo de granjeros que nunca dudó en mostrar su apoyo a la revolución cubana. En Herradura, en la provincia de Pinar del Rio, una vez conseguido el quinto oro, Leonor, su madre, fue hasta la tumba del patriarca, Bartolo, donde reposan sus cenizas. Para recordarie que su pequeño gigante era el mejor de todos los tiempos.

Khelif, contra el acoso. Haber sido expulsadas en el Mundial de boxeo de 2023 en Nueva Delhi por no superar un examen de género puso en estos Juegos a la argelina Imane Khelif y a la taiwanesa Lin Yu-Ting en la diana, por mucho que el COI entendiera que no había ningún motivo para apartarlas. Ambas asignadas como mujeres al nacer, fueron castigadas por la opinión pública y algunas de sus rivales al entender que sus diferencias genéticas y hormonales propias de personas intersexuales las hacian incompatibles, superiores o incluso peligrosas. La italiana Angela Carini se retiró de su combate contra Khelif en solo 46 segundos, Y el acoso fue ya extremo, especialmente en redes sociales, mientras Argelia se tomaba la cuestión como un problema de Estado. Khelif, que rompió a llorar en su pelea de cuartos mientras imploraba que la dejaran en paz, y Lin Yu-Ting, a la que recibian con música de Village People, acabaron llevándose los oros de sus categorias en triunfos que trascienden el deporte

▶ El Nirvana de Curry. Hubo un momento en que Stephen Curry, la gran estrella de los Warriors, creyó estar en un All-Star Game. Tiró un triple y, antes de que la pelota se colara por el aro, miró contoda la chulería que pudo hacia su banquillo dando por hecho que todo estaba hecho. Tanto para él como para Estados Unidos. Pero no. Tuvo que ser la Serbia del viejo lobo Pesic la que espabilara a Curry y le mostrara que, en unos Juegos, con el 'show' no basta. Y fue entonces cuando Curry, uno de los mejores tiradores de siempre, entró en éxtasis. A sus 36 años no se le podia escapar la oportunidad de ganar su primer oro en unos Juegos. Contra los serbios, que llegaron a ganar por 17 puntos a los estadounidenses en la semifinal, Curry se fue hasta los 36 puntos, incluidos nueve triples, en una actuación histórica. Ya en la final, frente a la Francia de Wembanyama (increíble la estampa del tallo francés de 2,24m intentando puntearle un tiro), el genial base retomó su nirvana (24 puntos, con cuatro triples en los últimos dos minutos y medio). Se puso las manos en la cara y mandó a la gente a dormir. Ahora si, The show must go on

#### Hassan reina en el infierno. Destrozados por el tiempo, un

cuerpo castigado, y un recorndo de corte insoportable, Kipchoge y Bekele no tuvieron opción alguna en la maratón de estos Juegos. Kipchoge se puso a andar mientras le seguia la gente, viendo de cerca el fin de una era. Ganó el etiope Tamirat Tola, bronce en Río 2016 y campeón del mundo en 2022, pero a quien nadie esperaba en Paris. Fue otra atleta nacida en Etiopia y que compite para Países Bajos, Sifan Hassan, quien dominó la maratón femenina a lo grande en ese recomdo infernal con cuestas de hasta el 13,5%. Una temendad organizativa que no tumbó a Hassan, que ya venia de los bronces en 5.000 y 10.000 metros. Hassan nunca desfallece. No pudo más que envolverse en la bandera y secarse las lágrimas.







El seleccionador francés Vincent Collet da instrucciones a Andrew Arbicy antes de saltar a la cancha, i con

# Andrew Albicy y la plata olímpica más claretiana

El capitán del Granca suma su segundo metal consecutivo en unos Juegos tras el coquistado en Tokio . Disfruta de una media de casi 13 minutos en los seis duelos galos

Santiago Icigar

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Si los vecinos de Tenerife han tenido en los Juegos Olimpicos la fortuna de celebrar el histórico oro olimpico de Viviana Marton, tinerfeña de nacimiento que exhibió la bandera canaria tras subir a lo alto del podio en la disciplina de taekwondo defendiendo los intereses de Hungria; en Gran Canaria se siente como propia la medalla de plata lograda por el capitán del Dreamland Gran Canaria, Andrew Albicy, su segundo metal tras el logrado en Tokio y que disfrutó de otra final histórica ante el Dream Team de Estados Unidos.

Dicen que las casualidades no existen y lo cierto es que la figura deAndrew Albicy va aparejada intimamente a casi todos los últimos éxitos deportivos de la selección francesa en las grandes citas. Sin embargo, la ausencia del de Sevres (Isla de Francia), de la convocatoria gala para el Mundial de Filipinas, Japón e Indonesia se zanjó con un estrepitoso fracaso que dejó al combinado dingido por Vincent Collet eliminado a las primeras de cambio y ocupando una humillante 18ª posición.

El base francés ha vuelto a demostrar que es un jugador clave en el vestuano de la subcampeona olímpica, no tanto quizás dentro de la pista, donde su rol es más secundario debido a la calidad de sus otros compañeros de posición como son Nando De Colo, Frank Ntilikina o Matthew Strazel; sino fuera de la cancha donde es uno de los principales encargados de instaurar un buen clima de equipo, poniendo siempore su experiencia al servicio del grupo y demostrando estar preparado cada vez que es requendo para defender a su selección en las grandes citas.

#### El capitán de las 'Ventanas'

El capitán galo en las Ventanas FI-BA -en Paris 2024 ese honor correspondió a su compañero Nicolás Batum- destacó en sus inicios en las categorias de formación con la selección sub 20. Fue designado como MVP y miembro del quinteto ideal del Europeo en el que los bleus se colgaron al cuello la medalla de oro, destacando en el torneo como el mejor asistente y el que más robos logró hacer a sus rivales.

Ese éxito en las categorias infenores en 2010 posibilitó su debut ese mismo año con la absoluta pasando a formar parte del plantel elegido para disputar el Mundial de Turquía, convirtiéndose a sus 20 años en el jugador más joven en debutar con la absoluta.

Su rendimiento le sirvió para seguir entrando en los planes del seleccionador. Vincent. Collet, quien le convocó para disputar el Eurobasket 2011 en Lituania, en el que los galos fueron subcampeones tras caer en la finalísima ante la selección española.

A pesar de formar parte de la prelista del Mundial de España en 2014, no entró en la lista definitiva, de la que si formaron parte en su posición Antoine Diot, Edwin Jackson y Thomas Heurtel. A pesar de su ausencia no le fue mal a los franceses que se hicieron con la medalla de bronce

Albicy regresaba a la selección nacional en la siguiente cita mundialista, la de China, en 2019, en la que los *bleus* se hicieron con la medalla de bronce, tras doblegar a Australia por 67-59.

Su idilio con Francia se reforzaba en los Juegos de Tokio en 2021, en los que consiguió colgarse al cuello su primera medalla de plata tras vencer a Eslovenia en semifinales (90-89) y caer en la final ante Estados Unidos (82-87)

En el Eurobasket de Republica Checa, Alemania, Georgia e Italia de 2022, volvia a conquistar otra plata con Francia tras caer sorprendentemente en la gran final ante la España de Sergio Scariolo y el recien nacionalizado Lorenzo Brown por 88-76.

#### Fuera del Mundial de 2023

Sorprendentemente Vincent Collet le apeaba a ultima hora de la lista definitiva para el pasado Mundial de Japón, Indonesia y Filipinas en 2023, en el que el capitán amarillo veía como el seleccionador francés convocaba para la ocasión a sus compatriotas Elie Okobo, Nando De Colo y Sylvam Francisco. Contra todo pronóstico los franceses sufrían un batacazo considerable cayendo en la fase de grupos al ser terceros por detrás de Canadá y Letoma, quedando tan solo por delante del Libano al que ganaron por 79-85.

El seleccionador francés salvaba milagrosamente el puesto y optaba por una revolución en el equipo nacional al que regresaba el experimentado Andrew Albicy para formar parte del equipo que afrontaba el reto de dejar en lo más alto el pabellón galo en los Juegos Olímpicos de París.

Por segunda vez en su carrera, el 6 claretiano tenia la oportunidad de disputar una final olimpica ante el Dream Team de Estados Unidos, teniendo que defender al hombre del partido, Stephen Curry. A pesar de que sus minutos en cancha fueron testimoniales -poco más de tres minutos- le dio tiempo a dar una asistencia, en un partido en el que el triunfo volvió a ser para los norteamericanos, lo que le convertia por segundos Juegos consecutivos en subcampeón olimpico (87-98), o lo que es lo mismo, el mejor entre todos los mortales.

Albicy disputó en París seis encuentros con una media de 12,9 minutos en pista, en los que logró unos guansmos de 0,8 puntos, 0,5 rebotes y 2 asistencias. Su mejor partido lo jugó en semifinales ante Alemania, logrando tener el mejor +/- del combinado galo (8), aportando dos asistencias al triunfo por 73-69 ante los vigentes campeones de Europa.

Su mejor partido lo jugó en 'semis' ante Alemania, donde tuvo el mejor +/- de su equipo (8)

«Puede que sea mi último partido y no puede ser más perfecto, aquí en París», afirmó el '6'

La selección masculina de Francia logró este sábado colgarse la medalla de plata en el torneo olimpico tras caer en la final frente a Estados Unidos (87-98). El equipo galo, que peleó hasta los minutos finales por el oro, tuvo que ceder ante la inspiración final de los americanos.

El playmaker claretiano reconoció al término de la final ante los norteamericanos estar un tanto frustrado al estar «tan cerca de conseguirlo, pero al final, si ves cómo empezamos la competición y cómo la terminamos, creo que debemos darnos cuenta de que es una gran victoria para nosotros», señaló tras el partido. La clave del éxito en su opinión estuvo en que «cambiamos la mentalidad cuando los partidos empezaron a ser muy importantes, cambiamos la mentalidad y tuvimos mentalidad Kaira... No sé cómo decirlo de otra manera», declaró en referencia a una jerga para hablar tipos malos. «Estoy muy orgulloso de los chicos, tengo 12 compañeros de equipo que son 12 hermanos y estoy muy feliz de terminar con esta medalla de plata», aseguró . En lo personal, Albicy afirmó que esta medalla «es muy especial porque quizá sea la último y acabar así creo que es perfecto: estamos en Paris, con mi familia... asi que lo he disfrutado mucho».



## Una pugna en el medallero y en los despachos

Estados Unidos, vencedor de los Juegos, y China mantienen la pelea hasta el último día

Natalia Arriaga

PARIS

Estados Unidos y China mantuvieron hasta el último día una pugna cerrada por el primer lugar del medallero de los Juegos de París, logrado finalmente por los norteamericanos aunque con los mismos 40 oros que los asiáticos. una rivalidad que también mantuvieron en los despachos en torno a supuestos casos de dopaje encubiertos por ambos paises en el pasado.

En la tabla de resultados se impuso Estados Unidos. Pero del duelo en las altas instancias China ha sahdo indemne, con sus tesis respaldadas por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y por el COL Y asistiendo en silencio a la apanción de otros positivos ocultos entre deportistas de Estados Unidos: 1-1, a cuatro años de que el conflicto se traslade a Los Ángeles, sede de los Juegos en 2028.

En el medallero, China se quedó a un oro del primer puesto, que solo logró en Pekin 2008, cuando adelantó en la tabla a Estados Unidos con 12 oros más (48-36).

Cuatro años después, en Londres, los estadounidenses ganaron 48 cros y los chinos 39, por 29 de los británicos. Pero en Rio 2016 la barrida de los norteamericanos fue brutal, con 46 oros por 27 de Gran Bretaña y 26 de China.

La lucha entre las dos grandes potencias se apretó en Tokio 2020, cuando Estados Unidos aventajó a China por un solo oro, 39-38, ambos con margen obre Japón (27).

En París se ha vuelto a repetir la historia. Los mismos oros entre los dos gigantes, pero mucha diferencia a favor del equipo norteamericano en los otros metales.

Una tensión a distancia marcada por el dopaje

Antes de que empezara la competición, los prolegómenos de los Juegos de Paris se vieron enturbiados por unos supuestos casos de dopaje por parte de 23 nadadores chinos en 2021.

La AMA dio por buena la versión de la Agencia Antidopaje China, que concluyó que los deportistas, en cuyos análisis se encontraron trazas de trimetazidina, habia sido víctimas de una contaminación accidental y no tenian negligencia ni culpa.

La Agencia Antidopaje Estadounidense (USADA) acusó a la AMA de ocultar los positivos, sus nadadores clamaron al cielo -también el legendario Michael Phelps- y el Departamento de Justicia abnó una investigación.

La AMA encargó una investigación independiente, que le dio la razón.

Las consecuencias del caso pueden llegar hasta 2034: el COI concedió en Paris la sede de los Juegos de Invierno de 2034 a la ciudad estadounidense de Salt Lake City, pero con una condición: que para entonces la USADA y las autoridades del país reconozcan «la autondad suprema» de la AMA. Si no es así, se quedaran sin Juegos.

#### Otra vuelta de tuerca

En plenos Juegos de Paris, la tensión volvió a aumentar con unas revelaciones periodisticas que señalaron que la USADA ocultó «almenos tres casos» de dopaje entre sus deportistas, supuestamente a cambio de que proporcionaran información para descubrir a otros infractores, con el conocimiento de la AMA.

La Agencia Mundial dijo que en ningun momento autorizó a que esos deportistas siguieran compitiendo como si nada hubiera pasado. El Código de la AMA aliente al papel de los delatores, pero conuna rebaja limitada de sus sanciones y pasando por ciertas condiciones que, dijo, no se cumplian.

El COI ha respaldado la posición de la AMA, que es su brazo en materia de dopaje junto a la Agencia Internacional de Controles (ITA).

Los Juegos de París terminan con esta guerra abierta. Basta con leer la última declaración del director de la USADA. Travis T. Tygart, agencia de un pais que este domingo recibirá la bandera olimpica que ondeará dentro de cuatro años en Los Ángeles,

«Es triste ver los intentos desesperados y peligrosos de los dirigentes de la AMA de desprestigiar a otros, incluidos los informantes, en lugar de responder a preguntas básicas sobre por qué permitió que China encubriera 23 resultados positivos por TMZ y dos resultados positivos por metandienona. Ahora, mientras deportistas de todo el mundo hablan de estos fallos que impactaron en la natación olímpica de París, la AMA responde arremetiendo contra otros», afirmó.

«Los deportistas limpios merecen respuestas y merecen algomejor por parte de la AMA», añadió, «Para que los valores olimpicos tengan sentido, es hora de que la AMA actúe correctamente



La selección femenina de baloncesto de Estados Unidos con su oro. (AGENCIAS

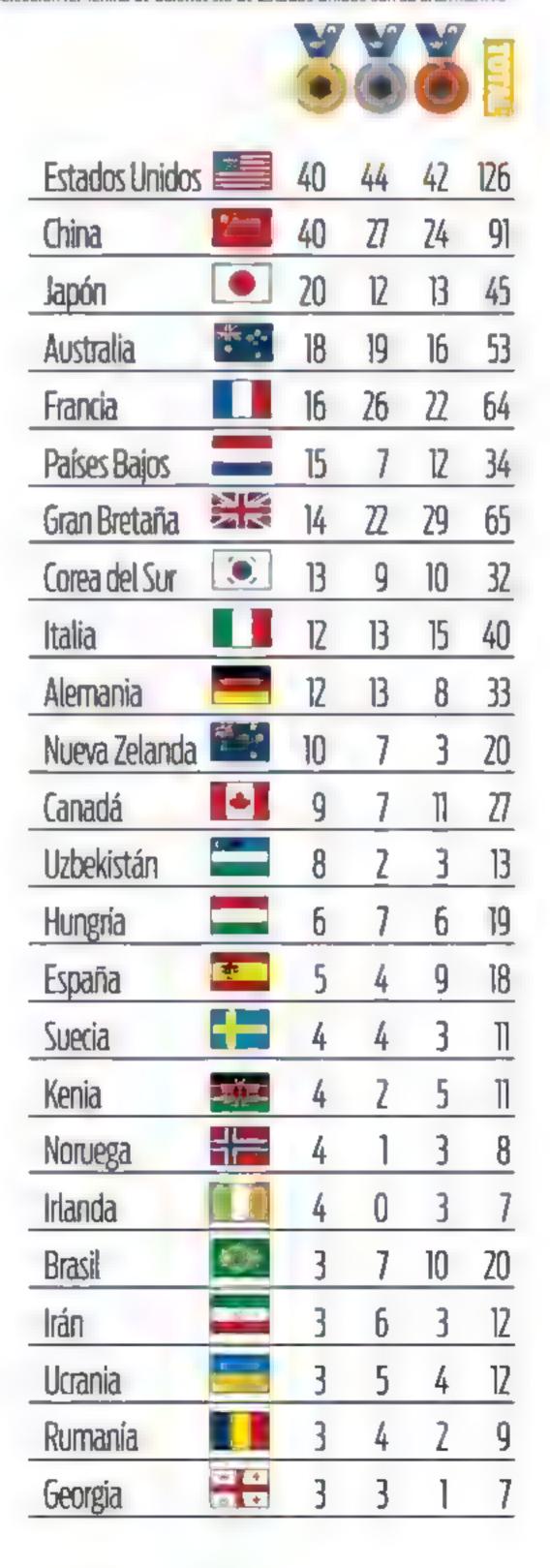



#### Carolina Marin no sabe si va a volver a golpear más a un volante

S. P.

**BARCELONA** 

Carolina Marin anunció ayer en un video que tras su grave lesión en Paris 2024, tiene «el alma destrozada» y apuntó que no sabe qué va a ser de ella en el futuro. «No sé si volveré a jugar y si volveré a disputar unos Juegos Ohmpicos, ahora necesito paz y tranquilidad».

La volantista española quiso mandar un mensaje después de una grave lesión que le impidió poder competir por las medalias en estos Juegos Olimpicos de París. «Han pasado ya varios dias de esa lesión tan grave. Ha sido el golpe más duro de toda mi carrera deportiva. No me lo esperaba para nada. mi intención era volver con una medalla de oro», precisó.

«Vas con el objetivo en mente, todos los entrenamientos tan duros, todo ese esfuerzo, todas esas renuncias... Y, de repente, el mundo te para por una grave lesión. Es algo que nadie quiere para un deportista», reflexionó la andaluza.

La operación, bien Sobre la intervención quirurgica que ya ha pasado, indicó que «la operación ha salido muy bien. Mepuse en las mejores manos y de eso no tenía ninguna duda. Los médicos me han dicho que todo ha salido muy, muy bien, pese a que ha sido la vez que más me he destrozado la rodilla», añadio la onubense

Además, Carolina Marín también quiso tener palabras de agradecimiento con He Binguao, que se clasificó a la gran final por la lesión de la española y que ofreció un bonito gesto al lievar consigo un pin de España para recordar a la atleta lesionada. «No me imaginaba el gesto de He Binguao y quiero aprovechar una vez más para agradecerle el detalle tan bonito que ha tenido, su apoyo y el abrazo que nos dimos en ese momento. Desde aquí, le doy la enhorabuena por esa plata», dijo.

Por último, quiso dar un mensaje a todo el público: «Voy a necesitar mucho tiempo y os voy a pedir a todos que me dejéis un poco de espacio, porque os lo agradeceré eternamente. Os quiero agradecer una vez más los miles y miles de mensaies. No me he llevado una medalla de oro, pero me la habėis dado vosotros. No tenia nada a nadie, me lo quería demostrar a mí misma.



Kirian Rodriguez, con el brazalete de capitan, presiona al japones Wataru Endo en la disputa del ultimo amistoso de pretemporada, que acontecion en el estadio de Anfield y sin público.

## La UD hace ruido en Anfield

El once de Carrión, con Moleiro y Marvin destacados, firma tablas en Liverpool y el viernes alza el telón liguero contra 'Pimi' & Gil falla una clarísima y debut de McKenna sin público

Liverpool FC UD Les Palmas

Liverpool: Kelleher; Conor Bradiey, Phi I ps., Konaté, Andrew Robertson; Curtis Jones, Wataru Endo, Harvey Elliott; Doak, Darwin Nunez y Gazpo. Tambien jugaron: Amara Nalio, Morton, Harvey Blair y Calum Scanlon.

UD Las Palmas: Ciliessen; Marvin Park, Alex Suárez, Mika Marmol, Alex Muñoz; Kirian, Javi Muñoz, Enzo; Ma ta, McBurn e y Alberto Moleiro. Tambien jugaron: Manu Fuster, Gil, Marc Cardona, Enrique, McKenna, Valen tin, Benito, Campana y Herzog. Árbitro: John Edwards, Amonestó a

**Árbitro:** John Edwards, Amonestó: Javi Muñoz,

Incidencias: Anfierd, sin publico.

Paco Cabrera

A ritmo de folias y Los Sabandenos en la catedral del silencio. Faltó el Clipper de fresa en Anfield. No fue para tanto. Vivos, enteros y con la cabeza alta. Cero rasguños en el Ferarn del carry on. El You'll Never Walk Alone, en la version más intima, y ante ocho rostros del primer equipo de los Reds-Kelleher, Konaté, Robertson, Endo. Curtisti Jones, Harvey Elliot, Darwin Nunez y Gazpo-, se saldo con un (O-O). Cierre del verano con un torrente de autoestima. El viernes llega el Sevilla de Pimienta (20.30) horas), que se llevó un (4-1) en el primer tumo en Anfield y ante

35.000 espectadores.

Sin publico pero con osadia. La UD plantó cara al gigante y sale ilesa de Anfield Road en el debut del central escocés McKenna. Alberto Moleiro y Marvin Park fueron los más destacados en el primer acto. En una contienda a puerta cerrada y para la historia, los amanilos estrellaron un balón en el travesaño inglés y desperdiciaron una clansuma de Gil con centro de Benito Ramirez. En un recinto vacío, por motivos de seguridad, los de Carrión lucieron su fortaleza táctica. Cambio de sistema-del 4-2-3-1 al 4-3-3- y un movimiento correcto del esferico. Gustó Las Palmas, que jugó sin com-

plejos con McBurnie de nueve. El escocés, otra vez, dejó muestra de su espiritu combativo con 'recadito' al central Phillips que preciso de asistencia médica. McKenna. en esta UD con ADN Braveheart, fue categórico. O el balón o el jugador. Elegante y salvaje. Le tocó la fase más caótica del pulso y no desentonó. Iván Gil, en el tramo final del encuentro, hizo de Moleiro, y salió en la foto de lo que pudo ser un triunfo de pedigri en unas condiciones surrealistas. Por exigencias del guion, la UD aprovechó la invitación de los Reds para confirmar que Moleiro es la Biblia, La personificación de Jesús. Ubicado en el costado zurdo, al más puro

estilo pimientista, fue la Santa Înquisición para Bradley y Philips.

Kirian, Javi y Enzo trataron de elaborar y mantener el mástil del galeon. En el costado detecho, Mata. Una probatura de Carrión con las bajas de Pejiño y Januzaj confirmadas para el viernes -para dentro de cinco dias y el proximo mes-. Lo único que funcionó fue la Vespino de Marvin Park, Roberson y Harvey acabaron desquiciados ante el galope del mallorquin. En esa alfombra, que unas horas antes soportó el humiliante 4-1 a Pimienta, mandó el extremo pío pio. Un pura sangre, la mejor manera de triturar a una multinacional de 948 millones -el valor del plantel del holandés Siot.

La mejor acción del pulso la fabricó Kirian con un pase a Beruto milimétrico. El centro del aldeano lo desaprovechó Gil ante Kelleher. Al nuevo '21' se le fundieron los plomos. Un balón al travesaño y poco más. Guerra de trincheras en

Pasa a la pagina siguiente >>



<< Viene de la página anterior

la medular y nulo bagaje ofensivo bajo el silencio de Anfield.

Con un Moleiro inspiradisimo, el tinerfeño probó fortuna de forma insistente. Darwin Nuñez, de espuela, gozó de la primera gran ocasión y luego Javi Muñoz vio la amarilla por una dura entrada a Harvey Elliot, Gol anulado al uruguayo y otro remate del examilero del Almeria o Benfica en el tramo final del primer acto. Un buen centro de Marvin Park lo peinó Harvey Elhot y el esférico tocó el travesaño de Kelleher. En el 59'. Robertson estrelló el cuero en el poste bajo la mirada de Cillessen.

Lluvia de cambios y minutos para el central McKenna, Integró la linea defensiva con Juanma Herzog, mientras que Valentín y Enrique Clemente de lateral zurdo figuraron en los laterales.

El experimento de ubicar a Mata por el costado derecho no funcionó y Fuster mejoró su nivel

> Los 'Reds' formaron con Darwin Núñez, Gazpo, Endo, Curtis Jones, Harvey Elliot y Konaté

En la recta final, con Fuster, Gil. Benito y Marc en ataque, la UD pudo liquidar el partido porque llego con más oxigeno. El Liverpool tirô de los diamantes del filial y pudo pasar cualquier cosa. Este experimento en tierra sagrada vale para desnudar a Carrion. Posesión elevada, presión sanguinaria y velocidad ultrasónica. Como si mañana se acabase el mundo, con Enzo a un nivel reseñable, sigue faltando polvora a los amarillos. Salvando los bolos ante el Sur Yaiza y Támara, cuesta horrores anotar

No fue un pulso lake, sino un test de fuego ante un gigante con seis Copas de Europa -que cierra el verano experimental invicto-. Torrente de autoestima para encarar el regreso de Pirmenta a la Isla. Carrion lució cintura táctica y empleó un sistema en cada acto. Del 4-3-3 al 4-2-3-1. Gil lució un gran manejo del esférico en la medular y Fuster mejoró sus prestaciones.

#### Fase de padecimiento

Para congelar a Gazpo y Darwin Nuñez hubo que recurrir a Pirito. Endo, Curtis Iones y Harvey pusteron en serios apuros a Suárez y a Mika. Dos apariciones de Cillessen y el palo. Poco más del Liverpool que pudo gozar de un penalti por un pisotón de Benito. La gran metamorfosis, once fichajes y la llegada de Carrión, concluye su fase de germinación. Lo de Mata por la derecha no funciono, Moleiro es un maletin con un millón de dolares y McBurnie trabaja de espaldas a las mil maravillas. Baja el balón y lo cede a los costados. La primera inquietud es buscar el relevo de Januzaj y Peji. Marvin es un cohete y Anfield es terrenal.







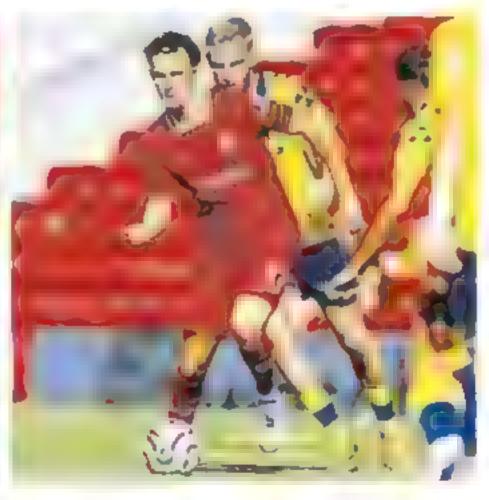

McBurme, la clase de Enzo y el silencio. En el margen superior, los jugadores del Liverpool y de la UD saltan a Anfield en el pulso de ayer a puerta cerrada. En el centro, Carrión. Sobre estas líneas, Enzo y Harvey. Completa la secuencia, McBurnie lucha por el esférico ante Curtis Jones. LIVERPOOLEC.COM / CARLOS DIAZ / UDURES.

#### **Fuster hace** autocrítica: «Puedo dar mucho más de mí»

P. C.

Manu Fuster, que cierra la pretemporada con dos tantos, reconoce que puede ofrecer más de si. Ayer fue suplente en Anfield, pero está liamado a convertirse en uno de las grandes referentes del ciclo carry on Fichado del Albacete por 1,9 millones, su llegada generó un terremoto de ilusión en la marea amarilla. «Me he visto bien [en pretemporada] y de menos a más. Puedo dar mucho más, pero hay que ir poco a poco. Aun nos estamos conociendo, hay compañeros a los que no conozco. Queda mucho de Manu Fuster».

En relación al partido ante el Liverpool, aplaude el esmero y la valentia de los amanllos en un feudo de la talla mística de Anfield. «El equipo ofreció buenas sensaciones y gozamos de ocasiones para llevarnos el partido (...) La primera media hora fue muy buena en salida de balón y presión. El partido se rompe y aunque sufrimos en un tramo en la segunda parte, logramos ser sólidos». Reconoce que cautiva e impresiona jugar en un estadio como Anfield, aunque sea en silencio, «Debes pasar toda una vida entera trabajando para poder llegar a jugar aquí, para poder vivirlo...Lo hemos disfrutado, desde el primer integrante de la expedición hasta el ultimo. Es un día para recordar para la institución, algobonito...Todo un lujo que nos hayan invitado, es una pena que haya faltado el público».

Hace balance de esta fase preparatoria en su estreno con la UD y a unos dias del debut en Primera. «El equipo fue de menos a más con el fin de llegar en las mejores condiciones. El equipo ha demostrado que está en su punto justo».

Sobre la contienda ante el Sevilla de Pimi, admite que lleva preparándolo todo el verano. «Llevamos toda la pretemporada pensando en el rival antes se centraba todo en lo fisico pero ya no es asi».

#### 75 aniversario y Teror

Miguel Angel Ramírez, presidente del club amanllo, acompañado por Rafael Mendez, vicepresidente de la Fundación Canaria UD Las Palmas, anuncian esta mañana (12.00 horas) los actos del 75 aniversario del nacimiento del club pio pio. El próximo jueves 22 se cumple la efemende y hay programado un evento en el Real Club Năutico de Gran Canana -emplazamiento donde se firmó los estatutos del club-.

#### **UD Las Palmas**

A Carrión le dio por innovar en el último amistoso de la pretemporada, ante el Liverpool, y dejó a un lado el 4-2-3-1 para volver al 4-3-3. Kirian se siente así cómodo y Moleiro pierde la mediapunta.

# Vuelta al 4-3-3 y un posible once

Carrión deja el 4-2-3-1 que había empleado en el verano a cinco días del inicio liguero

David Rodríguez

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

En Anfield, uno de los escenanos más impactantes del planeta futbol, donde las grandes noches europeas han quedado grabadas para la historia de este deporte, a Luis Camón le dio por dejar su huella con al menos un ensayo sorpresivo al cambiar de sistema por primera vez desde que disputò el primer amistoso del verano el pasado 20 de julio frente al Como. Si Arne Slot habia estudiado a la UD pensaría que se encontraría el dibujo 4-2-3-1 con el que había jugado los cinco partidos anteriores. Sin embargo, se encontró con un cambio en el dibujo y el 4-3-3 de antaño regresó a la disposición de un once que dio visos de lo que se puede encontrar el aficionado insular el viernes cuando acuda a Siete Palmas a ver el estreno liguero contra el Sevilla (20 30 horas, DAZN y GOL Play).

Quizás Carrión se contagió de lo que habia visto a las 12.00 horas en el estreno del Liverpool ante su afición contra un García Pimienta al que el 4-3-3 no le está funcionando en el conjunto hispalense y salió escaldado con un 4-1 para el deleite de The Kop, la grada más ferviente de un Anfield que recibió a la UD a puerta cerrada.

Fuera coincidencia, o que al técnico de la UD le haya dado una visión con la que plantarle cara al Sevilla el viernes de la misma manera que le jugó ayer al Liverpool, a cinco días de que arranque el torneo liguero Carrión optó por regresar al clásico 4-3-3 prescindiendo de la figura del mediapunta con la que Moleiro mejor se había sentido en la pretemporada

Tampoco es que le supusiera a Alberto su vuelta a la posición de extremo izquierda un partido horrible, pues seguramente fue el mejor jugador de Las Palmas en el O-O tedioso que se desarrolló ayer con apenas dos tiros al palo como nota emocionante del encuentro, ambos de Robertson, aunque uno en claro fuego amigo contra la portería que defendia Kelleher.

Al que sí le vino bien el regreso al 4-3-3 fue a Kinan, a quien le gusta sentirse protagonista y con responsabilidad en el juego y por tanto más cómodo si actua aislado en la base de la línea del centro del campo. Con el doble pivote, al de Candelaria dio síntomas de sentirse encarcelado en la honzontalidad, sin poder tener la amplitud de miras que tiene como cinco.

Pocas conclusiones se pueden sacar del partido de Anfield más allá de que el once titular que plantó Carrión con Cillessen; Mar-



Alberto Moleiro observa a Harvet Elliott y Tyler Morton, del Liverpool. j avancou i

vin Alex Suárez, Mika Mármol, Álex Muñoz; Kinan, Loiodice, Javi Muñoz; Moleiro, Jaime Mata y Ob McBurnie, de cierta sensación a que será el del viernes.

Quizás la gran duda pueda residir en el extremo diestro, pues Mata a sus casi 36 años origina una incognita sobre si es capaz de desempeñarse de forma óptima en este costado a diferencia de cuando lo hacía en el Getafe por la izquierda si así lo entendia necesario Pepe Bordalás. Con Januzaj y Pejiño en el dique seco para el próximo mes como míno. Viti ausente en los ultimos cuatro amistosos. Cédric tocado desde el choque con el Al-Shabab. Sandro en proceso de recuperación y sin minutos en Liverpool, la banda derecha está huérfana de jugadores. Más allá de que Marvin pueda adelantar su posición. Álex Suárez pasase al costado y Carrión apostara por los zurdos. Mika Mármol y el debutante McKenna como centrales.

#### Fútbol

#### Sergi Roberto deja el Barça después de 18 años en el club azulgrana

LP/DLP BARCELONA

Ya es oficial. Sergi Roberto se despidió ayer del FC Barcelona y anunció que no seguirá visitiendo la camiseta azulgrana durante esta nueva temporada. Así lo anunció a través de su perful de Instagram, en el que compartió un vídeo con un emotivo mensaje dando las gracias al club cuté por los últimos 18 años.

Así pues, saidrá del ciub azulgrana como agente libre después de finalizar su vinculación contractual el pasado 30 de junio. De hecho, el Barça tiene preparado un acto de despedida para el que fuese capitán del Barça hasta la temporada pasada para mañana en el Spotify Camp Nou.



Sergi Roberto, | Addicio

#### dida: «Culés, ha llegado el momento de daros las gracias per todo este viaje que hemos hecho juntos. Mi historia con el Barça comienza con 14 años; desde Reus hasta Barcelona, cumpliendo el sueño de vestir la camiseta azulgiana. Pasando por La Masia, donde viví mis mejores años como adolescenete y donde aprendí todos los valores de este club. Haciéndome crecer como jugador y, sobre todo, como persona; ha-

Este es el mensaje de Sergi Roberto en su vídeo de despe-

#### Hoy, el Gamper

para toda la vida».

La quincuagésimonovena edición del Joan Gamper se juega esta noche contra el AS Mónaco (20.00 horas) para presentar al Barça, que ha realizado solo el fichaje de Dani Olmo y espera poder cerrar el de Nico Williams antes del 31 de agosto.

ciendo amistades que seguirán

#### **CB** Gran Canaria

#### Homesley llega con dureza

Recién aternzado en el aeropuerto de Gran Canana, el nuevo escolta del Granca, Caleb Homesley, luciendo una sonrisa de oreja a oreja hen la imagen-reconoció que tanto el entrenador Jaka Lakovic, como el presidente Sitapha Savané, son dos de los culpables de su fichaje, reconociendo que se sintió «cómodo» en su conversación con ambos «con el presidente. Me sentí cómodo con el rol que me comentaron, creo que podré llegar y ayudar al equipo a ganar, que es lo importante», «Juego duro y con emoción, estoy dispuesto a hacer lo que haga falta para ganar», añadió al tiempo que resaltó que en su opición «la ACB es la liga más dura, aquí juegan los mejores». | V. P.



CB GRAN CANARIA

#### Crossfit

V. P. ARRECIFE

El X Lanzarote Summer Challenge coronó ayer a sus ganadores. En la prueba reina del RX femenino se impuso la pareja formada por Fátima Caballero y Carmen Pericet, mientras que en el cuadro masculino el triunfo cayó en los dominios de la dupla formada por Alejandro de la Guardia y Fernando Llaneza. La décima edición de la prueba se postula como la más dura y exigente de su historia hasta la fecha, incluyendo por primera vez tres ubicaciones diferentes. el Islote de la Fermina, Marina Lanzarote Puerto Deportivo y la playa de El Reducto.

La jornada comenzó en El Reducto. Los deportistas han tenido que levantar sobre sus cabezas una pesa rusa de hasta 36 kilos y han tenido que levantar entre los dos atletas un saco de hasta 75 kilos con el que han tenido que recorrer 10 metros efectuando zancadas de forma sincronizada sobre la arena. Dicha prueba o wod era la última oportunidad para que los atletas se clasificaran para la gran final, donde solo las ocho mejores parejas de cada categoría tenían un puesto asegurado.

En el Puerto Deportivo de La Marina les esperaban las exigentes finales que coronanan a los más fuertes. Todo un desafío de repeticiones interminables que han puesto a prueba la resistencia fisica y mental de los competidores. Suspendidos de una barra han realizado 100 repeticiones tocarido la barra con los pies, los dos integrantes del equipo, totalmente sincronizados. A continuación han realizado 75 pistols, sentadillas a una sola piema, suspensión en amilias con sus brazos al límite o tener que realizar hasta 50 levantamientos de 100 kilos.

Finalmente, los campeones de la categoría reina, RX masculino del Lanzarote Summer Challenge 2024 han sido la pareja formada



Alejandro De la Guardia durante la ejecución de la prueba de anillas, ayer.] 19/019

# De la Guardia y Llaneza se llevan el Summer Challenge

Fátima Caballero y Carmen Pericet reinan en el RX femenino en Lanzarote « Moreno y Henríquez ganan en la categoría Máster

por Alejandro de la Guardia y Fernando Llaneza, seguidos por Jaime Rozalén y Carlos Casado en segunda posición y Jaazael Suárez y Juan Salvador Franquis en tercer lugar Por su parte, las campeonas en RX femenino han sido Fátima Caballero y Carmen Pericet, seguidas de Andrea Ramal y Claudia Cabrera y de Sofia Miran y Teresa Pereira completando el podio.

#### El resto de categorias

Los ganadores de la categoría Máster fueron Adargoma Moreno y Ezequiel Henríquez. En la categoria Intermedio masculino el triunfo recayó en Jonatan Iglesias y Oliver Vier y para Candela Arjona y Fátima Pascual en el cuadro femenino.

Por último, en la categoría Scale masculino se proclamaron vencedores Sebastián Orozco y Nayim Mohamed Mizzian y en el femenino las ganadoras fueron Minam Pena y Soledad Bolaños.

En palabras del alcalde de Arrecife, Yonathan de León, el Chalienge fue un acterto multiplicar las ubicaciones de la edición: «La gran cantidad de gente, no solo deportistas, sino también familiares que vienen a apoyarles, acudieron para formar parte del espectáculo por el litoral, una dinamización de la zona que consigue que se beneficie el sector de la restauración, comercios y hoteles».

El consejero de Deportes del Cabildo de Lanzarote, Juan Monzón, destacó que «Lanzarote ya se define como destino turistico deportivo de primer nivel, prueba de ello es este evento internacional, muy en la línea del Cabildo de la isla de compaginar turismo y eventos deportivos».

#### **VELA LATINA CANARIA**

#### El 'Villa de Agüimes' se suma a la lucha por el Aguas de Teror

El Campeonato Aguas de Teror de Vela Latina Canana se puso al día con la celebración de la regata aplazada de la quinta jornada entre el Villa de Agüirmes Ybarra y el Minerva Idamar Atlantic. La victoria del bote lagartero le confirma como candidato al título junto a Hospital La Paloma Pueblo Guanche y Portuanos Autoridad Portuana de Las Palmas de cara a la ultima jornada prevista para el 24 de agosto en la que se decide al campeón. V. P.

#### PADEL

#### Soto-Brocal y Vega-Santiago se coronan en el FIP Promises

Vicente Soto y Mario Brocal, en el cuadro masculino y Manetta Vega y Anana Santiago, en el femenino, fueron las parejas ganadoras del FIP Promises Gran Canaria en la categoria sub 14. En la categoria sub 16 el triunfo fue para las parejas formadas por Aimar Benitez y Carlos Cabrera, mientras que en la sub 18, Álvaro Pozo y Diego Garcia se impusieron entre los hombres y Marta Eugenio y Daniela Valiente en las féminas. | F. J.

#### TRIATLON

#### Acosta y Rodríguez ganan el trofeo del RC Náutico Arrecife

La madnieña Lucía Acosta (CT diabililos de Rivas) y el tinerfeño Gorka Rodriguez (CT Sonano) fueron los vencedores absolutos de la edición 30 del Triatión Real Club Náutico Arrecife, prueba puntuable en la modalidad sprint para las senes cananas de triatión. Tanto Gorka Rodríguez como Jorge Wilkes, Ricardo Hernández y Yerove Rodriguez, fueron los animadores de una prueba que se decidió en el segmento de carrera a pie. | F. J.

#### VOLEIBOL

#### Lianma Flores cierra la plantilla del nuevo Hidramar

Lanma Flores, con experiencia en Rusia, Turquia, Kosovo y Chipre, firma por una temporada con el Hidramar Gran Canaria. Con su fichaje el conjunto grancanario ya tiene al relevo natural de Heloiza Pereira y con ella dan por cerrada la plantilla del Olímpico para la próxuma temporada con la que intentarán superar por primera vez en su historia la fase previa de la Champions. | V. P.

Golf

#### Espino, rey del Gloria Thalasso

Christian Espino -en el centro de la imagen con polo verde, acompañado del resto de premiados-se proclamó vencedor del XX Torneo de golf Glona Thalasso & Hotels en la categoria scratch. Por su parte, Cristian Linares, Francisco Javier Veza y Dae Soo Lim Sun, se unpusieron en la primera, segunda y tercera categoria masculma respectivamente. El triunfo en la primera categoria femenina fue para Isabel Martinez, mientras que la ganadora en la segunda categoria fue Mª Ángeles Silva. El premio al mejor clasificado sénior correspondió a Thor Hellenaes, el drive más largo de cabalieros fue para Armando Juárez y el de señoras fue para Isabel Martinez. (F.J.



#### Universidad

#### María Jesús Hernández

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El alto rendimiento científico del Instituto de Astrofisica de Canarias (IAC) obedece a su apuesta por apoyar al capital investigador con los recursos tecnologicos, financieros y humanos necesanos. Esta es una de las conclusiones de lestudio El capital humano y la gestión del conocimiento en entomos de coopetitición: una aplicación a los centros de I+D+I de excelencia (Gescoop) que analiza la gestión del conocimiento en entornos de competición con el objetivo de conocer las claves para alcanzar la excelencia cientifica y poner en valor el capital humano investigador de Canarias. El provecto ha sido lievado a cabo durante casí tres años por investigadores de la División de Organizaciones, Personas y Conocimiento del Instituto Universitano para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones (Ide-TIC) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canana, bajo la dirección de Petra de Saá Pérez.

El trabajo describe cómo es el proceso de gestión del conocimiento científico en un entorno de «coopetición» donde se coopera y se compite con los rivales por la excelencia científica. «Hemos analizado aquellos aspectos del capital humano, social y organizativo que pueden ayudar a gestionar las dinámicas paradójicas que se dan en la gestión del conocimiento en los centros de I+D+l de excelencia cuando se coopera con los competidores para alcanzar un alto rendimiento científico», indicó De Saá, lider del equipo de investigación compuesto por José Luis Baliesteros Rodriguez, Claudia Benitez Núnez, Nieves Lidia Díaz Díaz y Daniel Dorta Afonso, También han contado con la colaboración de Francisca. Alamo Veta, Carlos Rodríguez y Cristina de la Nuez.

El contexto de investigación en el que se ha desarrollado este proyecto ha sido el IAC, reconocido en tres ocasiones consecutivas como centro de excelencia Severo Ochoa, por su alto rendimiento cientifico. En concreto, el estudio se ha enfocado en analizar el área de investigación del Astrofísico que contaba con 214 investigadores en diciembre de 2022. Fruto de tres años de estudio -cualitativo y cuantitativo-, el proyecto aporta una visión rigurosa de los diferentes aspectos que determinan el proceso de gestión del conocimiento cientifico.

#### «Coopetición»

«Nuestros resultados han permitido constatar que el IAC es un contexto de coopetición -colaboración y competición-, pues tal y como afirman sus investigadores, para innovar y alcanzar los objetivos científicos tienen que colaborar con sus competidores».

Además, los resultados del estudio permiten afirmar que los científicos del Instituto de Astrofísica han desarrollado en gran medida la capacidad de coopetitición o habilidad para saber equilibrar las de-

### La ULPGC desvela las claves para alcanzar la excelencia científica

El IdeTic estudia durante tres años el proceso de gestión del conocimiento en el Astrofísico



De izquierda a derecha, Claudia Benitez, Daniel Dorta, Petra de Saa y Nieves Diaz., il

mandas contradictorias de la relación, reduciendo los efectos negativos y aprovechando los beneficios que reporta sobre el resultado final. «Ello les ha permitido alcanzar altos niveles de rendimiento, sobre todo respecto a la elaboración de artículos y la obtención de recursos y conocimiento», indicó la investigadora del IdeTIC.

El trabajo también concluye que el capital humano investigador del IAC está altamente capacitado y cuenta con los conocimientos y habilidades científicas necesarios para desarrollar todas las facetas de la investigación, desde el planteamiento de las cuestiones de investigación, pasando por la obtención y analisis de la información, hasta la obtención y difusión de

los resultados alcanzados. Además, se constató que investigan por satisfacción personal y porque disfrutan con su trabajo más que por la obtención de recompensas financieras o para promocionar y dedican muchos esfuerzos a crear y cultivar una amplia red de colaboradores nacionales e internacionales.

A ello se le suma que el IAC cuenta con unas instalaciones de vanguardia con los observatorios y el instrumental necesano para obtener los datos de calidad que necesitari los investigadores para llevar a cabo su labor científica.

Pero además de su capital físico y financiero, «evidenciado por su alta capacidad de captación de fondos», el estudio pone en valor el papel del personal técnico y de administración que da soporte logístico a la investigación. «En el IAC se ha apostado por apoyar al capital humano y social investigador con los recursos tecnológicos, financieros y humanos necesarios para llevar a cabo las tareas investigadoras, a pesar de las hinitaciones que supone desarrollar esta labor en el contexto investigador español», señaló la catedrática de la ULPGC.

El proyecto Gescoop también confirma «una correcta implementación de aquellas prácticas sobre las que puede tener cierto margen de decisión», de forma que los procesos de selección y formación se llevan a cabo en igualdad de oporturidades, «Al ser un organismo publico de investigación, la politica retributiva viene establecida por ley, al igual que el acceso a puestos permanentes, siendo la incertidumbre sobre el futuro profesional una de las principales preocupaciones de los investigadores».

El IAC apoya a su capital investigador con los necesarios recursos financieros, técnicos y humanos

Los procesos de selección y formación se llevan a cabo en igualdad de oportunidades

Con respecto a las capacidades directivas, los responsables de la investigación del IAC han propiciado una gestión del conocimiento cientifico eficaz basado en el intercambio de ideas entre personas con diferentes características, especializaciones y experiencias. Todo ello ha contribuido a que los investigadores tengan una alta predisposición a compartir sus conocimientos, resultados, expenencias o ideas con sus coopetidores, creando un entorno laboral que genera un alto nivel de productividad cientifica, pero también de satisfacción y compromiso de los investigadores. Ello se traduce en una alta productividad de los investigadores, que se observa tanto en el número de publicaciones como en el índice h con una tendencia creciente en los cuatro últimos años.

«En conclusión, el IAC ha sabido valorar el papel de su capital humano como activo clave en la gestión del conocimiento científico para convertirse en un centro de I+D+I de excelencia científica Severo Ochoa», concluyó Petra de Saá, destacando la utilidad de este estudio para el ecosistema investigador canario, «en la medida en que se aportan evidencias para la gestión eficaz del conocimiento, con un enfoque basado en las personas, que pueden ser determinantes en aras de alcanzar la excelencia cientifica».

#### Salud

#### La capital inicia una campaña de información sobre protección contra altas temperaturas

La iniciativa incluye consejos y medidas preventivas para jas personas más vulnerables

#### Europa Press

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha iniciado una campaña de información sobre la protección contra las altas temperaturas con consejos y medidas preventivas para esta época del año, destinado especialmente a las personas más vulnerables.

En un comunicado, el Consistorio ha explicado que el panel informativo incluye, entre los consejos, limitar la exposición al sol, buscar lugares frescos a la sombra o evitar estar expuestos durante las horas más calurosas del dia (entre las 12.00 y las 16.00 horas).

También se propone utilizar protección solar, así como ropa fresca, gorra y gafas de sol, hidratarse con agua y tomar comidas ligeras o evitar la práctica del ejercicio físico en las horas centrales del dia

Asimismo, se recomienda que en los periodos de altas temperaturas se tenga una especial atención a las personas más vulnerables como bebés, menores, mujeres embarazadas y lactantes, personas mayores y enfermas graves, además de los colectivos que desarrollan su trabajo al aire libre

#### «Más que bien»

Esta iniciativa está encuadrada en la estrategia Las Palmas de Gran Canana Más Que Bien para promover el bienestar social a través de una ciudad segura, saludable y sostenible

En esta línea, la capital fue la primera ciudad de España declarada como urbe dermosaludable por la Academia Española de Dermatología por su compromiso con la salud de la piel de la ciudadanía, acogiendo todos los años la Feria de la Salud de la Piel en Las Canteras.

Los paneles informativos con las medidas mencionadas estarán expuestos en más de 150 soportes publicitarios, también denominados mupis, repartidos por toda la ciudad, así como en las redes sociales del Ayuntamiento, desde donde se mantendrá informada a la población sobre las situaciones de alerta que se puedan producir durante estas fechas en las que el calor estival aprieta.

### 'Un caso paradigmático'

Como resultado del proyecto Gescoop y gracias a la colaboración del Instituto de Astrofisica de Canarias, el equipo de investigación del ideTIC-ULPGC ha elaborado el libro Un caso paradigmático de gestión del conocimiento científico en entornos de coopetición: el IAC como centro de I+D+I de excelencia Severo Ochoa, en el que se analiza en profundidad las dimensiones que forman parte del modelo teórico del proyecto. Estructurado en seis capítulos, se explica el contexto investigador español y la metodologia del trabajo, analizan la coopetición en el IAC, describen su capital humano, social y organizativo, se estudia la gestión del capital humano del IAC, y analizan las dinámicas que se reflejan en los resultados de los investigadores del centro. Finalmente, se presenta un resumen de las principales consideraciones extraídas del estudio. | M. J. H.

#### Salud

#### Yanira Martin

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La técnica yNotes es un procedimiento de vanguardia que permite practicar histerectornias y otras cirugías ginecologicas a través de la combinación de la vía vaginal y la laparoscópica, lo que lo convierte en un proceso minimamente invasivo, «Hasta ahora, estas intervenciones se hacian por medio de la laparotomía -abnendo el abdomen- o de la laparoscopia -realizando pequeñas incisiones en el abdomen-, El nuevo dispositivo representa el último avance en el campo de estas cirugias al no tener que hacer rungún corte», explica el doctor Miguel Angel Barber, jefe del servicio de Obstetricia y Ginecología en el Hospital Vithas Las Palmas.

El procedimiento quirurgico evita, por tanto, las cicatnes. Además, favorece la recuperación temprana de las pacientes y disminuye el dolor. De hecho, las mujeres pueden recibir el alta entre las 12 y las 24 horas posteriores. «Su aplicación es apta para, prácticamente, cualquier cirugía del útero, los ovarios y las trompas», indica el facultativo.

Precisamente, la principal característica que lo diferencia de la laparoscopia -otra técnica poco invasiva- radica en que no necesita atravesar el abdomen, de tal forma que todos los cuadros ginecológicos que antes se resolvian a través de este último proceso, ahora, según Barber, se podrán abordar por medio del nuevo recurso, «El futuro es yNotes. Es cierto que la laparoscopia seguirà vigente para tratar endometriosis severas, por ejemplo, pero su uso quedará reducido a casos determinados», asevera el experto. Algo similar ocurrirà con la laparotomia, pues los profesionales de Vithas ya ba-

# La cirugía vNotes revoluciona las intervenciones ginecológicas

La técnica permite practicar histerectomías y otras operaciones de forma poco invasiva, lo que acelera la recuperación



De izquierda a derecha, los doctores Miguel Ángel Barber e Ignacio Lobo. ( 17/01/

rajan manejar los miomas uterinos y otros tumores del útero que hasta el momento se trataban por medio de esta vía con la nueva alternativa.

#### Proceso quirúrgico

La cirugia requiere anestesia general. Pero, ¿cuáles son los pasos del proceso quirurgico? Tal y como describe el experto, en primer lugar es necesario que las pacientes se coloquen en posición supina. Después, los médicos introducen un dispositivo especial en la vagina que permite realizar una lapatoscopia por esta vía sin necesidad de suturas. «Esto nos ofrece la posibilidad de realizar una cirugia rápida, himpia y libre de cicatrices», anota. De momento, este centro de la capital grancanana ha aborde.

dado una treintena de casos con vNotes y el balance de los resultados es muy positivo.

Hay que señalar que la técnica también ha aterrizado en el Hospital Universitano Materno Infantil de Canarias, donde según la doctora Alicia Martin, responsable del servicio de Obstetricia y Ginecologia, se emplea para tratar casos muy seleccionados como pueden ser los cuadros oncológicos. A estos se suman los que corresponden a pacientes que presentan un alto grado de morbilidad, y que no pueden ser abordados por otro medio.

Como cualquier técnica quirúrgica, el proceso no está exento de
nesgos. No obstante, los principales peligros son el sangrado y la posibilidad de sufrir una infección,
algo que no difiere de los que contemplan otras operaciones. «No
podemos afirmar que la cirugia esté libre de riesgos. Lo que sí podemos asegurar es que no presenta
ningún riesgo incrementado», dice el doctor Barber

«El nuevo dispositivo representa el último avance en el campo de las cirugías», dice el doctor Barber

> Las pacientes pueden recibir el alta entre las 24 y las 48 horas posteriores

Los cuidados posoperatorios que deben seguir las pacientes para favorecer la recuperación se centran en no realizar ejercicio físico de alta intensidad durante unos dias y en evitar cargar peso. «La recuperación suele ser muy rápida. Además, no hay que hacer curas y prácticamente no es necesario guardar reposo», apunta el especialista, que además informa de que los principales cuadros que no pueden beneficiarse de esta técnica son las endometnosis de grado IV y los síndromes infecciosos.

# Descubren cómo decide el cerebro si hacer deporte o disfrutar de un aperitivo

Según la OMS, el 80% de los adolescentes y el 27% de los adultos no hacen suficiente ejercicio

Europa Press

MADR D

La mayoría de las personas se ha planteado una o vanas veces prescindir del ejercicio en favor de alguna de las numerosas tentaciones alternativas de la vida diaria como puede ser tomarse un aperitivo, y más aun en épocas como el verano donde el calor bace que cueste aún más hacer ejercicio, pero, ¿cómo toma esa decisión nuestro cerebro? Hasta ahora, lo que sucede exactamente en el cerebro cuando tomamos esta decisión ha sido un misteno para la ciencia, pero los investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Zurich (Suiza) han descifrado qué sustancia química cerebral y qué células nerviosas median en esta decisión: la sustancia

mensajera orexuna y las neuronas que la producen.

Estos fundamentos neurocientíficos son relevantes porque muchas personas no hacen suficiente
ejercicio. Según la Organización
Mundial de la Salud, el 80% de los
adolescentes y el 27% de los adultos no hacen suficiente ejercicio. Y
la obesidad está aumentando a un
ntimo alarmante no solo entre los
adultos, sino también entre los mños y los adolescentes.

En sus experimentos con ratones, los investigadores han podido demostrar que la orexina desempena un papel clave en este proceso. Se trata de una de las más de cien sustancias mensajeras activas en el cerebro. Otros mensajeros quími cos, como la serotonina y la dopamina, se descubneron hace muchotiempo y su papel ya está prácticamente descifrado, pero la situación con la orexina es diferente, ya que los investigadores la descubrieron relativamente tarde -hace unos 25 años- y ahora estan aclarando paso a paso sus funciones.

«En neurociencia, la dopamina es una explicación popular de por qué elegimos hacer algunas cosas y evitamos otras. Este mensajero cerebral es fundamental para nuestra motivacion general. Sin embargo, nuestro conocimiento actual sobre la dopamina no explica fácilmente por qué decidimos hacer ejercicio en lugar de comer Nuestro cerebro libera dopamina tanto cuando comemos como cuando hacemos ejercicio, lo que no explica por qué elegimos una cosa en lugar de la otra», apunta el autor de la investigación, catedrático de neurociencia en la Escuela Politécnica Federal de Zürich, Denis Burdakov.

Para avenguarlo, los investigadores idearon un sofisticado expenmento de comportamiento para ratones, que podian elegir libremente entre ocho opciones diferentes en pruebas de diez minutos. Estas incluian una rueda en la que podian correr y una barra de batidos donde podian disfrutar de un batido estándar con sabor a fresa. «A los ratones les gustan los batidos por la misma razón que a las personas; contienen mucho azucar y grasa y saben bæn», dice Burdakov. En su experimento, los científicos compararon diferentes grupos de ratones; uno formado por ratones normales y otro en el que los sistemas de orexina de los ratones estaban bloqueados, ya sea con un fármaco o mediante modificación genética de sus células.

Los ratones con un sistema de orexina intacto pasaron el doble de tiempo en la rueda de correr y la mitad de tiempo en el bar de batidos que los ratones cuyo sistema de orexina habia sido bloqueado. Sin embargo, cunosamente, el comportamiento de los dos grupos no difinó en los experimentos en los que los científicos solo ofrecieron a los ratones la rueda de correr o el batido. «Esto significa que la función principal del sistema de orexina no es controlar cuánto se mueven los ratones o cuánto comen. Más bien, parece ser fundamental para tomar la decisión entre una y

otra, cuando ambas opciones están disponibles», dice Burdakov. Sin orexina, la decisión fue claramente a favor del batido, y los ratones dejaron de hacer ejercicio a favor de comer.

#### Comprobar en humanos

Los investigadores de la ETH de Zûnch creen que la orexina también puede ser responsable de esta decisión en los seres humanos, ya que se sabe que las funciones cerebrales implicadas en este proceso son prácticamente las mismas en ambas especies.

«Ahora se trata de comprobar nuestros resultados en humanos», afirma la jefa de grupo en la ETH de Zunch, que dirigió el estudio junto con Denis Burdakov, Daria Peleg-Raibstein. Para ello, se podria estudiar a pacientes que tienen un sistema de orexina restringido por razones genéticas, es decir, aproximadamente una de cada dos mil personas, y que padecen narcolepsia (un trastorno del sueño). Otra posibihdad seria observar a personas que reciben un medicamento que bloquea la orexina, que está autorizado para pacientes con insomnio.

Estudio Las secuelas de la pandemia

### La ansiedad se ha duplicado entre los menores de 25 años desde 2016

Los trastornos mentales ya afectan al 34% de la población en España & Los problemas de aprendizaje han aumentado un 26,6% desde 2019, según Sanidad

Patricia Martin

MADRD

La pandemia ha dejado tras de si varias epidemias, entre ellas la que engloba los problemas de salud mental, que se han disparado. El informe anual del Sistema Nacional de Salud, que el Ministerio de Sanidad publicó esta semana con datos de 2023, revela que tres de cada diez personas (en concreto el 34% de la población española) padece algun trastorno, sobre todo ansiedad, insomnio y depresión.

Los trastomos de ansiedad han aumentado especialmente entre los Jóvenes (menores de 25 años). sector de la población donde se han duplicado desde 2016 y han crecido casi un 30% desde justo antes de la panderma, en 2019. Los problemas de aprendizaje han crecido un 26,6% desde 2019 y los problemas hipercinéticos, los movimientos involuntarios del cuerpo, ນກ 5,2%.

No obstante, la prevalencia de los trastomos mentales en consunto, que ha crecido un 30% desde 2016, aumenta con la edad. Los valores más bajos se registran entre los niños de 0 a 4 años y los más altos en el grupo de más de 90 años. La afectación supera el 40% en la población de más de 50 años y el 50% entre los mayores de 85%. En concreto, la ansiedad, que es el trastorno más frecuente, afecta al 10% de la población, aunque con grandes diferencias por sexo: la padecen sobre todo las mujeres, el 14%, frente a un 7% de los hombres, y el 3% de los menores de 25 años. No obstante, la prevalencia ha bajado respecto a 2021, cuando se registró el máximo histórico. Las cifras del informe, sin embargo, solo reflejan cifras de personas con diagnóstico, por lo que la incidencia de las enfermedades mentales podria ser mayor porque no siempre se acude a los profesionales sanitarios, Los estudios demuestran, por el contrario, que si se abusa de los psicofármacos, con o sin receta.

#### Consumo de antidepresivos

En concreto, el informe de 2023 indica que ha crecido el consumo de antidepresivos un 50% desde 2012 y el de hiprioticos y sedantes un 22%, hasta catapultar a España a la tercera y quinta posición, respectivamente, entre los 21 estados miembros de la Unión Europea que presentan datos a la OCDE. Pese al incremento de los trastomos mentales, un 75,5% de la población valora su estado de salud como bueno o muy bueno, pero el indice baja al 66% entre las personas con nivel educativo infenor.

Y las principales causas de muer-



Una mujer camina por el centro de Santa Cruz, (CARSTELIA), CARSTELIA, CARSTEL

te siguen siendo las enfermedades cardiovasculares y el cancer, que provocan más de la mitad de las defunctiones, si bien con una tendencia descendente desde el 2012 (de un 7%). Por ejemplo, la cardiopatia isquémica -enfermedad provoca-

da por el estrechamiento de las arterias que van al corazón- ha pasado de representar 76,7 muertes por 100,000 habitantes en 2012 a 53,3 en 2022. La enfermedad cerebrovascular ha descendido de 64.2 a 44,0 muertes por 100,000 habi-

tantes. En el caso de los tumores malignos, la tasa de mortalidad se ha reducido en ese penodo un 12,2%, pasando de 242,9 a 213,2 muertes por 100,000 habitantes y la minoración ha sido el triple en hombres que en mujeres.

Entre las causas externas, la mortalidad por suicidio supone 8.8 muertes por cada 100.000 habitantes, siendo mayor en hombres que en mujeres.

El informe refleja, además, que la esperanza de vida va poco a poco recuperándose del bajón que sufrió debido al empuje del covid. Ahora se situa en 83.1 años, más cerca de los 83.5 años de 2019. Las personas, al nacer, esperan vivir 79,4 años con buena salud: 77,4 años los hombres y 81,4 las mujeres. Para las personas de 65 años, la esperanza de vida con buena salud es de 18,7 años: 17,4 años los hombres y 19,9 años las mujeres.

La estadistica publicada contiene información relevante sobre los estilos de vida de la población española. Indica, por ejemplo, que casi dos de cada 10 personas adultas son obesas y casi cuatro de cada 10 se declaran sedentanas en su tiempolibre. Ambos problemas aumentan hasta casi duplicarse entre las personas con niveles de estudios inferiores (un 21,5% de obesidad y un 45,5% de sedentansmo). Y los valores han permanecido estables desde 2006, con un ligero descenso en el sedentarismo. Los indices de obesidad indican que España se encuentra en el promedio de la UE, mientras que está levemente por enoma en cuanto a sedentansmo.

#### Un 20% de fumadores

Por otro lado, el consumo de frutas v verduras es insuficiente en dos de cada diez personas (el 23,4% de la población), 10 puntos menor que la media de los países del UE. Las adicciones también están extendidas, aunque el consumo de tabaco ha disminuido un 25,2% en el penodo 2006-2020. Casi el 20% de la población fuma a diario, un 23% de hombres y 16% de mujeres. Y el consumo de cannabis, aunque también muestra una tendencia descendente, alcanza al 21,8% de los escolares de 14 a 18 años.

La prevalencia de los trastornos mentales ha crecido un 30% desde 2016

> Casi el 20% de la población fuma a diario: un 23% de hombres y 16% de mujeres

Ademas, el 1,3% de la población tealiza un consumo de nesgo de alcohol y el 11,3% de los jóvenes entre 15 y 24 años confiesa realizar un consumo intensivo mensual Para frenar estos indices, el Ministerio de Sanidad va a endurecer la ley antitabaco y pretende aprobar una normativa para evitar el consumo de alcohol en menores. La primera amphará los espacios sin humo y endurecerá la regulación de los vapeadores y la segunda restringirá la venta y la publicidad de bebidas alcohólicas en ámbitos destinados a ninos y adolescentes.

El informe refleja también que el 83% de los escolares de 14 a 18 años juegan a videojuegos y el 5,1% tiene un posible trastorno de adicción, el triple en chicos (7,7%) que en chicas (2,5%), aunque los índices van a la baja respecto a 2019. En cuanto al juego problemático, se calcula que el 1,7% de la población tiene un posible trastorno, también mayor en hombres que en mujeres y entre quienes admiten conductas de riesgo como el consumo de alcohol o tabaco.

#### PREVALENCIA REGISTRADA DE LOS PROBLEMAS DE SALUD MENTAL Y CONSUMO DIARIO MÁS FRECUENTES EN MENORES **DE FRUTAS Y/O VERDURAS DE 25 ANOS**

Casos por 1000 habitantes en España

- Trastornos de la ansiedad.
- -- Trastornos hipercinéticos



2019 2020 2021 2022 2017 2018

#### **TASA DE MORTALIDAD** AJUSTADA POR EDAD

Por 100 000 habitantes, segun sexo. En España



2012 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

### OBESIDAD, SEDENTARISMO

Según sexo y nivel de estudios. % de mayores de 15 años, España, 2020.



#### **CAUSAS DE MUERTE SELECCIONADAS**

Numero absoluto. En España, 2022 Hombres 5 Mujeres

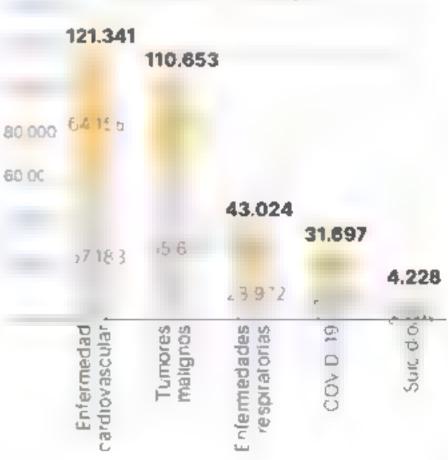

Estudio Las secuelas de la pande n a

# El 70% de los pacientes espera 9 días para acceder a un centro de salud

La teleconsulta supone el 40% de la asistencia médica • Los españoles puntúan con un 6,27 puntos sobre 10 la sanidad pública

Patricia Martin

MADRID

Pese a que el gasto sanitario se ha incrementado en los últimos cinco años un 27,3%, hasta el 78% del PIB, la atención primaria en España sigue debilitada. El informe anual del Sistema Nacional de Salud indica que casi el 70% de la población tiene que esperar más de un dia para ser atendido, con una espera media de 9.12 dias, por lo que la situación ha empeorado respecto a 2022, cuando era de 8.8 dias.

Antes de la pandemia el 43% de la población esperaba una media de 5,8 días, por lo que la situación se ha agravado notablemente. Las causas son diversas, pero el informe refleja que mientras las plantillas se han incrementado «notablemente» en los hospitales y servicios de emergencias, se han mantenido «prácticamente invariables» en atención primaria.

Por otro lado, el informe indica que la teleconsulta ha llegado para quedarse. En 2022 este tipo de asistencia sarutaria representaba la mitad de las consultas en los centros de salud, en 2023 ha bajado diez puntos porcentuales, pero sigue representando el 39.1% de las 256 millones consultas que se registraron en atención primaria y el 13.6% de las citas en enfermena. Además, en torno a tres millones de consultas médicas y 10.5 millones de consultas de enfermería tienen lugar en el domicilio del paciente. Otro de los datos que muestran la transformación progresiva es el incremento de los recursos de los hospitales de día, que han crecido en torno a un 30% en 10 años dado que es una opción preferible para algunos enfermos porque les



Centro de salud de Santa Cruz de Tenenfe a principios de 2024.

#### NÚMERO DE CONSULTAS EN ATENCIÓN PRIMARIA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

Fuente:
Ministerio
de la lidad

Atendion
Domicilio
Tetedionso ta

En miliones España 2022

Consultas de medicina
de la lidad

Tetedionso ta

permite seguir viviendo en sus casas y disminuye las infecciones hospitalarias.

Además, en 2023 los hospitales atendieron en torno a cuatro millones de pacientes ingresados y cerca de 87 millones de consultas. Se realizaron 3,5 millones de intervenciones quirurgicas y el 48.6% de la cirugia mayor se efectuó de forma ambulatoria. Al contrario que las esperas en atención primaria, las esperas medias para prime-

ra consulta en atención especializada y para intervención quirurgi ca no urgente están descendiendo. La espera media para una primera consulta es de 87 dias, frente a los 99 dias que se registraron en 2020, el primer año del covid. Y la espera para cirugia no urgente ha caido de 155 dias en 2020 a 112 en 2023, aunque el informe destaca que se producen grandes diferencias en tre territorios, oscilando entre los 45 y los 153 dias.

### 571 centros educativos y sanitarios de las Islas mejoran su conectividad

Este proyecto tiene como objetivo mejorar los servicios e impulsar nuevas oportunidades

LP/DLP

SANTACH & DE TENEMFE

El Gobierno de Canarias ha completado un ambicioso proyecto para mejorar la velocidad y fiabilidad de las conexiones, aumentando la seguridad en las comunicaciones de los centros publicos de referencia. Estos centros prestan servicios esenciales, como los asistenctales y sociales y de igualdad, tales como hospitales, centros de salud, centros educativos y de formación, y otros centros públicos en las distintas provincias. Así, el objetivo principal del proyecto es garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de su ubicación, tengan acceso a servicios digitales modernos y eficientes, reduciendo así la brecha digital entre áreas urbanas y rurales

La instalación de este equipamiento avanzado marca un
hito en la modernización digital del Archipiélago, mejorando no sólo la calidad de los
servicios publicos, sino también impulsando nuevas
oportunidades educativas, de
salud y de investigación, promoviendo así el progreso socioeconómico del archipiélago, Esto facilita el acceso a servicios publicos de alta calidad
y ayuda a hacer frente al reto
demográfico.

#### Centros de salud

La implementación de la tecnología WiFi en los centros de salud permite que los profesionales de la salud pueden ahora acceder a información médica y registros de pacientes de manera más rápida y segura, lo que da lugar a diagnósticos y tratamientos más precisos y oportunos. Además de los centros de salud, se han realizado mejoras en otros centros publicos, alcanzando un total de 277 sedes.

El reto es que todos los ciudadanos tengan acceso a servicios digitales más eficientes

En el ámbito educativo, se ha actuado en 294 centros. La mejora de la conectividad WiFi permite al alumnado y profesorado acceder a recursos educativos digitales, fomentar el aprendizaje interactivo y facilitar el uso de herramientas educativas avanzadas. Esta mejora de la conectividad facilità la realización de clases virtuales, el acceso a plataformas de aprendizaje en linea y la utilización de tecnologias innovadoras en el aula, preparando a los estudiantes para el futuro digital. Con este proyecto, el Gobierno de Canarias cumple su compromiso para conseguir que al menos 9.000 centros de referencia y servicios publicos en España alcancen una velocidad de conectividad minima de I Gbps y WiFi 6. En Canarias, se ha logrado un incremento del 27% sobre el objetivo inicial, beneficiando a 120 centros adicionales. Esta mejora en la conectividad digital contribuye significativamente a la modernización de la infraestructura digital en las islas, facilitando el acceso equitativo a servicios digitales de calidad

### LA PROVINCIA





#### **Asuntos Sociales**

# La Ley de bienestar animal salvó al perro Pepín de un sacrificio seguro

La norma, aprobada en el Congreso en marzo de 2023, aún precisa de una reglamentación que la desarrolle y vele por su cumplimiento en las autonomías

Iván Alejandro Hernández

LAS PAL MAS DE GRAN CANARIA

Un equipo del Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás encontró a un perro en un barranco monbundo, con sus patas traseras lienas de gusanos. El perro fue trasladado al Aibergue Insular de Animales del Cabildo de Gran Canaria, donde lo bautizaron como Pepin y prácticamente todo el eguipo se volcó en su recuperación. Pasó por una operación muy complicada para intentar que volviera a andar Apenas podia levantarse y «él tampoco ponia de su parte», recuerda Syra Roiz, veterinaria y responsable del albergue

Con mucho cariño, esfuerzo, dedicación y paciencia, el equipo llevaba a cabo las sesiones de rehabilitación: a través de una silla de ruedas podian moverlo y también trabajaron sesiones en la piscina. «Antes iba con las cuatro ruedas, ahora solo con las dos de atrás y ya es capaz de moverse», indica Roiz. En la actualidad, tras meses de recuperación desde que lo encontraron a punto de mont, Pepin ya puede ser adoptado, aunque la familia que lo elija debe entender sus necesidades. Roiz tiene claro que es «una historia bastante especial» y «si la Ley no existiera se le hubiera aplicado la eutanasia».

Se refiere a la Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales, aprobada en el Congreso en marzo de 2023. Entre otras medidas, la norma prohíbe el sacrificio salvo casos excepcionales y justificados de seguridad o salud publica. Así, Pepin ha podido tener otra oportunidad, aunque Roiz manza que las posibilidades de que una fanulia adopte a este tipo de canes suelen ser escasas. «Una persona entre 500 pide el perro que más lo necesita», añade,

Los que más suelen adoptarse son cachorros o perros de tamaño pequeño y, por el lado contrano, los que permanecen más tiempo en el albergue son los de tamaño grande o los calificados como potencialmente peligrosos. «Adoptar un perro potencialmente peligroso supone tener una licencia, debe tener un seguro también y la gente no està muy por la labor por el papeleo. Hay que sacarlos con un bozal, una correa de menos de dos metros... La legislación particular hace que su adopción sea más complicada», explica Roiz.

En el Albergue Insular de Gran Canana no se han hecho esperar las adaptaciones a la normativa y los consiguientes cambios en los procedimientos de trabajo. Esto ha provocado una disminución



Pepin en el Albergue Insular de Animales del Cabildo de Gran Canana. Il

El Albergue Insular de Gran Canaria aplicó cambios para adaptarse a la nueva normativa estatal

Los canes de tamaño grande y los peligrosos tienen más dificultades para ser adoptados drástica en el numero de animales acogidos: mientras que en 2022, hubo más de 2.350 entradas, el año pasado se situaron casi en 700.

Y es que en 2023 se empezó a aplicar un cupo para la entrada de perros y gatos, con un total de 214 plazas como máximo. Para los canes, se subdividen en cuatro categorias: 30 plazas para perros pequeños; 101 para los de tamano mediano o grande; ocho para cachorros y 64 para canes potencialmente peligrosos. Y el número total de felinos que pueden acoger asciende a 80.

A pesar de que la normativa obliga a la identificación con microchip de todo animal de compania, Roiz revela que un gran número de perios y, sobre todo gatos, continuan llegando sin esa exigencia. Recuerda recientemente que el equipo del albergue encontró en recepción dos transportines con dos gatos, uno macho y otro hembra, que dejó una persona sin ningún tipo de rastro y no contaban con microchip.

La entrada en vigor de la Ley

también cambia la entrada de ani. males en el albergue. Son los ayuntamientos quienes tienen la responsabilidad y la competencia de los animales en sus municipios. «Son muy importantes para el control de los animales abandonados y muchas veces tienen pocos medios o personal. Hay algunos que hacen un esfuerzo tremendo para ponerse al dia y hay otros que van más lento. Es una competencia suya, entonces tienen que ponerse las pilas y trabajar en ese sentido», expone Marisa Fernández, presidenta del Colegio de Veterinanos de Santa Cruz de Tenenfe.

Una de las medidas que contempla la normativa para frenar el abandono es la castración. Aunque en un principio se quería aplicar también a los perros, se limitó a imponería de forma obligatoria a los felinos antes de los seis meses. En cualquier caso, las protectoras si tienen la obligación de dar estenlizados a los animales que se adoptan. A juicio de Roiz, la castración es la mejor fórmula para luchar contra el abandono. Otro de los aspectos en los que la norma parece haberse hecho más visible es en las actuaciones contra el maitrato. Recientemente, el Seprona abnó una investigación contra una mujer en Tenerife por múltiples delitos relacionados con el maltrato continuado de animales domésticos, al mantener a más de 30 perios en condiciones deplorables en su vivienda.

#### Contra el maltrato

«También tenemos animales en custodia porque las Fuerzas y Cuerpos de Segundad han intervenido y nos los han traido», recuerda Roiz. En este sentido, agrega que en el caso de los perros suelen carecer de socialización, pues han vivido de forma salvaje, a menudo al ser canes destinados a la caza, por lo que no pueden ser adoptables. A su juicio, la nueva ley da más segundad jurídica a los agentes para actuar contra el maltrato animal, pero aun se suceden situaciones en las que no pueden hacer nada por carecer de espacios donde trasladar a los ammales en determinadas actuaciones y, también, no se dan las garantias suficientes imponer las sanciones correspondientes, por ejemplo, ante la falta de identificación

Segun especifica Alejandro Suárez, presidente del Colegio de Veterinarios de Las Palmas, «la Ley sin duda ha sido un revulsivo porque ha sido muy famosa, se ha hablado mucho de esa norma, para lo bueno y para lo malo». En este sentido, celebra que se imponga un mayor control para la identificación de los animales, pues se contempla un mayor control y cualquier animal tiene que estar identificado.

#### Una tramitación polémica

La tramitación de la Ley fue muy polemica y estuvo salpicada de bulos. Desde que arrancó como anteproyecto en 2021, generó fricciones entre el PSOE y Unidas Podemos, recibió numerosas alegaciones de expertos de ámbitos como la biología o la veterinaria y tuvo en contra al sector de la caza, que incluso llegó a manifestarse, frente a colectivos animalistas o protectoras que pedían lo contrario al considerar que se trata de los animales más vulnerables, Precisamente por ello, los socios de gobierno de enrocaron en sus posturas durante meses para al final dejar fuera de la regulación a los animales de caza, como queria el PSOE.

Si bien, aun precisa de una reglamentación que la desarrolle y vele por su cumplimiento. Con este fin, el Munisterio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 envió en julio a las autonomias el borrador de un Real Decreto para desarrollar la norma, al que se pueden presentar propuestas hasta el 31 de agosto. Entre otras medidas, se propone eximir a los actuales dueños de perros el curso formativo obligatorio o eliminar la categoria de los perros potencialmente peligrosos si el can pasa unas pruebas determinadas.





# ClubVIAJAR

DESCUBRE LAS PROPUESTAS DE LOS EXPERTOS DE LA REVISTA VIAJAR

Turquía: Jardines de Mesopotamia y Capadocia

10 días desde **1.037 €** 



Camping Resort Taiga Almería Playa

Oferta de **4x3 noches** en estancias del 1 de julio al 31 de agosto



Vietnam: Hanói, Ho Chi Minh, Da Nang, Hué, Hoi An

12 días desde 1.796 €



"Los precios pueden var ar en función de la fecha y ocupación



#### **Asuntos Sociales**

# Un 30% de las rupturas de pareja se producen durante el verano

La mayor la convivencia, las expectativas o los conflictos por los niños hacen saltar por los aires muchas relaciones sentimentales a lo largo de las vacaciones

#### Patricia Martin

Aunque la mayoria de las personas se pasa el invierno deseando que llegue el verano y las ansiadas vacaciones, para algunas parejas el periodo estival supone la sentencia final. Los estudios indican que se rompen en tomo al 30% de las relaciones sentimentales y, como colofón, septiembre es el mes de los divorcios.

Segun datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), las separaciones ante el juzgado se producen sobre todo en el tercer trimestre y, en concreto en septiembre (cuando tienen lugar casí un 40%), justo después de agosto, que es un mes inhábil en los tribunales y tras un periodo en el que las parejas suelen aumentar la convivencia. Y también notan más afluencia los centros de terapia de pareja. «En septiembre es cuando más trabajo tenemos», indica Nuria Jorba, directora de un centro especializado en crisis conyugales.

Los motivos de que muchas parejas se tiren los trastos a la cabeza en verano son variados. Según Anna Colomer, experta en terapia de parejas, una de las razones tiene que ver con que muchos de los problemas relacionales que surgen durante el año quedan tapados por las urgencias rutinarias, pero están latentes: «La convivencia del día a día, con el trabajo y los niños, no da pie a hablar de temas importantes de la pareja. Se van dejando conflictos no resueltos y, cuando llegan las vacaciones, explota todo».

También influye, segun apunta Raquel Hurtado, subdirectora de Sedra Federación de Planificación Familiar, que durante las vacaciónes se aumenta el tiempo de convivencia de la pareja «y pueden aparecer tensiones y cosas pasadas que afloran».

#### Falta de tiempo libre

Además, añade Jorba, hay que "acordario todo", como qué se visita, dónde se come y, en las parejas con hijos, como estos también estan de vacaciones, «se puede incrementar la tensión porque los padres ven que no tienen tiempo libre, por ejemplo, ese rato en el que van a trabajar, comen con los compañeros, desaparece y eso también puede generar mucha frustracion».

Y otro factor de riesgo es si las vacaciones o parte de ellas se disfrutan junto a la familia política, en su casa en la playa o un entorno rural. En este caso, el que no está con su propia familia puede sentirse incómodo o cuestionado.

#### Las esperanzas

Además del aumento de la convivencia, influye que en las vacaciones se depositan muchas esperanzas y si no se cumplen, llega la frustracion. «Nos pasamos el ano pensando en que los problemas de parteja, por ejemplo las discusiones o la falta de sexualidad, se van a resolver en un viaje maravilloso, pero si no se resuelven las cosas, empeoran», apunta Jorba.

Eso lleva a muchas personas a que en verano y con el inicio del nuevo curso, se planteen si realmente quieren seguir con su relación sentimental. «El verano para muchos es un tiempo de reflexión existencial, un proceso de introspección, donde te replanteas tu vidas, explica Hurtado.

«En verano mucha gente se replantea qué hacer con su vida», explica una terapeuta

> Las separaciones ante el juzgado se producen sobre todo en el tercer trimestre, según el CGJP

A su vez, Roberto Sanz, psicólogo y sexólogo de la Fundación Sexpol, indica que en aquellas parejas en las que los problemas surgen por la falta de tiempo o la rutina diana, las vacaciones suelen ser un periodo de calma y armonia. «Pero si el conflicto es más relacional, de formas de ser, de límites o de comunicación, eso no cambia y se agrava en las vacaciones», «Por ejemplo, vienen personas a consulta que nos explican que ni de vacaciones se entienden con su pareja

porque son conscientes de que en situaciones de calma y ocio siguen teniendo conflictos».

#### «Nada que compartir»

A este respecto, Jorba añade que a veces cada miembro de la pareja «espera una cosa distinta» de las vacaciones, «las necesidades no se han acordado y son incompatibles». Y, en otras ocasiones, al estar más tiempo con la otra persona y no solo una hora al dia, después de trabajar, se dan cuenta de que ya no tienen «nada de lo que habiar o compartir».

Por ello, antes de llegar al divorcio, muchas parejas acuden a terapia, Pero, en estas sesiones «no se salvan todos los matrimonios, algunos se acaban porque debian romperse», «La terapia no es sinónimo de resolver todos sus conflictos, pero es una herramienta importante para intentarlo», indica Colomer. La Asociación de Abogados de Familia (AEAFA) ha realizado un estudio que muestra que las causas más comunes de los divorcios son: el desgaste, alejamiento y la falta de comunicación al que lleva el estres provocado por la chanza de los hijos y el trabajo; el desenamoramiento, las infidelidades y las dificultades económicas. Tambien influyen las adicciones, la violencia de género -que se acrecienta en verano, que es uno de los periodos con más feminicidios», la famiha politica, la irritabilidad y la dificultad para gestionar el surgimiento de enfermedades.

# Trabajadores de Dependencia creen que el nuevo decreto produce indefensión

El colectivo considera que el borrador genera inseguridad para las personas dependientes

#### Efe

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Trabajadores del Servicio de Dependencia de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias de ambas provincias consideran que el nuevo borrador de! decreto por el que se regula el procedimiento para la obtención del grado de dependencia y las ayudas genera indefensión de las personas dependientes. En un comunicado, este colectivo indicó que coinciden en la necesidad de una simphificación administrativa para este procedimiento pero insiste que no puede hacerse a costa del derecho de las personas dependientes.

«Queremos poner de manifiesto que dicho decreto genera indefensión a las personas dependientes, vulnera sus derechos, contraviene la ley vigente, y no respeta la profesionalidad del personal trabajador social ni valorador» apuntó la nota

#### Eliminación Informe Social

Este colectivo considera como aspectos más críticos la eliminación del Informe Social por un nuevo «informe del entorno», que, en su opinión, es un instrumento inventado que no garantiza una adecuada toma de decisiones sobre los servictos y prestaciones que se otorgaran a los ciudadanos. Asimismo critican que la supervisión de las valoraciones por parte de la Comisión Técnica se realice solo por muestreo, lo que, a su juicio, no garantiza la igualdad y segundad jurídica del procedimiento.

«En un área tan sensible como la Dependencia, de la que se desprenden derechos y deberes, es fundamental que todas las valoraciones sean revisadas por la Comisión Técnica para asegurar la calidad del proceso y evitar errores» añadieron.

En la nota, este colectivo indica que el decreto deja abierta la posibilidad de dar nuevas funciones a la Comisión Técmica de Valoración y de decidir sobre sus componentes y funcionamiento, lo que en su opinión, podria permitir que decisiones cruciales para el bienestar de los ciudadanos «dependan de citerios políticos y no técnicos, lo que pone en riesgo la imparcialidad y segundad juridica del proceso».



Una pareja contempla el mar desde un acantilado en un dia de verano. 🗆/ဝဟ





#### Música

'Aún nos queda tiempo' es el título del último disco del dúo palmero Macaca Radiata, un álbum con diez canciones que vio la luz el pasado mes de junio y que se presenta en Gran Canaria el próximo 17 de agosto. Con una complicidad envidiable, los dos músicos aterrizan en el Buenos Aires Jazz Café de la capital para contagiar al público con su energía al ritmo de temas como 'Para hacerte bailar' o 'El pájaro que vuela'.

# El tiempo de Macaca Radiata

La música del dúo palmero integrado por Jorge Pérez y Sonia Martell tiene influencias que van desde el rock británico o argentino pasando por el jazz o los ritmos latinos

Martina Andrés

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El nuevo hobby de Sonia Martell es mirar por la ventana antes de un concierto y bromear diciendole a su compañero musical Jorge Pérez que nadie ha ido al bolo. Un poco de diversión para bajar los nervios.

«Segumos sintiendo esa emoción y esa vulnerabilidad, yo creo que eso no se va», confiesa la integrante del duo palmero Macaca Radiata que el próximo 17 de agosto a las 22.30 horas estará presentando su último disco, Aún nos queda tiempo, en el Buenos Aires Jazz Café de la capital grancanana.

Para Pérez, ese vértigo antes de subirse a las tablas no es negativo, si no todo lo contrario: es la prueba de que están andando por el camuno correcto.

«Lejos de generamos inseguridad o miedo, nos da motivación, el poder trasladar al directo esa experiencia sonora que alguien tiene cuando escucha el disco», indica el músico, «Afrontamos el concierto con la tlusión que genera el ponernos en manos de una persona que paga una entrada y emplea su tiempo en ver a Macaca Radiata, y en ver un trabajo que lleva poco tiempo en la calles, añade haciendo alusión al álbum de diez canciones producido por el argentino Leandro Sabino que vio la luz el pasado mes de junio.

#### La acogida y las canciones

La acogida del disco Aún nos queda tiempo ha sido «muy positiva», en palabras de Pérez,

«Nos hemos sentido arropados, stempre es bonito que se ponga en valor un trabajo de estas características, un trabajo independiente», apunta. Aunque, a pesar del buen recibimiento, el dúo no baja la guardia: «Tenemos los pies en ei suelo, sabemos que con la misma intensidad que vienen todas estas muestras de cariño y de visibilidad de un trabajo, también se pueden tr. Hay una base muy solida de amor, de trabajo y de solidaridad con la que hemos hecho este disco, una base que va a hacer que pase el tiempo que pase nos sintamos orgullosos», apunta el guitamista y vocalista de Macaca Radiata.

Con letras que tratan temas como el autoconocimiento, el amor, el paso del tiempo o la salud mental, los diez temas de este disco son para Pérez como «hijos» entre los que no puede elegir. En cambio, Martell se confiesa: ella sí puede dar el nombre de una canción a la que le tiene un cariño especial, tan-



El duo palmero Macaca Radiata integrado por Jorge Pérez y Sonia Martell.

Pérez: «Nos hemos sentido arropados. Siempre es bonito que se ponga en valor un trabajo independiente»

Martell confiesa que 'El pájaro que vuela' es su canción favorita del disco por la forma en la que surgió

to por su proceso creativo como por el resultado final.

«La creación de El pájaro que vuela la recuerdo con muchísimo camo. Cuando llegó Jorge a mi casa de Madrid con esos tres acordes en la guitarra con afinación abierta, la letra que tiene, que había de partir a un lugar lejos de tu hogar..., y también la época en la que surgió, era invierno. Le tengo muchisimo

cariño. Es un tema muy cuidado de principio a fin, desde cómo entra la guitarra a cómo termina, cómo se oye el mar que suena al principio, un mar que grabó nuestro productor, que fue de Madrid a la Playa de las Canteras y tuvo la brillante idea de grabar su sonido», recuerda la pianista y compositora del duo palmero.

También hace referencia a otros titulos como Para hacerte bailar o Que dicte el amor, temas que en sus palabras «entran más fácil» al ser «más poperos». «No quiere decir que estén mejor o peor, pero son canciones que tienen más aceptación, que suben más rápido las pulsaciones, que tienen más velocidad y son más pegadizos», puntualiza la artista.

Además de la variedad de géneros de los que beben para crear su
música, la complicidad entre los
dos integrantes de Macaca Radiata
es otro de los puntos que sostiene
con fuerza este proyecto musical.
«Aunque sea en conjunto, yo lo
siento como un proyecto individual porque tengo la misma libertad y la misma participación que

cuando tenta mi proyecto por separado. Es verdad que estamos enfocados en Macaca Radiata al cien por cien, pero es que encima tenemos la suerte de sentimos tan a gusto y tan en paz y tan en casa cuando trabajamos, que es como un proyecto individual, así lo hemos quendo desde el primer momento», explica Martell.

Y, en paralelo a esta entrega, ambos artistas continuan nutriéndose de musica, recibiendo clases y yendo a conciertos por separados y juntos, «de la misma manera que haciamos antes de conocernos», detalla la pianista y compositora.

«Ahora mismo estamos enfocados en Macaca Radiata y no nos cabe meternos en otros proyectos porque queremos estar a muerte con este y darlo absolutamente todo en este punto vital», sentencia.

Fechay horas chied

#### Cómic

#### El programa de Santa Cruz Cómic incluye diez exposiciones en línea

Las muestras estaran accesibles desde el 4 de octubre en la página web del evento

#### LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La XXI edición del Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Teneníe, de la que ya se conocen los cuatro carteles anunciadores y que volverá a utilizar espacios como el Teatro Guimerá y el Museo Murucipal de Bellas Artes de Santa Cruz, trabaja de forma paralela en sus actividades presenciales y virtuales. El programa en linea de este año, que volverá a estar confeccionado por Eduardo Serradilla y se dará a conocer a finales de agosto. vuelve a incluir exposiciones virtuales que podrán visitarse en la página web oficial del evento desde el próximo 4 de octubre, quedandose ahí de forma permanente.

Las exposiciones, todas de acceso gratuito, tocan diferentes tematicas. Por un lado, algunas están centradas en el manga, entre las que se encuentran Superhéroes made in Asia, Mazinger Z. el primer mecha japonés, Wolu Editorial, manga chileno, Grandes obras del manga: Ranma ½, Jujutsu Kaisen- la evolución de un trazo y Solo leveling- de la web al papel.

#### Artistas canarias

También hay muestras dedicadas a artistas canarias, gracias a la adaptación electronica de Ilustradoras & Ilustradas 4 -la actividad que forma parte del proyecto Encuentro con Autoras se puede visitar en las Casas Consistonales de La Palmas de Gran Canaria- y El escalofnante mundo de Sickyll. Por último, la oferta se completa con El cambio climático en las vinetas de The Week y Villanos Disney. Por descontado, estas exposiciones son un complemento a las presenciales, que podrán visitarse durante el mes de octubre en diferentes salas de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife y en otros municipios del Archipiélago.

Santa Cruz Cómic 2024, que concentra su presencialidad del 25 al 28 de octubre, incluye entre sus actividades un gran Artist Alley que se instalará en la Plaza del Principe durante esos dias. Como cada ano, el festival también ofrece sesiones de firmas con los artistas invitados, de los que a lo largo de este mes se irán desvelando algunos nombres importantes.

#### Literatura

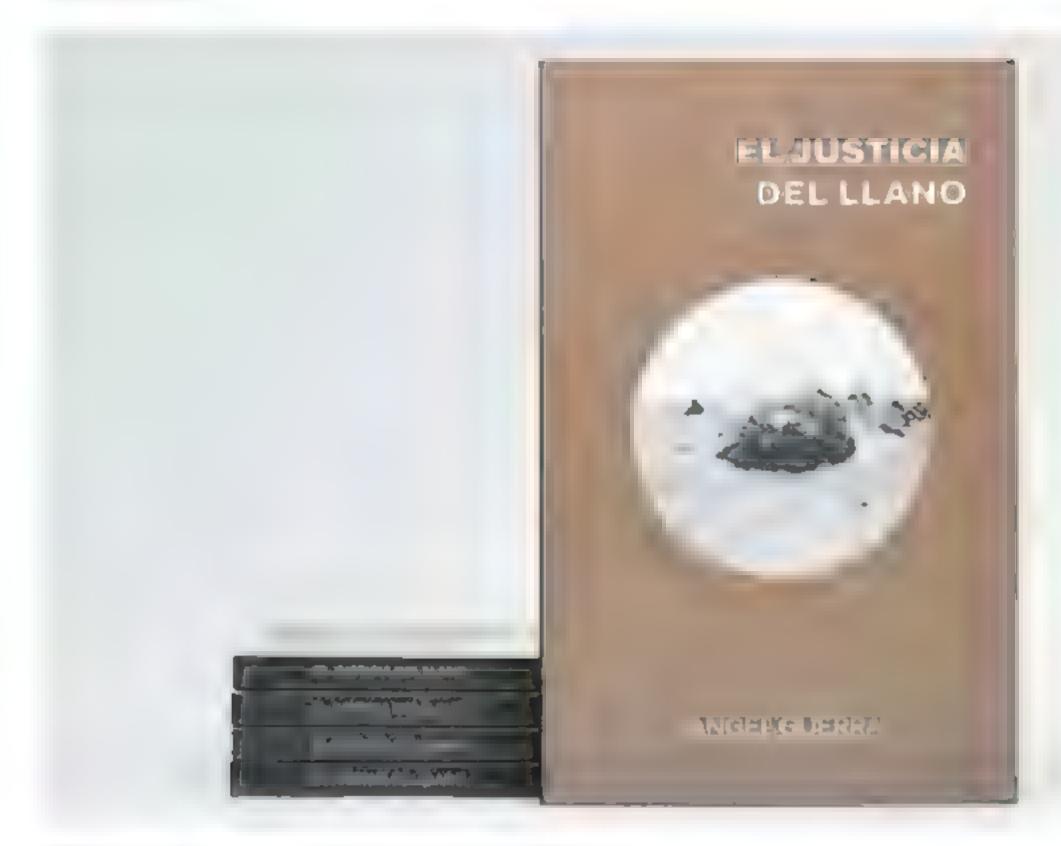

El Abro "El justicia del llano" que ya puede adquirirse en las librenas canarias. Jur/our

# La población escolar descubre a Ángel Guerra con 'El justicia del llano'

Ediciones Remotas lanza una edición coordinada por Zebensuí Rodríguez con actividades que fomentan la comprensión de la obra y contexto del autor canario

Patricia Ginovés

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Este año, Ángel Guerra ha sido protagonista del Día de las Letras Canarias, coincidiendo así con el 150 aniversano de su nacimiento. Por tal motivo, son diferentes las iniciativas que se llevan a cabo a lo largo de todo el Archipiélago. En el caso de Ediciones Remotas, acaba de lanzar *El justicia del llano*, en una edición que trata de impulsar la divulgación de la obra de uno de los mejores escritores y periodistas cananos de su época.

La selección de los relatos de Angel Guerra y la redacción del estudio de este nuevo tomo corren a cargo del filólogo Zebensuí Rodriguez, que ha decidido dirigirlo especialmente a la población escolar. Así, los lectores encontrarán en estas páginas una propuesta de actividades que permitirán trabajar de manera guiada esta novela corta que ya está disponible en las librenas de Cananas. El justicia del llano narra el drama de un grupo de cabreros tras la apanción de una niña abandonada en Lanzarote. Este escenario, alejado de los paisajes frondosos y paradisiacos de Canarias, es introducido por el autor de manera impovadora en la literatura de la época y resitua a Lanzarote en el conjunto poético de las letras canarias.



Recepcion Jose Betancort Cabrera en Teguise durante la campaña electoral de 1914 al Congreso de los Diputados. 2/802

Zebensui Rodriguez es profesor de Secundaria en la especialidad de Lengua castellana y Literatura. También ha impartido docencia en la Universidad de La Laguna (ULL), y desde 2007 es profesor-tutor del Centro Asociado a la UNED de Lanzarote. Una de sus líneas de investigación es el estudio del patrimonio literario asociado a Lanzarote, donde Ángel Guerra tiene un papel relevante de manera indiscutible De becho, su novela La Lapa (1908) suele ser considerada la mejor de la

narrativa regionalista de comienzos del siglo XX. Autor de medio centenar de novelas corta, cronista en más de 200 periódicos de España y América, crítico literario, traductor al castellano de una veintena de obras literarias y hasta político, Ángel Guerra cedió un papel protagónico a la mujer en su obra, tanto periodistica como literaria.

El coordinador de esta nueva publicación destaca que, en El justicia del llano, Ángel Guerra introduce, además, «una novedosa visión del paisaje» ya que hasta ese momento el Archipiélago «casi siempre había sido descrito en la li nea del viejo mito de las Islas Afortunadas, y lo mismo ocurría en la pintura». Sin embargo, Guerra «rompe con esa imagen y describe un paisaje seco, árido y doliente, en el que en consonancia también la vida es dura», reflexiona Rodríguez. Aunque era un detalle que ya había dejado patente en Al jallo o Tierra seca, es en esta nueva novela en la que ampisfica esa visión ya

que la trama se desarrolla en el Jabie de Amba. Zebensui Rodriguez sostiene que esta obra «es la que más puede conectar con la población escolar porque, además de no ser especialmente larga -cuenta con unas 90 paginas-, bene un punto de misterio e intriga». Asi, presenta a una niña sola llorando hasta que es encontrada por un grupo de cabreros, quienes tienen que investigar entonces quién es y, una vez que lo avenguan, deben continuar con sus indagaciones para saber por qué está sola y a donde ha ido a parar su madre.

Rodríguez: «En esta novela, el autor introduce una novedosa visión del paisaje de Canarias»

> Guerra describe un paisaje seco, árido y doliente, en el que en consonancia la vida es dura

Para respondet estas y otras preguntas, esta edición está acompahada de un conjunto de actividades para realizar antes, durante y después de la lectura. La propuesta está basada en los principtos de la mediación lectora, una concepción que ayuda a plantear hipótesis, activar los conocimientos previos y buscar más información sobre el contexto.

#### Luces y sombras

José Betancort Cabrera -el canario detrás del pseudónimo de Ángel Guerra- nació en Teguise en 1874 y pronto se trasladó a Gran Canana. donde comenzó una larga carrera penodística que le llevó a colaborar en casi un centenar de cabeceras nacionales y extranjeras. Amigo de Bernto Pérez Galdos, logro con su ayuda establecerse en Madrid y abrirse un hueco en el panorama literario peninsular, aunque su prosa siguió casi siempre vinculada a la realidad canana. Diputado por Lanzarote entre 1912 y 1923, fue también Director General de Prisiones en 1930 y 1931, Tras la Guerra Civil, abandonó la vida pública, dejando tras de sí medio centenar de creaciones literarias en las que cristalizaron los movimientos decimonómicos y la impronta del modernismo.

Zebensuí Rodríguez reflexiona que aunque la figura y la obra de Guerra son bastante conocidas por la filologia española, «por el contrano, no lo son tanto por la población en general, especialmente fuera de Lanzarote». En este sentido, «su nombramiento como autor del Dia de las Letras Cananas en 2024 ha servido para remediar esta situación». Ahora, lo que falta es lanzar reediciones de sus textos que, si liegan acompañadas de una propuesta didáctica, como es este caso, «hará más facil el aprendizaje».

#### Vanidades



Jeff Bezos y MacKenzie Scott, Melinda French y Bill Gates, y Bernie Ecclestone y Slavica Radic., 97601

El primer episodio de esta nueva serie de verano se lo dedicamos a los que, además de la pareja, casi se dejan un riñón, o muchos ceros de sus abultadísimas cuentas bancarias en sus respectivos procesos de divorcio. Un repaso a las separaciones más costosas de los ultrarricos, de Elon Musk a Bill Gates y Jeff Bezos.

### Divorcios millonetis

Steven Spielberg firmó un acuerdo prenupcial con su primera mujer, Amy Irving, en una servilleta, una locura de juventud que le costó unos 173 millones de euros

Laura Estirado

BARCELONA

El año pasado iniciamos una serie canicular dedicada a repasar los matrimonios de los famosos. Sus bodas secretas, las más extravagantes o polémicas, aquellas que se produjeron en un visto y no visto, é incluso las más romanticonas o de cine

Pero como no hay cara sin su reverso, este verano queremos recuperar aquella idea de que Los ricos también lloran, que además de ser nombre de culebrón mexicano viejuno también esconde cierta querencia popular en regodearse con las desgracias ajenas, en especial de los famosos con grandes fortunas.

El primer episodio se lo dedicamos a los que, además de la pareja, casi se dejan un nhón, o muchos ceros de sus abultadisimas cuentas bancanas en sus respectivos procesos de divorcio. El comun de los mortales nos quedamos más tranquilos sabiendo que ni la pasta gansa compra el amor ni la felicidad (m la salud) y que no todos los matrimonios aguantan hasta que la muerte los separe.

Un último consejo antes de entrar en hanna, no se les ocurra firmar un acuerdo prenupcial en una servilleta, como hizo el director Steven Spielberg con su primera mujer, Army living: la broma le costó unos 173 millones de euros ajustados a la inflación.

El famoso multimillonario y filantropo Bill Gates (68) y Melinda French (59) se conocieron cuando ella entró a trabajar en 1987 en Microsoft, la empresa que él había cofundado en 1975 junto a su amigo Paul Allen.

Se casaron siete años después y se convirtieron en padres de tres hijos (Jennifer, Rory y Phoebe). Sin embargo, en mayo de 2021 anunciaron su divorcio y, con él, tuvieron que repartirse los bienes que adquineron durante 27 años de casados (34 como pareja). Un impeno de 146.000 millones a dividirvarias sociedades, una fundación y al menos dos mansiones.

El Wall Street Journal informó de que Melinda se había estado reuniendo con abogados matrimomales desde 2019, tras conocer los vínculos de Bill con el magnate pedófilo Jeffrey Epstein, Actualmente, Bill Gates sigue siendo la sexta mayor fortuna del mundo.

El divorcio de Jeff Bezos (60) y MacKenzie Scott (54) ocupa el segundo puesto en el ranking de separaciones costosas. El dueño de Amazon y su exesposa se divorciaron en 2019, después de 26 años de matrimonio. Firmaron un acuerdo de divorção de 35.000 millones de euros y esto convirtió a la escritora y filántropa en la quinta mujer más rica del mundo, pues también consiguió la propiedad del 4% de Amazon. Scott se comprometió a donar al menos la mitad de esa nqueza a candad por

medio de la iniciativa The Giving Pledge, Ambos, que son padres de cuatro hijos, se habían conocido en 1992 ya que coincidieron en el mismo trabajo antes de la fundación del gigante del comercio electronico, dos años después. Bezos, que desde 2019 sale con la reportera Lauren Sánchez, ocupa el tercer lugar de los más ricos, segun Forbes.

#### Musk y Wilson

Elon Musk (53), el segundo hombre más neo del mundo, según la ultima actualización de Forbes, y el CEO de Tesla, fundador de Space X y dueño de X, entre otras empresas, tuvo que pagarle a su primera esposa, Justine Wilson (51), 18,5 millones tras su divorcio. Se habian conocido cuando estudiaban en la Universidad de Queen y se casaron en el 2000.

Vivieron ocho años de «tormen» tosa relación», en boca de ella. Tuvieron seis hijos: Nevada (que falleció de muerte subita a las 10 semanas) los gemelos Gnifin y Xavier y los trillizos Darman, Saxon y

Después, Musk se casó dos veces seguidas con la actriz Talulah Riley, entre 2010 y 2016; y postenomente, ha salido con la actriz Amber Heard: la cantante canadiense Grimes, con la que tuvo a su hijo X Æ A-12 (ahora X Æ A-XII). en mayo de 2020, y la mña Exa Dark Sideræl, en 2021. El magnate de los medios de comunicación

Rupert Murdoch (93), dueño del canal Fox News, 20th Century Fox y The Sun, se separó de su segunda esposa, Anna Maria Tory (80), en 1999, después de 32 años de matrimonio. El australiano tuvo que pagar a la madre de sus tres hijos unos 1.400 miliones de euros, la mitad de su fortuna. Después se casó con su tercera esposa, Wendi Deng, pero firmaron un acuerdo prenupcial.

Así, cuando también se divorciaron tras 14 años solo tuvo que pagar un par de millones. Sus fracasos no le impidieron casarse luego con la modelo Jerry Hall, y el pasado mes de junio, lo volvió a hacer, por quinta vez, con la bióloga molecular Elena Zhukova (67).

En este club de millonanos di vorciados varias veces también está el que fue el presidente de Fórmula 1 Bernie Ecclestone (93)

En el 2008, se separaba, tras 24 anos de matrimonio, de su segunda mujer, Siavica Radic (66), una exmodelo croata con la que tuvo dos hijas, Petra y Tamara. «He pagado 670 millones de euros a mi exmujer», declaró el magnate de las carreras.

Lo más cunoso del caso es que en realidad fue él el que recibió la cantidad restante de su propia fortuna, 1.100 millones de euros, de parte de elia. ¿El motivo? Que Slavica era la beneficiaria del fondo fiduciano, domiciliado en un paraiso fiscal, que guardaba el dinero de su exmando.

#### **ANUNCIOS POR** PALABRAS

#### PRECIO DE CADA **PALABRA**

0,52 euros

de Lunes a Sabado

0,54 euros ei Domingo

Minimo 10 palabras por anuncio

### SERVICIOS **PROFESIONALES**

#### FONTANERIA

DESATASCOS JUMBO urgencias, cañerias, desagues, domésticos, industriaes, detectores, camaras equipo de ata presón 928225262

DESATASCOS LAS PAL-MAS. Fontanena. Desatascos domesticos, industriaes, camaras, detectores Servicio. permanente 928222279

#### RESIDENCIAS TERCERA EDAD

#### RESIDENCIAL ALTAVISTA

Ambiente familiar, servicio médico permanente Posibiidad pagar con propieda-928255050 928258484

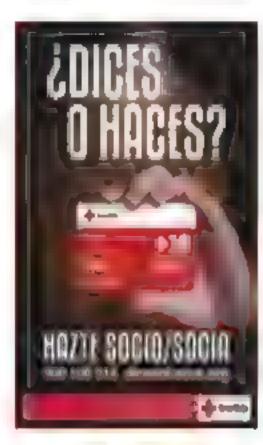



¿Contamos contigo? news her Column codes



# El atropello al capitán de un ferry en Arrecife retrasa la salida 17 horas

El accidente ocurrió cuando el máximo responsable del 'Ciudad de Valencia', con destino Cádiz, supervisaba la maniobra de desestiba en la rampa del barco

A F. ARREC FE

Enorme susto en el Muelle de Los Mármoles, en el puerto de Arrecife (Lanzarote) el antes de ayer por la noche. El capitán del ferry Ciudad de Valencia, de Naviera Armas Trasmediterránea, que estaba atracado en las instalaciones portuanas de la capital lanzaroteña, sufnó un atropello en la rampa del barco por parte de un coche. El accidente ocurnó mientras el capitán supervisaba una de las maniobras de desestiba del buque, que habia llegado a Arrecife procedente del puerto de Las Palmas de Gran Canaria, informaron ayer fuentes de la compañía.

Como consecuencia de este accidente fortuito, el capitán del buque resultó herido con un traumatismo en miembro inferior y fue evacuado en una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Universitario de Lanzatote Doctor José Molina Orosa (Arrecife), informaron fuente del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.

El máximo responsable del Ciudad de Valencia, que al cierre de esta edición continúa ingresado en el centro hospitalario tras el atropello, señalan desde la naviera, «sufrió una fractura de tobillo y una luxación en la rodilla».

El atropello se produjo cerca de la medianoche del sabado. El barco, que tenia previsto zarpar a las 23.30 horas desde Arrecife con destino a Cádiz, ya tenía todos los pasajeros y vehículos a bordo y no pudo realizar la salida a tiem-



La ambulancia del SUC llega al ferry para trasladar al capitan al hospital. 19/03

po por el contratiempo sufrido por el capitan y «los trámites burocráticos realizados por Capitania Maritima» tras el incidente ocurrido.

Finalmente pudo zarpar con destino al puerto andaluz en torno a las 16.00 horas de este domingo, con un retraso de casi 17 horas sobre el horano previsto, señalan desde Naviera Armas Trasmeditérranea.

«Los tiempos para autorizar de nuevo la salida del ferry, tras las comprobaciones pertinentes, los marca tanto Capitania Maritima El barco tenía prevista su salida a las 23.30 horas del sábado y partió a las 16 del domingo

El 'Ciudad de Valencia' tiene capacidad para 605 pasajeros y 240 vehículos como la Autoridad Portuaria», indican desde la compañia del buque, desde donde también han resaltado que «los pasajeros ha sido atendidos en todo momento».

El primer oficial del Ciudad de Valencia se ha puesto al mando del buque en sustitución del capitán en la ruta marítima hasta Cádiz, puerto al que tiene previsto amba en la madrugada del próximo martes.

El Crudad de Valencia tiene una eslora de 203,8 metros y una capacidad para 605 pasajeros y 240 vehículos.

#### Gran Canaria mantiene el aviso amarillo por temperaturas de hasta 37 grados

Las máximas se esperan en el sur de la Isla y en Tejeda, donde ayer se a canzaron los 36º

LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANAR A

El sur de Gran Canaria y de Tenenfe, junto con las Islas de El Hierro y La Gomera, estarán hoy en aviso amarillo por altas temperaturas que podrian llegar a los 37°C. Según informa la Agencia Estatal de Meteorologia (Aemet), en concreto, el nesgo estará activo desde las 10.00 horas y hasta las 20.00.

En este sentido, el calor afectará en general a la cuenca de Tejeda y medianías orientadas al oeste, sur y sureste de las cuatro islas en aviso.

Los cielos estarán poco nubosos, con intervalos de nubes bajas al norte de las Islas de mayor relieve al final del día. En calor y la ligera calima seguirán presentes, con máximas que incluso podrían aumentar de forma leve, según el pronóstico de la Aemet.

En cuanto al viento, soplará del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, predominando las brisas en costas suroeste de las Islas, mientras que en cumbres será fiojo,

En el mar, el viento soplará del norte o nordeste como norma general con fuerza 3 a 6, siendo más fuerte en costas oeste, este y sureste del Archipiélago. Habrá marejada o fuerte marejada en las mismas zonas, y marejadilla al norte de las aguas de Cananas.

#### Lanzarote y Fuerteventura

En cuanto a las Islas, Lanzarote alcanzará, en Arrecife, los 30 grados de máxima, con cielos poco nubosos en general.

En Fuerteventura, se espera que los termometros marquen los 28 grados de máxima en Puerto del Rosario, aunque no se descarta que se llegue a los 34º en zonas del interior sur

En Gran Canaria se pronostican ligeros ascensos en las máximas en vertientes onentadas al sur, donde pueden rondar los 34-36°C, sin descartar que localmente se supere el umbral de 37°C.

En estas zonas, las minimas noctumas podrian estar por encima de 26°C. En la capital, los mercurios estarán entre los 22 y 26 grados.

Ayer, la temperatura maxima, 36 grados, se registró en las estaciones de medición de Santa Lucia de Tirajana, a las 15 horas, y en Tejeda, a las 14, 15 y 16 horas. La Isla mantiene activa la prealerta ante las altas temperaturas.

### Un velero sufre una vía de agua y queda varado en la costa de Agüimes

Los cuatro tripulantes de la embarcación tuvieron que ser atendidos por hipotermias

LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANAR A

Un velero quedó varado y totalmente fuera del mar al sufrir ayer por la mañana una vía de agua cuando navegaba por la costa de Agümes (Gran Canaria). Se desconocen por el momento las causas de la avería y la entrada de agua en la embarcación.

Así lo ha informado Salvamento Maritimo, que agrega que su centro en Las Palmas de Gran Canana movilizó al helicóptero helimer 202 y a la salvamar Nunki para que fueran al rescate de la tripulación.

Por su parte, el recurso aereo confirmó que los cuatro ocupan-

tes del velero se encontraban en herra, siendo asistidos por el Servicio de Urgencias Canano (SUC) con hipotermias leves. Se encontraban cerca de los molinos de viento.

Funalmente, agentes de la Policía Local de Agumes colaboraron el resto de recursos de emergencias.

La semana pasada, los servicios de emergencia, junto a la Guardia Civil, trivieron que auxiliar a un velero a la deriva a media milla del Faro de Arinaga. La embarcación tenía el mástil partido. A bordo iban tres ocupantes de entre 60 y 65 años que se encuentran en buen estado de salud.



Bivelero, ayer, varado frente a la costa de Aguimes. 101 —



# Dos incendios a las afueras de Atenas obligan a evacuar a 4.000 personas

Los fuegos cercan las localidades de Varnava y Megara, a 40 kilómetros de la capital griega

Efe

ATENAS

Dos grandes incendios que se declararon ayer a las afueras de Atenas han obligado a las autondades a evacuar a miles de personas, mientras cientos de bomberos luchan al cierre de esta edición por contener las llamas en medio de fuertes vientos racheados.

El incendio que más preocupa a las autoridades es el que se declaró cerca de la localidad de Varnava, unos 40 kilómetros al norte de la capital y que se está propagando muy rápidamente hacia el sureste y el lago de Marathón, dijo una portavoz de los Bomberos.

Unos 250 bomberos con 79 camiones, 15 aviones y 11 helicópteros cisterna operan en la zona para contener el incendio que ya ha obligado a la evacuación preventiva de siete localidades en las que viven unas 4 000 personas

Algunas casas que se encuentran dispersas en la zona han sido alcanzadas por las llamas, mientras que un equipo especial de la Policía tuvo que liberar a decenas de vecinos que se encontraban atrapados en unos 25 coches tratando de huir del fuego, informa el portal News247.

Al cierre de esta edición, cuatro personas tuvieron que ser trasladadas a un hospital cercano con problemas respiratorios, segun la misma fuente.

La gran nube de humo provocada por los incendios llegó hasta el centro de Atenas y oscureció el cielo de la capital

Mientras, unos 70 bomberos con 18 camiones, cinco aviones y 3 helicópteros cisterna luchan contra otro gran incendio cerca de la localidad de Megara, unos 40 kilómetros al oeste de Atenas, un fuego que obligó a las autoridades a evacuar el pueblo de Neo Mazi.

«Ya se han quemado algunas casas, mientras que otras están en peligro» de que sean alcanzadas por las llamas, señaló el alcalde de Megara, Panagiotis Marguetis, a la radio privada SKAI 100.3.

Segun el portal digital Tovima, los bomberos estan operando para evitar que el fuego se propague a un bosque cercano

Durante las ultimas 24 horas se han declarado en Grecia unos 40 incendios, la mayoría de los cuales pudieron ser sofocados antes



Un bombero se coloça el casco en el incendio de la localidad de Varnava, ayer, Jassocia en el incendio de la localidad de Varnava, ayer, Jassocia en el incendio de la localidad de Varnava, ayer, Jassocia en el incendio de la localidad de Varnava, ayer, Jassocia en el incendio de la localidad de Varnava, ayer, Jassocia en el incendio de la localidad de Varnava, ayer, Jassocia en el incendio de la localidad de Varnava, ayer, Jassocia en el incendio de la localidad de Varnava, ayer, Jassocia en el incendio de la localidad de Varnava, ayer, Jassocia en el incendio de la localidad de Varnava, ayer, Jassocia en el incendio de la localidad de Varnava, ayer, Jassocia en el incendio de la localidad de Varnava, ayer, Jassocia en el incendio de la localidad de Varnava, ayer, Jassocia en el incendio de la localidad de Varnava, ayer, Jassocia en el incendio de la localidad de Varnava, ayer, Jassocia en el incendio de la localidad de Varnava, ayer, la localidad de Varnava, la localidad de Varnava, la localidad de Varnava, la localidad de Varnava, la lo



El humo de los incendios, ayer, sobre el Parlamento griego en Atenas. LASSOCIATED PRE-

de que se expandieran, informó el cuerpo de Bomberos.

les son normales para la temporada, dos olas de calor extremo que sufrió el país en junio y julio, con temperaturas que sobrepasaron en algunas regiones, incluida Creta, los 44 grados, han secado la vegetación, lo que aumenta el nesgo de incendios forestales.

Segun el Observatorio Nacional de Atenas, Grecia vivió en 2024 su mes de julio más caluroso desde que se empezaron a llevar registros en 1960.

La temperatura media se situó en los 27 grados centígrados, 2,9 grados por encima del valor medio registrado el mismo mes entre 1991 y 2020.

# Un joven de 24 años, herido grave tras una colisión frontal en Tenerife

E.D.

SANTA CRUZ DE TENER FE

Un choque frontal ocumdo en la TF-5 al paso por San Juan de la Rambla causó hendas graves a un joven de 24 años. Los hechos se registraron en torno a las 7.30 horas de ayer, momento en el que el recibió una llamada el Centro Coordinador de Emergencias y Segundad

(Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias, a través de la que se solicitaba asistencia sanitaria.

Hasta el lugar se desplazaron tres ambulancias del Servicio de Urgencias Canano que atendieron a los hendos. Uno de ellos tuvo que ser liberado previamente del coche, ya que el impacto le habia dejado atrapado.

El herido más grave es un joven

de 24 anos que presentaba traumatismo en miembro inferior de carácter grave, siendo trasladado al Hospital Universitano de Cananas.

La otra afectada es una mujer de 21 años que presentaba traumatismo en tórax de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fue trasladada en ambulancia al Hospital Universitario Hospiten Bellevue

#### Localizan en un vertedero de Granada el cadáver de un bebé recién nacido

R

GRANADA

Trabajadores de la planta de reciciaje de Alhendin (Granada) encontraron el sábado entre la basura el cuerpo sin vida de un bebé recién nacido. Según informó la Guardia Civil, el hallazgo se produjo sobre las 12.30 horas. El equipo de Policia Judicial se ha hecho cargo de la investigación. El cuerpo es de un miño y presentaba lesiones que se analizan para saber si son compatibles con el traslado en un camión de la basura. Fue trasladado al Instituto de Medicina Legal y será la autopsia la que determine si nació muerto o muno después.



D E P
EL SEÑOR DON

### Raúl Lavandera López

QUE FALLECIÓ EN PTOL ROSARIO EL DÍA 10-08 - A A LOS 76 AÑOS DE EDAD. DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Su esposa; María del Carmen Rodriguez Cabrera; hijos: Orlando, Alejandro Daniel y David; hijas politicas: Anna, Ana Maria y Yurcha; nietos: Marcos, Mario, Adrián, Jorge y Keyla; sobrinos, primos, am gos y demás familiares

NUTLICAN à sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir al sepelio, que tendrá lugar HOY LUNES, día 12 08 2024, a las 14.00 horas, en la capilla del tanatorio Cira Ruiz, y posterior incineración en el tanatorio Cira Ruiz; favor que agradecerán profundamente.

Puerto del Resario (Fuerieventura). 12 de agosto de 20.º4



D E P EL SEÑOR DON

### Santiago Antonio Caballero López

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA EL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2024, A LOS 1º AÑOS DE EDAD

Su hijo: Santiago Jorge; hermanos: Elisa, Dulce, Eva y Alberto Caballero López; hermanos políticos: Chano y Arcadio; sobrinos, primos y demás familia

RUFGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir al acto de su incineración, que tendrá lugar HOY LUNES, a las 18.00 horas, en el tanatorio San Miguel (calle Aldea Blanca, nº 3), donde se encuentra instalada la capilla ardiente; favor que agradecerán profundamente.

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de agusto de 2024

EL GRAN BAZAR J. L. BANGO

#### CRUCIGRAMA

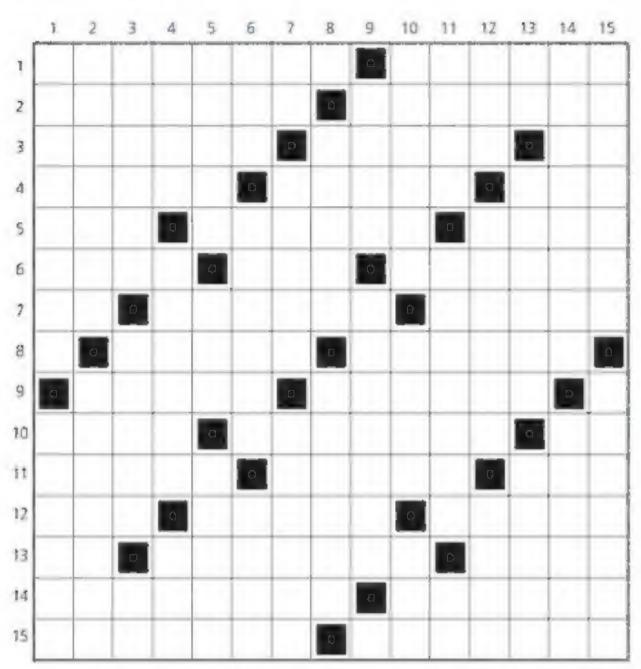

HORIZONTALES.- 1: Hace a alguien apto, lo habilita para algo. Refugio, por lo general subterráneo, para protegerse de bombardeos.-2: Preparado o dispuesto con engaño o artificio. Ciudad de Italia, en la región de Toscana.-3: Celentéreo marino en forma de saco con tentáculos alrededor de la boca, que vive fijo en el fondo de las aguas. Va a menos. Abreviatura de tamen.-4: Res vacuna hembra, menor de dos años. Marcharnos. Prefijo que indica anterioridad o prioridad.-5: Pelea, combate. Embarcación de caucho, inflable y de estructura rigida, con motor fuera borda. Maullar.-6: Alabar. Unidad monetaria de Bulgaria. Amarrando.-7: Campeón. Nombre de varón. Grasas. -8: Simbolo del newton. Instrumentos musicales de viento. Persona que publica libros.—9: Caseta de feria. Ágatas listadas. Símbolo del gauss -10: Grosero. Socorro. Símbolo del lawrencio.--11: Planta gramínea, originaria de Asia, propia de terrenos muy húmedos. Sistema de grabación y reproducción de imágenes. Remo de las aves.—12: Cornente de agua continua. Afilada, Fibra sintética.-13: Símbolo del tantalio. Morado. Destapo un recipiente.-14: Engrasar lo que se va a asar. Vacío, vano.-15: Asquear, repugnar. Rigió.

VERTICALES,- 1: Eclesiástico. Recipiente de cocina que sirve para freir.-2: Romances. Nacida en Soria. – 3: Porción que la pala puede coger de una vez. Cerro aislado que domina un llano. Simbolo del lutego. 4: Color azul oscuro. Porción de tierra con elevación y declive. Acudes -5: Apto, con talento o cualidades para algo. Sonido agradable. País de África, hoy República Democrática del Congo.-6: Loco. Sitio plantado de olmos. Gótica. -7: Voz para llamar al perro. Conceptos, nociones. Sonido en cuya articulación interviene la úvula -8: Símbolo del amperio. Golpe de derecha en el tenis. Producir herrumbre.-9: Aliento, vigor. Blandura en exigir el cumplimiento de los deberes o en castigar las faltas. Abreviatura de gramo.-10: Ganga. Cuéntale. Ornamento arquitectónico en forma de huevo.-11: Frutos de la vid. Acción y efecto de guardar o defender. Preposición latina.-12: Patriarca biblico que construyó un arca. Vapuleo. Está un a persona echada o tendida.-13: Simbolo del kriptón. Que son de diversos colores. Mújol, pez --14: Altivo, emprendedor, arriesgado. Que llora mucho y con facilidad.-15: Peregrinos que van con bordón y esclavina. Que en su superficie forma granos con alguna regularidad.

#### **SOPA DE LETRAS**

Buscar los nombres de los dibujos. Se pueden leer de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, de abajo a arriba y en diagonal.



#### **AJEDREZ**



Blancas: Fischer, Negras: Anderson. Blancas juegan y ganan.

#### **JEROGLÍFICO**

¿Dónde me esperáis?



#### SUDOKU

|             | 3 |   |   |        |   |   | 5 |   |
|-------------|---|---|---|--------|---|---|---|---|
|             | 3 |   |   | 2      |   | 3 |   |   |
|             |   |   |   |        |   |   | 8 | 1 |
|             |   |   |   |        | 6 | 2 | 7 |   |
| 1           | 9 |   |   |        |   |   |   | 8 |
|             |   |   |   | 4      |   | 5 |   |   |
| 9           |   | 8 | 4 | 3      |   |   |   |   |
| 9<br>3<br>4 |   |   | 1 | 3<br>5 |   |   |   |   |
| 4           |   |   | 2 |        |   |   |   |   |

Dificultad media. Rellenar las nueve filas, nueve columnas y nueve celdas, marcadas con trazo más grueso, con los números que faltan del 1 al 9 sin repetirlos para completar este pasatiempo de solución única.

#### OLAFO EL VIKINGO POR CHRIS BROWNE





#### AUTODEFINIDO

| BOLETIN<br>DE<br>NOTICIAS<br>NERVIOSO   | ¥           | CLIENTE<br>DE HOTEL<br>GRIETA,<br>ROTURA | ¥                 | ORACIÓN<br>ACUDIR                | Ý                            | SUTURAR<br>CINTURA           | ¥                                           |
|-----------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| -                                       |             | ¥                                        |                   | Ą                                |                              | ¥                            |                                             |
| EJÉRCITO,<br>TROPAS<br>EXISTIS          | -           |                                          |                   |                                  |                              |                              |                                             |
| -                                       |             |                                          |                   | BAILE<br>ANDALUZ<br>REGOL<br>DAR | *                            |                              |                                             |
| GUISO DE<br>PLATANO<br>VERDE<br>LAMPIÑO | *           |                                          |                   | ¥                                | PLAW- (1<br>RENCIO<br>HALCÓN | *                            |                                             |
| -                                       |             |                                          |                   |                                  | *                            |                              | EXPLICA-<br>CIÓN DE<br>UN TEXTO<br>COMPLEJO |
| MUY DIFI-<br>CULTOSA<br>LETRA<br>GRIEGA | *           |                                          |                   |                                  |                              | GRAMO<br>GANGLIO,<br>PREFIJO | > ¥                                         |
| *                                       |             |                                          | ECHARPE<br>AMARRA | *                                |                              | *                            |                                             |
| YODO<br>CAMBIOS,<br>VICISI-<br>TUDES    | *           | AMA-<br>RRADO<br>ACTINIO                 | → ÿ               |                                  |                              |                              |                                             |
| INSTRU-<br>MENTO<br>MUSICAL             | <b>&gt;</b> |                                          |                   |                                  |                              |                              |                                             |

#### SOLUCIONES

CRUCIGRAMA

Horizontales.-1: Capacita, Bunker -2: Amañado, Livorno, -3: Pólipo, Decae, TM.-4: Erala, Imos. Pre.-5: Lid. Zódiac. Miar.-6: Loar, Lev. Atando -7: As. Ismael. Untos.-B: N. Oboes. Editor -9: Stand, Onices, G.-10: Soez, Auxilio, Lr.-11: Arroz. Video. Ala.-12: Rio. Aguda. Nylon.-13: Ta. Violado. Ala.-14: Enlardar. Vacuos. -15: Nausear. Goberno.

Verticales,-1: Capellán, Sartén -2: Amorlos Soriana -3: Palada Otero Lu.-4; Anil. Ribazo, Vas.-5; Capaz, Son. Zaire 6: Ido. Olmeda, Goda 7: To. Ideas. Uvular -8: A. Drive. Oxidar -9: Lena, Lenidad, G.-10: Bicoca, Dile. Ovo.-11: Uvas. Tuición. Ab.-12: Noé. Manteo, Yace -13: Kr. Pintos, Albur.-14: Entrador, Lloron, -15: Romeros, Gra-

AUTODEFINIDO

Sólo horizontales.-1: I. H. R. C.-2: Inquieto.-3: Fuerzas.-4: Sois. Olé.-5: Repe. Lr.-6: Imberbe -7: Ardua, G.-8: Eta. Chal. 9: I. Atado. -10: Avatares. -11: Ocarma.

**AJEDREZ** 1-Dxe6, Txe6; 2-f7

**JEROGLÍFICO** 

-Estamos abajo. (está MOS abajo)

**SOPA DE LETRAS** MENONBICEC ACRECHALLA SERE I DOLLA BINAINBIA EBANTARON MITERTENDEA

|   |   | 100 | il | J | Ę | )( | ) | K | a | J |
|---|---|-----|----|---|---|----|---|---|---|---|
| ï | ï | 1   | į  | E | Ī | 5  | ī | 4 | Ī | g |
| į | ï | ā   | 1  | 5 | Ü | 2  | í | 1 | 1 | 3 |

|   |   |   |     | -  | - |   |     |  |
|---|---|---|-----|----|---|---|-----|--|
| B | 8 | 9 | 5   | 21 | 1 | 3 | 417 |  |
|   |   |   |     |    |   |   | 911 |  |
| 5 | ō | 4 | 100 | 1  | 6 | 2 | 7 1 |  |
| 1 | 9 | 2 | 1   | 7  | 5 | ä | 518 |  |
|   |   |   |     |    |   |   | 118 |  |
| 9 | 9 | 9 | 4   | 2  | 7 | 1 | 2 4 |  |
|   |   |   |     |    | 5 |   | 914 |  |
|   |   |   |     |    |   |   | 315 |  |

# DÍA 12 de agosto de 2024

#### La suerte

| ONCE  | 7/8/2024                         |
|-------|----------------------------------|
| 84972 | Serie: 001<br>8/8/2024           |
| 95741 | Sene 043                         |
|       | Cuponazo 9/8/2024                |
| 27670 | Serie: 096<br>Sueldazo 10/8/2024 |
| 89204 | Serie: 004                       |
|       | Sueldazo 11/8/2024               |
| 83161 | Sene: 051                        |

#### Premios adicionales

| 10321 | Sene: 021  |
|-------|------------|
| 46815 | Serie: 006 |
| 52932 | Serie: 019 |
| 64347 | Serie: 018 |
|       |            |

#### Mi día 11/8/2024 13 FEB 1944 Suerte: 7

#### Súper ONCE 11/8/2024

Sorteo 1

04-16-18-27-31-34-37-38-43-48-49-56-66-68-70-74-77-81-82-83 Sorteo 2

09-11-17-31-41-44-45-52-54-55-62-63-64-69-70-71-72-73-81-85 Sorteo 3

03-05-08-12-22-25-32-36-39-46-49-51-54-55-56-61-69-77-79-84 Sorteo 4

08-11-24-26-29-33-34-35-40-41-46-49-56-58-61-64-66-74-75-78 Sorted S

01-07-09-15-16-21-24-27-28-31-39-40-49-52-53-74-77-80-81-85

| Triplex  | 11/8/2024 |
|----------|-----------|
| Sorteo 1 | 387       |
| Sorteo 2 | 805       |
| Sorteo 3 | 698       |
| Sorteo 4 | 442       |
| Sorteo 5 | 585       |

#### Euro Jackpot 9/8/2024 15-18-25-29-35

Soles: 1 y 5

Sueño: 2

Eurodreams 8/8/2024 02-08-09-17-21-22

| Bonoloto          | 11/8/2024 |
|-------------------|-----------|
| 03-13-14-16-24-42 |           |
|                   | C 17-R: 6 |

| Euromillones        | 6/8/2024             |
|---------------------|----------------------|
| 01-18-27-41-50      |                      |
| El millón: FMZB1323 | E 2 y 12<br>9/8/2024 |
| 21-23-25-33-44      |                      |
| El millón: FMH96096 | E.4 y 10             |
|                     |                      |

| La Primitiva      | 5/8/2024 |
|-------------------|----------|
| 11-18-36-41-44-49 | C:35 R:4 |
| Joker 0 091 862   |          |
|                   | 8/8/2024 |

|                   | 8/8/2024  |
|-------------------|-----------|
| 10-20-21-31-38-46 | C 08 R 2  |
| Joker, 3 275 056  |           |
|                   | 10/8/2024 |

03-26-38-43-46-49 C: 19 R: 2 Joken 0 422 225

El Gordo 11/8/2024 08-09-27-36-42 Clave: 8

SE RECOMIENDA COMPROBAR LOS DATOS EN LAS PAGINAS OFICIALES CORRESPONDIENTES

#### Poco nuboso

FUENTE: Agencia Estatal de Meteorologia (AEMET). Elaboración propia.

Gran Canaria: Intervalos nubosos en zonas bajas del norte y el este, con apertura de claros en las horas centrales. Poco nuboso o despejado en el resto, con algún intervalo ocasional de nubosidad media y alta. Ligera presencia de calima en altura. Temperaturas con pocos cambios. Fuerteventura y Lanzarote: Poco nuboso o despejado, con intervalos matinales en costas. Presencia de calima en altura. Viento de nordeste moderado. Tenerife: Intervalos nubosos en zonas bajas del norte, con apertura de grandes claros en las horas centrales del día. Poco nuboso o despejado en el resto, salvo algún intervalo ocasional de nubosidad media y alta, y sin descartarse nubosidad de evolución en el interior, con baja probabilidad de alguna precipitación en forma de chubasco. Ligera presencia de calima en altura en el sur. Temperaturas con pocos cambios. La Palma, La Gomera y El Hierro: Intervalos nubosos en zonas bajas del norte y este. Poco nuboso en el resto. Viento de nordeste moderado.



#### El mar

N o NE 4 o 5 arreciando a 6 o localmente 7 mar adentro en costas oeste y sureste. Fuerte marejada aumentando localmente a gruesa mar adentro en costas oeste y sureste. En costa norte, entre Gáldar y La Isleta, N 3 o 4 y marejada o fuerte marejada. En costas sur y suroeste, principalmente entre Maspalomas y Mogán, variable 1 a 3, brisas, marejadilla o marejada.

# Mareas Crepúsculo HORARIO ALTURA MATUTINO VESPERTINO



#### El sol Sale a l

Sale a las 7.31 horas. Se pone a las 20.44 horas.

#### La luna

Sale a las 14.27 horas. Se pone a las 0.33 horas.

#### FASES

tunes 12 de agosto, cuarto creciente; lunes 19 de agosto, luna llena; lunes 26 de agosto, cuarto menguante; lunes 2 de



#### **GUARDIA DE 24 HORAS**

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

C/Obispo Codina, 5 - Sector Catedral - ...
 928311311

PLEAMAR 6.45 h. - 19.03 h. 1.94 - 1.92

BAJAMAR 12.46 h. - 0.27 h. 1.05 - 0.93

- C/ Simancas, 76 Esq. Plaza del Pilar Guanarteme . 928264574
   Carretera de Mata, 70 Junto al parque
- de las Rehoyas . 928369509 • C/ Otoño, 5 - (Entre la Plaza de la Iglesia y
- Mercadona) Hoya Andrea . 928439964

#### **GRAN CANARIA**

Agaete: C/ La Concepción, 9 (Agaete Casco Urbano). 928898219 Agümes-Ingenio: C/ Puntillas, B - Las

Aguimes-Ingenio: C/ Puntillas, B - Las Majoreras - Carrizal. 928782104 C/ Amapola, 75 - Montaña Los Velez -Aguimes, 928435401. (Hasta las 22 h). Arucas: C/ Párroco Déniz, 44 - Montaña

Cardones, 928600283

Firgas: Pasaje Las Margaritas - Cambalud, 928623104

Gáldar-Guia: C/ Luján Pérez, 17 · La Atalaya (Guia). 928881747 C/ Capitán Quesada, 41 (Gáldar). 928880329. (Hasta las 22 horas).

La Aldea de San Nicolás: C/ Alfonso XIII.

# FARMACIAS DE GUARDIA www.cofip.org

NAUTICO 6.37 h. 21.38 h.

7.06 h.

CIVIL.

21.09 h.

42, 928890076

Mogán: C/ Viera y Clavijo, núm. 30 · Arguineguin · . 928735184 Moya: C/ Luján Pérez, 5. 928620009

San Bartolomé de Tirajana: C/ Cuba, 43 - El Tablero - Maspalomas - , 928497289 San Mateo: C/ Del Agua, 6, 928661085 Santa Brigida: C/ Cura Navarro, 100 - La Atalaya, 928288334

Santa Lucia de Tirajana: C/ Bécquer, 21 -Onila Baja - Sardina del Sur. 928757173 Santa Lucia de Tirajana (casco): C/ Maestro José Enrique Hernández González, 12 - Santa Lucia de Tirajana.

928798359. (Hasta las 22 horas). Guardia localizada: De Lunes a Domingo de 9:00 a 22:00 horas Tel£: 639100790 Telde: Plaza de San Juan, 5 · . 928696269 Teror: C/ Real de la Plaza, 11. 928631161 Valleseco: C/ León y Castillo, 22. 928618029

Valsequillo: Avda. Los Almendros, núm. 18 - La Barrera, 928570012

#### LANZAROTE

Arrecife: C/ León y Castilio 152, esq. C/ Velázquez 25 - Valterra (frente al centro comercial Open Mail), 828047957 Tías: Avda, Juan Carlos I, nº 30 - Local 2 -Puerto del Carmen, 928596117 Yaiza: Avda, Archipielago, 1 - CC Punta Limones - L 13, 928349022

Haria: C/ La Hoya, 10 - Haria. 928835027. (Hasta las 22 horas).

Teguise: C/ Miguel Hernández, 13 - Tahiche. 928843452. (Hasta las 22 horas). Tinajo-San Bartolomé: C/ Navio s/n - C.C. Deiland - Playa Honda. 928820083 (Hasta las 22 horas).

#### **FUERTEVENTURA**

Caleta de Fuste: Local B1 del C.C. El Castillo, Avda. El Castillo - Caleta de Fuste, 928163160

La Oliva: C/ Hibisco, 1 · CC Campanario · Local 81 · 82 · 928866386 Morro Jable-Jandia: Montaña de la Muda, 6 · Esquinzo. 928544267

Puerto del Rosario: Avda. Juan de Bethencourt, 85 - Fabelo. 928858626 Tuineje-Gran Tarajal: C/ Atis Tirma, 8 -Gran Tarajal. 928870839

#### Atentos a...

#### EL GRAND PRIX DEL VERANO

#### 21:00 La 1

Hoy es el turno de Binissalem, en Mallorca, amadrinado por María Gómez, y Villanueva de la Torre, en Guadalajara, con Manuel Díaz el Cordobés como padrino. Mallorquines y castellanomanchegos se esfuerzan al máximo por lograr cada punto en cada prueba y ganar el programa. Para ello, tienen que enfrentarse a divertidos retos como Los troncos locos, Canta y no llores, y Aquí sí hay playa.

#### **EVASIÓN O VICTORIA**

21:00 h. La 2 [\* \* \*]

▶ Drama. 1981. Reino Unido, Estados Unidos, Italia. Dirección: John Huston. Intérpretes: Sylvester Stallone, Michael Caine, Pelé, Bobby Moore, Osvaldo Ardiles. 116 min. Color.

■ Un oficial alemán visita el campo de concentración de Gensdorff coincidiendo con un partido de fútbol organizado por los propios prisioneros. Es entonces cuando al oficial se le ocurre la brillante idea de organizar un encuentro entre una selección alemana y los prisioneros.

#### LOS HERMANOS SISTERS

21:30 h. laSexta [ ★ ★ ★]

► Western. 2018. Francia,
España, Rumania, Bélgica,
Estados Uni-dos. Dirección:
Jacques Audiard. Intérpretes:
John C. Reilly, Joa-quin Phoenix,
Jake Gylienhaal, Riz Ahmed. 122
min. Color.

Sisters viven en un mundo salvaje, en plena fiebre del oro. Son pistoieros y ambos tienen las manos manchadas de sangre. Aunque daría todo por su hermano pequeño, el introspectivo Eli sueña con poder llevar una vida normal. Un encargo de El Comodoro, que quiere eliminar a un químico buscador de oro, les llevará de Oregón a California en un viaje iniciático que pondrá a prueba el vinculo entre los dos hermanos.

#### HERMANOS

#### 21:45 Antena 3

Emel celebra su cumpleaños, pero está muy disgustada porque echa de menos a Asiye. El resto de los chicos llevan regalos y tartas, pero la tristeza de todos ellos se percibe en el ambiente. Paralelamente, Cansu, la hija de Orhan que acaba de aparecer en su vida, visita su casa. Aybike no soporta a la chica y no se cree que sean hermanas de verdad. Más tarde, Cansu propone que se hagan una prueba de ADN. Akif, por su parte, sigue muy pendiente de Sureya y le regala un anillo.



#### ALERT: UNIDAD DE PERSONAS DESAPARE-CIDAS 22:00 Cuatro

La Unidad de Personas Desaparecidas de la Policia de Filadelfia investiga un nuevo caso: la desaparición de un hombre que trabaja para una agencia de adopción. A medida que ahondan en el suceso, descubren una red de adopción ilegal de menores,

#### La1

05.00 Noticias 24 horas 07.50 La hora de La L

09.40 Mananeros 13.00 Telecanarias

13.10 Ahora o nunca verano

Presentado por Monica López 14.00 Telediario 1

14.50 Telecanarias 15.15 El tiempo

15.30 Salón de té La Moderna

16.30 La Promesa

lana y Catalina le revelan a Manuel importantes secretos. Mas tarde, tras habiar con Eurro, Martina le dice a su madre que accede a que se case con Ayala, pero este no parece dispuesto. a olvidarse de lo ocurrido tan facilmente

17.30 El cazador stars Concurso presentado

por Rodrigo Vázquez

18.30 El cazador 19.30 Agui la Tierra

Presentado por Jacob Petrus 20.00 Telediario 2

20.55 La suerte en tus manos



21.00 El Grand Prix del verano Concurso presentado por Ramón Garcia. Con la colaboración de Cristinini.

Hoy es el turno de Binissalem, en Mallorca, amadrinado por Maria Gómez, y Villanueva de la Torre, en Guadalajara, con Manuel Diaz. el Cordobés como padrino. Mallorquines y castellanomanchegos. se esfuerzan al máximo por lograr cada punto en cada prueba

anar ei programa 23.15 Vuelvo a empezar 01.05 Noticias 24 horas

#### La 2

07.00 Una historia de peces 07.50 El escarabajo verde

Los guardianes del rio 08.20 Seguridad vital 5.0

08.50 Escala humana 09.20 Arqueomania

09.50 Documenta? 09.50 Mundos perdidos y tesoros ocultos

10.50 Un país para leerlo 11.20 Las rutas D'Ambrosio 12.15 Mañanas de cine

'Cañones para Córdoba'

13.55 Celia

14.45 Saber y ganar 15.25 Grandes documentaires 15.25 La vida a todo color, con

David Attenborough 17.10 Documenta2

17.10 Los super poderes de la música 18.10 El Paraiso de las Señoras

19.30 Telecanarias

19.50 La 2 express 20.30 Cifras y letras



21.00 Dias de cine clásico 'Evasión o victoria'

Un oficial alemán visita el campo de concentración de Gensdorff. coincidiendo con un partido de fútbol organizado por los propios prisioneros. Es entonces cuando al oficial se le ocurre la brillante idea de organizar un encuentro entre una selección alemana y los prisioneros

22.55 Abuela de verano A de arbitro

00.00 Metropolis

01.55 El juego del amor 02.50 Las rutas D'Ambrosio

#### Antena 3

07.55 Espejo público 12.20 Cocina abierta con

Karlos Arguiñano 12.45 La ruleta de la suerte

14.00 Antena 3 Noticias 1 14.30 Deportes

14.35 El tiempo

14.45 Sueños de libertad 16.00 Pecado original

Cuando Kumou vo a la casa de Selm descubre que Zeynep ha pasado la noche alli y se marcha. enfadada. Sin embargo, se trata de un malentendido. Mientras tanto, Dogan y Hildiz vuelven a estar juntos y planean su boda. Julia, por su parte, advierte a Dogan de que Vildiz solo le quiere

por su dinera 17.00 YAS Verano 19.00 Pasapalabra

20.00 Antena 3 Noticias 2 20.30 Deputries

Presentado por Rocio Martinez, Angle Rigueiro y Alba Duefas.

20.35 El tiempo 20.45 £1 hormiguero 3.0



21.45 Hermanos

Emel celebra su cumplea/los. pero está muy disgustada porque echa de menos a Asiye. El resto de los chicos llevan regalos y tartas, pero la tristeza de todos elios se percibe en el ambiente. Paralelamente, Cansu, la hija de Orhan que acaba de aparecer en su vida, visita su casa. Aybike no soporta a la chica y no se cree que sean hermanas de verdad.

20.15. The Kaetse Shows

12.450 La tienda de Caleria del Coleccionista

#### Cuatro

06.00 Love Shopping TV Cuatro 06.30 (Toma salami!

06.40 Especial Callejeros

07.30 Callejeros viajeros

09.15 Viajeros Cuatro 10.30 En boca de todos

13.00 Noticias Cuatro

13.55 ElDesmarque Cuatro

14.15 El tiempo 14.30 Todo es mentira

17.30 Tiempo al tiempo Presentado por Mario Picazo. Alex Blanquer v José Luis Vidal

19.00 Noticias Cuatro 19.45 ElDesmarque Cuatro 19.55 El tiempo

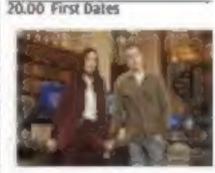

22:00 Alert: Unidad de personas desaparecidas

Miguel (TI): La Unidad de Personas Desaparecidas de la Policia de Filadelfia investiga. un nuevo caso: la desaparición de un hombre que trabaja para una agencia de adopción. A meifida que ahondan en el suceso. descubren una red de adopción ilegal de menores, identificar y detener a todos los involucrados en esta oscura trama es la principal prioridad de Nikki, Jason y los efectivos de la UPO.- Tim y Amy (TI): El equipo trabaja para localizar a una pareja que ha: desaparecido durante un viaje de fin de semana, pero pronto descubren que la pareja pudo haber tropezado con algo que puso sus

21.55 Manual S.d. 01.25 The Game Show

#### Tele 5

05.10 Reacción en cadena Concurso presentado por ton

Aramendi 06.00 Informativos Telecinco

07.55 La mirada critica 09.30 Vamos a ver

14.00 Informatives Telecinco 14.25 ElDesmarque Telecinco 14.35 El tiempo

14.45 El diario de Jorge Presentado por lorge lavier

Virguez

16.30 TardeAR

Presentado por Beatriz Archidona. Con la colaboración de Antonio Hidalgo, Manuel Marlasca, Laura Madrueño, Miguel Ángel Nicolás y Jorge Luque

19.00 Reacción en cadena Concurso presentado por lon

Aramendi 20.00 Informativos Telecinco 20.40 ElDesmarque Telecinco 55.50 (Hiemps

21.00 ¡Allă tú! Concurso presentado



21.50 Cine 5 estrellas "El littino setzeta del

Henry'

Susan Carpenter es madre de das niños, el pequeño Peter, de S aflos, y Henry, de 12. A pesar de su corta edad, Henry tiene una creatividad y una modurez desbordantes y es un apoyo constante para su insegura madre, el plan tenga éxito

00.05 Lo mejor de El diario de

00.55 Casino Gran Madrid Dollow Brown

#### La Sexta

08.00 Aruser@s fresh 10.00 Al rajo viva

13.30 La Sexta noticias

SA PHINCHUS 14.10 Jugones

14.30 La Sexta meteo

14.45 Zapeando 16.15 Más vale tarde 19.00 La Sexta noticias

2ª edición 20.00 Especial La Sexta

noticias 20.20 La Sexta meteo

20.25 La Sexta deportes 20.30 El intermedio Manmertime



21.30 El taquillazo

"Los hermanos Sisters" Corre el año 1850. Charlie y Eli Sisters viven en un mundo salvaje, en plena fiebre del oro. Son pistoleros y ambos tienen las manos manchadas de sangre. Aunque daria tódo por su hermano pequeño, el introspectivo Eli suella con poder llevar una vida normal. Un encargo de El

Comodoro, que quiere eliminar a un químico buscador de oro, les

lievará de Oregón a California en un viaje iniciático que pondrá a

00.10 Cine

prurba el vinculo entre los dos

'Traición a los 17' Lexi empieza a salir con la estrella del equipo de fútbol del colegio. La joven se entrega a su novio sin reparts, sin saber que

**01.45** Pokerstars

hermanos.

#### TV Canaria

07.15 Memoria Isleña

07.40 Lavadoras de texto 07.45 Buenos dias, Canarias 10.05 Cine

'Un verano en París' 11.50 Hotel El Balneario

12,40 Lavadoras de texto Presentado por Selene Melian y Ramón Alemán.

12.45 III Jornada de

Periodismo

13.00 Con el timple a cuestas 13.55 ¡Toda una vida!

25 años contigo

14.30 Telenoticias 1

15.15 TN Deportes 1

15.30 El tiempo 1 15.40 Cogeme si puedes

16.35 Cine

"Serpientes en el paraíso"

8.15 Lavadoras de texto 18.20 Agenda SGF

Presentado por Marvara Moragas y Silvia Zorita

18.45 III Jornada de

Perfect Many 18.55 Punto de partida

19.50 Como en casa

20.30 Telenoticias 2

21.10 TN Deportes 2

21.25 El tiempo 2 21.30 (Toda una vida)

25 años contigo 22.10 Toc Toc ¿Se puede?



23.50 Cine

'Años de seguia' OLSO Agenda SGF

Presentado por Mariam Moragas y Silvia Zorita

03.00 Como en casa

02.15 Cogeme si puedes

03.35 Canarias en la cima

E HSTIO E ESTIO REVIETA DABTECHOMIA MORA DECORALION COMPRAS FOTOBBAFIA TODOS LOS MESES CON TU PERIÓDICO

DIARIO DE LAS PALMAS

Alcalde Ramirez Bethencourt, B. 35003 Las Palmas de Gran Canaria. Teléfono: 928 479 400



laprovincia.es | W - 1 mm a 25 12 de agosto de 2024



SanaMente

# Polémica por un libro que vincula móviles y ansiedad adolescente



**Fidel Masreal** 

Sin duda, La generación ansiosa, del psicólogo social norteamericano Jonathan Haidt, está contribuyendo a remover un debate ya existente: el de la vinculación entre los teléfonos smartphone y las redes sociales y el aumento de los trastornos mentales de los jóvenes occidentales. Haidt hace una afirmación no exenta de polémica, en un texto cargado de información valiosa, y es que «entre las relaciones sociales y la ansiedad, la depresión y otras dolencias hay una relación de causalidad y no de mera correlación». Una afirmación que ha recibido críticas de parte de otros investigadores.

#### 'Gran Reconfiguración'

Haidt usa un lenguaje y afirmaciones muy contundentes, y criticadas en la ciencia social tras la aparición de su best seller, como que «no se trata solo de los smartphones y las redes sociales: se trata de una transformación histórica e insólita de la infancia humana», que el autor define como la Gran Reconfiguración: «Los patrones sociales, los modelos de conducta, las emociones, la actividad física e incluso los patrones de sueño de los adolescentes experimentaron una reestructuración radical en el transcurso de solo cinco años». Afirma también que «la Gran Reconfiguración [así define los cambios en los adolescentes], por la cual la infancia basada en el teléfono móvil sustituyó a la basada en el juego, es la principal causa de la epidemia internacional de enfermedades mentales en los adolescentes».

Los datos sobre consumo de horas en pantallas son demole-

dores y llevan a Haidt a asegurar que es esta la causa principal del aumento de la ansiedad y la depresión entre los adolescentes. «Sostengo que esta Gran Reconfiguración de la infancia es la principal razón del tsunami de enfermedades mentales en los adolescentes que comenzó a principios de la década de 2010». Haidt cita a autores como Jean Twenge que asegura que los adolescentes que

pasan más tiempo en redes socia-

les son «más propensos» a sufrir

otros trastomos.

Con todo, Haidt admite que «una gran parte de la epidemia» psicológica puede ser «consecuencia» de un contagio emocional al

aflorar estas problemáticas de forma generalizada, con un «sesgo de prestigio» entre quienes explican sus casos. También Haidt abre una puerta a pensar de forma diferente en todo este debate

cuando admite que, en el caso de los videojuegos, la adicción puede ser el trastorno o, en cambio, indicar trastomos que ya exispreviamente. tian Haidt también admite

que estos problemas psicológicos también tienen que ver en parte con una mayor disposición a explicar estas dolencias, o a que se patologiza la ansiedad y el malestar normales.

instituto.

KONDI COTRINA

Un reciente articulo publicado en la revista Nature por parte de Candice L. Odgers, directora de Investigación y Desarrollo en la escuela de Ecología Social de la Universidad norteamericana de Virginia, advierte de que la propuesta de Haidt es «audaz», y alerta de que afirmar «que las redes sociales son las culpables podría distraemos de responder de manera efectiva a las causas reales de la actual crisis de salud mental de los jóvenes. Afirmaciones tan serias requieren pruebas serias». Es más, Odgers critica abiertamente a Haidt por establecer una causa-efecto entre redes sociales y problemas mentales. «Los jóvenes -añade esta especialista- que ya tienen problemas de salud mental usan dichas plataformas [redes sociales] con más frecuencia o de manera diferente que sus pares sanos». Y concluye que existe un estudio de 72 países que no halla asociaciones significativas entre salud mental y redes sociales: «No hay evidencia de cambios drásticos asociados con el uso de la tecnología digital». La autora recuerda que la actual generación adolescente está influencia claramente por la crisis de 2008 y cita la importancia de la pobreza infantil en todo análisis.

Otros expertos, como Josep Matalí, jefe de Psicología y coordinador de la Unidad de Conductas Adictivas del Hospital de Sant Joan de Déu, huyen de discursos deterministas y de causaefecto respecto a los móviles y la salud mental infantil y juvenil: «Parece que el debate es volver a ser neandertales, pero después todos decimos que la tecnología no se irá».

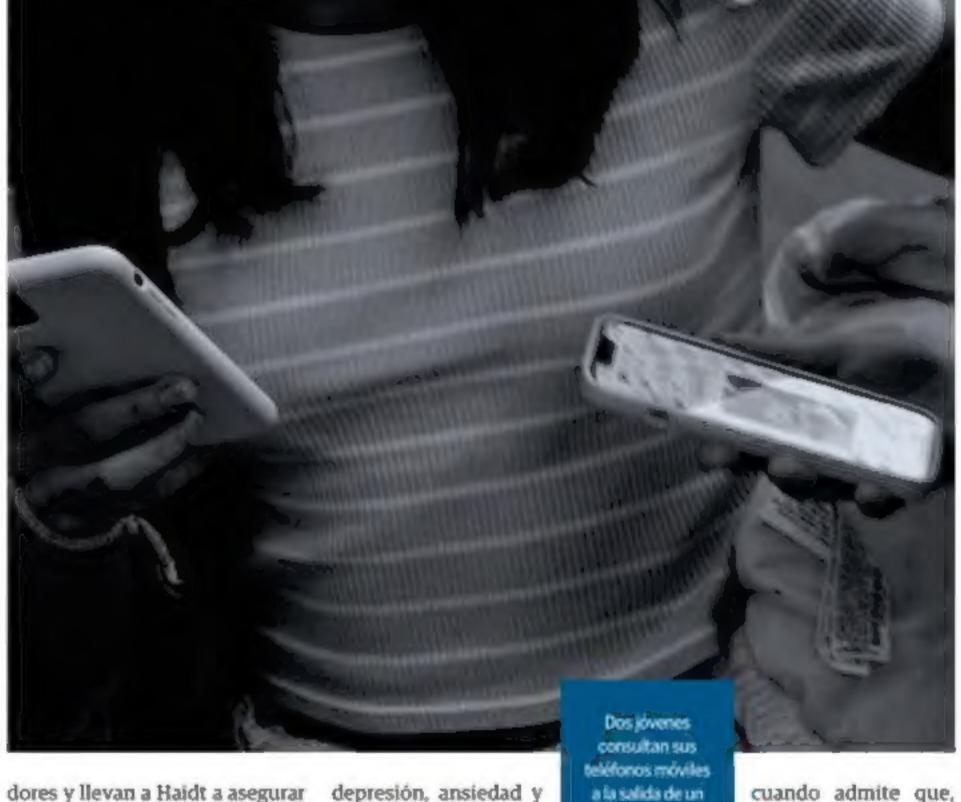

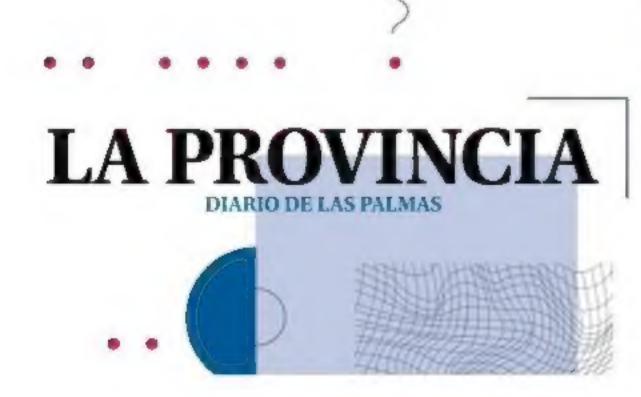

